JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024



EL DIARIO LÍDER EN ANDALUCÍA

# Sánchez convierte un mitin en un acto de exaltación de su mujer

Pide a «la familia socialista» que responda al «asedio vil de la derecha» tras la imputación de su pareja, que llevaba un año sin acudir a un acto del PSOE

BEGOÑA GÓMEZ USA UN DOMINIO DE ONG PARA LA WEB DE SU EMPRESA LA EXEJECUTIVA DE HIDALGO: «ÉL TENÍA LÍNEA DIRECTA CON ELLA»

Pedro Sánchez junto a su mujer, citada en todos los discursos y recibida entre vitores en el mitin de ayer en Benalmadena

# Más de 2200 M€ gestionados (M€) 2500 2000 1500 1500 capital indexacapital.com

## La falta de acuerdo entre Sanidad y las autonomías obligará a cerrar centros de salud este verano

Andalucía, con 500 cupos de facultativos por cubrir en Primaria, 369 residentes que terminan su formación en septiembre y 489 médicos que se jubilan este año, pide «soluciones» al Ministerio

PAGINAS 42 Y 43





«Muchos me dicen que cuando toco mi violín parece que canta»

## El TC tumba el voto telemático y complica la participación de Puigdemont en el Parlament

La Mesa de edad decidirá si el expresident y otros fugados votan el lunes en la Cámara catalana

La Sala Primera del Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad el procedimiento aprobado por el Parlament para facilitar el voto telemático del diputado y prófugo Lluís Puig (Junts) durante la anterior legislatura. La de-

propio Puig, que sigue huido de la Justicia y repitió como diputado autonómico el 12 de mayo, sino también a Carles Puigdemont (Junts) y a Ruben Wagensberg (ERC), ESPAÑA

cisión afecta de lleno ahora no sólo al

La primera alerta naranja del año traerá hoy máximas de 40 grados y calima

CORDOBA

Luis Flores será el nuevo gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba

CULTURA

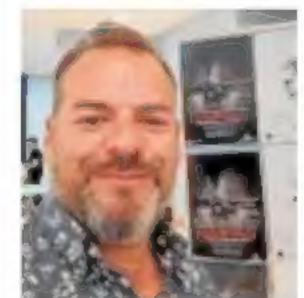

**Luis Flores** 

El seguro de patinetes será obligatorio antes de enero de 2026 y se prevén alzas de precios

**ECONOMÍA** 

Detenidos un exdirector y el administrador de Puerto III por 'vender' permisos carcelarios

ANDALUCIA



## La frontera entre EE.UU. y México se convierte en gigantesco limbo

La orden de cierre firmada por Biden cuando se superen las 2.500 peticiones de asilo diarias obligará a Sheinbaum a gestionar una crisis humanitaria



Avenida de la Arruzafilla

## El tráfico del primer tramo de la Ronda Norte será la mitad del Vial

Los últimos perfiles técnicos de la obra, que se prevé que quede licitada antes de que acabe el año, fijan dos pasos de cebra y más vegetación de borde LA TERCERA

FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

## Más Europa es menos Europa

## POR ALBERTO MINGARDI

«La transformación de Europa en un gran Estado-nación, no en una entidad que realiza algunas tareas por delegación explícita, podría derivar en otro gran campo de batalla política entre intereses opuestos. La producción de símbolos políticos y la identificación de un enemigo exterior son las estrategias más eficaces para construir la cohesión interna. Nuestra tradición es la de la libertad en la diferencia. Los que quieren "más Europa" se arriesgan a poner en peligro la Europa que existe»

S normal que en las elecciones europeas los partidos se dividan entre los que quieren «más Europa» y los que defienden las prerrogativas del Estado-nación. Líderes como Emmanuel Macron y Olaf Scholz abogan por una Europa más «soberana», dando la impresión de que están en el lado correcto de la historia. Palabras como «unidad» siempre suenan bien en política. «Más Europa» significa hoy centralización de competencias, elementos comunes de las finanzas públicas, deuda común, quizás una defensa común. En realidad, no se trata sólo de más Europa, sino sobre todo de una Europa diferente de la que conocemos y en la que hemos tenido éxito. Quizá por eso mismo, me gusta recordar la idea de un 'demos' europeo; pensar en toda Europa como una gran nación. ¿Lo es? ¿Podría serlo?

La construcción europea, tal como la conocemos, se basa en acuerdos y tratados intergubernamentales y, por tanto, no puede basarse en la 'soberanía popular'. Este problema insoluble determinaría su debilidad, de hecho, su carácter incompleto. Sin embargo, tal vez no sea un problema en absoluto.

¿Por qué es tan importante para la legitimidad europea hacer de la Unión un 'demos', una nación? Las naciones se fundan en la lengua y la cultura. signos visibles de lo que separaría a una de otra. Aproximadamente después de la Revolución Francesa, reconocer la existencia de una nación», de individuos con ciertos rasgos comunes, se convirtió en el primer paso para establecer un Estado. Que existe un vínculo entre ambos, nadie se atrevería ahora a dudarlo: y así, definir lo primero sirve para exigir lo segundo. Las naciones no existen en la naturaleza como las hienas o los baobabs: y el triángulo que vincula nación, territorio y poder político es una construcción de las clases dominantes. Se puede inventar una cultura, tal vez incluso una lengua, para justificar la existencia de una nación y obtener un Estado-nación.

¿Merecería la pena para la Unión Europea? Si algo ha caracterizado a esta parte del mundo durante al menos un milenio es, si acaso, la fragmentación. Tal vez exista una identidad europea, y es diferente y conflictiva de las nacionales. Es una identidad compuesta por ciertos elementos culturales comunes, debidos en primer lugar al sustrato religioso común y después al hecho de que todos hemos leido los poemas homéricos y sabemos más o menos quiénes son Don Juan y Fausto, y de la coexistencia de diferentes unidades políticas. Europa es diferente de los Estados-nación: mientras éstos prometen convergencia y unidad, aquélla sólo ofrece diferencia y pluralismo.

Si pensamos que Europa es diferencia y pluralismo, el exoesqueleto político que puede crearse no es tan distinto del actual: un conjunto de ins-



trumentos, que surgen de acuerdos explícitos entre las distintas unidades políticas que la componen (tratados) y que sirven para alcanzar juntos unos pocos objetivos comunes precisos. Los pueblos (naciones) de Europa pueden acercarse cuando sus Estados dejen de hacer ciertas cosas: dejar de poner aranceles y barreras al comercio entre sí, dejar de exigir visados de entrada, dejar de impedir la libre circulación de capitales. Por otra parte. no es necesariamente posible amalgamar realmente a estos pueblos, y mucho menos que esto pueda hacerse aumentando -suprepticiamente, sin pasar por la reforma de los tratados, como fue el caso de la comisión Von der Leyen- el número de competencias ejercidas 'conjuntamente', es decir, por algunos en nombre de todos.

sta via sólo conduce probablemente al estallido de nuevos conflictos: imaginemos por un momento una verdadera política fiscal común. ¿Estaría calibrada según las preferencias de los países del norte, llamados 'frugales', o según los del sur, keynesianas como disolutos? ¿Se puede realmente, sólo porque es conveniente, esperar que se aplique el principio de una cabeza un voto, es decir, que los italianos (sesenta millones) puedan obligar a los suecos (diez millones) a asumir una parte de sus deudas? ¿Estamos realmente seguros de que estos últimos lo harían, sin pestañear, en nombre de Europa?

Los que quieren «más Europa», es decir, los que esperan superar el déficit democrático, quieren básicamente una 'transfer union'. Esto significa cargar la incontinencia fiscal de unos sobre los hombros de otros, que han elegido políticas fiscales más

> prudentes en el pasado. El bordado sobre una identidad, sobre un 'demos' europeo, es hoy esencialmente un intento de reducir el potencial de tensión y conflicto que tal proyecto conlleva. Cuando Macron y Scholz piden «más mercado único», se refieren a un crecimiento de la dimensión europea, en el surco que conocemos. Pero cuando hablan de instrumentos comunes de contratación o de más inversión pública europea (el leitmotiv de esta campaña electoral), están impulsando una evolución diferente. Eso no ayudará a la armonía entre los Estados miembros, sino que desarrollará nuevos conflictos. Las 'nuevas inversiones' significan una carrera por hacerse con ellas y una competencia igualmente feroz por figurar entre sus beneficiarios y no entre sus financiadores.

> La Unión Europea que hay es una construcción en capas, contradictoria y con muchas limitaciones. Pero tiene algunos éxitos de los que presumir: el mercado único, el euro, la desaparición de las fronteras físicas, el fomento de la competencia. En cada uno de estos ámbitos se han cometido muchos errores, pero el balance en general es positivo. La supresión de

las fronteras físicas ha hecho más difícil reconstruirlas para quienes lo deseen, por ejemplo con el pretexto de la pandemia. Si la moneda no es algo con lo que los Estados puedan maniobrar inmediatamente en nombre de objetivos políticos a corto plazo, tiende a ser una moneda mejor, más estable. Son éxitos que debemos a una limitación de la actividad de los Estados miembros, no al hecho de que la unión hace la fuerza.

Precisamente por ello, estos éxitos no deben darse por sentados y podrían peligrar precisamente por la transformación (no necesariamente exitosa) de Europa en un gran Estado-nación: no una entidad que realiza algunas tareas por delegación explícita, sino otro gran campo de batalla política entre intereses opuestos (empezando por el norte/sur). La producción de símbolos políticos y la

identificación de un enemigo exterior son las estrategias más eficaces para construir la cohesión interna. Pero en la Europa actual son estrategias arriesgadas y, sobre todo, no tienen nada de 'europeas', si nuestra tradición es la de la libertad en la diferencia. Los que quieren «más Europa» se arriesgan a poner en peligro la Europa que existe.

#### Alberto Mingardi

es catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad IULM de Milán y director del Instituto Bruno Leoni

## ABC

DIRECTOR JULIÁN QUIRÓS

Director ABC Cordoba

Francisco J. Poyato Pino

Reductor Jefr

Rafael Rosz Gómes de Aranda

Secciones

Javier Gómez Postigo

Rafael A. Aguilar Sánchez

Reductores

Luis Miranda

Baltasar López

Davinia Delgado

Islan Carcia-Baquero

Vaierio Merano

Directora General Ana Delgado Galán

#### ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR

Alberto García Reyes

Coordinador General Manuel Contreras

DIRECTOR GENERAL

Alvaro Redriguez Guitart

Control de Guation y RR IIII. Juan josé Bentillo

> Publicidad Zoila Borrego

Joaquina Lôpez

Comunicación Marta Partas

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. San Álvaro, 8 - 1° 3 - 14003 Córdoba

Teléfono de atención Diario ABC Córdoba 91 111 99 00 Centralita 957 497 675 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2.00 euros

## vocento

do de Costeus Al Madrel

## **EDITORIALES**

## LA SANIDAD, PRIORIDAD ABSOLUTA

En un contexto en el que la recaudación tributaria bate récords, el Ministerio de Sanidad no será capaz de garantizar la atención primaria en todo nuestro territorio durante el verano

SPAÑA sufre desde hace años un preocupante déficit de médicos especializados en atención primaria. Este es un problema estructural que afecta de forma generalizada a nuestro Sistema Nacional de Salud y debería convertirse en una prioridad para el ministerio que encabeza Mónica García. La medicina de familia resulta esencial para la sostenibilidad de nuestra sanidad y su implantación en el territorio es uno de los elementos vertebrales a la hora de brindar un servicio asistencial de calidad. Este problema se agravará de forma muy notable durante este verano. El retraso en la formación de los residentes que empezaron su especialización durante la pandemia, sumado a la situación crítica que arrastran desde hace tiempo algunas zonas especialmente tensionadas, obligará a varios centros de salud a quedar cerrados este verano. Sólo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, cincuenta y cuatro centros auxiliares no tienen garantizada su apertura y la dotación de personal peligra en al menos setenta. Esta gravísima coyuntura marcó la reunión mantenida en el marco del Consejo Interterritorial de Salud entre la ministra y los distintos consejeros autonómicos en la que con la excusa de las competencias transferidas se cruzaron acusaciones entre las distintas administraciones.

Cualquier ciudadano tiene derecho a una atención sanitaria integral y gratuita en todo el territorio nacional. Este principio básico sitúa en el Ministerio de Sanidad la última responsabilidad para planificar y garantizar este derecho. Paradójicamente, el mismo Gobierno que alardea de ser un promotor de nuevos avances sociales se muestra incapaz de proteger uno de los de-

rechos más prioritarios y sobre el que existe un acuerdo absolutamente transversal en nuestro país por ser uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. Las condiciones de trabajo de los médicos de familia, la falta de previsión o la improvisada planificación de la formación de médicos en España –que en parte podría paliarse con un razonable marco de convalidación de títulos extranjeros– son algunos de los factores que están impidiendo garantizar una cobertura de salud suficiente en muchos lugares de nuestro territorio y que este año nos situará ante una circunstancia inédita.

En un tiempo en el que la recaudación tributaria en España bate récords año tras año, parece evidente que el Estado está engordando en dirección contraria al interés de la ciudadanía. El sistema de salud debe ser el último lugar en el que se realicen recortes más allà de su punto de eficiencia y su suficiente provisión económica es imperativa. En España existe un amplio consenso sobre el gasto en derechos como la sanidad y la educación, pero mientras el Gobierno abunda en otras garantías de carácter simbólico o aumenta de forma histórica el empleo público, el Ministerio de Sanidad se empieza a demostrar incapaz de coordinar una cobertura sanitaria satisfactoria e igualitaria.

Es sintomática la falta de ejecutividad de Mónica García. A pesar de ser médico, la ministra insiste en proyectar un perfil exageradamente activista y poco técnico, lo que se traduce en un deterioro paulatino de un sistema de salud que no va a mejorar a golpe de eslogan. En lugar de invertir tiempo y esfuerzo en deslegitimar estrategias perfectamente eficaces como la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, o de respaldar las obsesiones lingüísticas que llegan a dificultar la libre circulación del personal clínico entre comunidades, la ministra debería gestionar una planificación centralizada para dar respuesta definitiva a un problema que no para de crecer y del que ella es la última responsable.

## EL PSOE, UN INSTRUMENTO DE EXALTACIÓN PERSONALISTA

Ante lo insostenible de su situación, Sánchez insiste en mantener su clásica estrategia y se muestra decidido a doblar la apuesta. Más allá de su circunstancia judicial, la conducta de Begoña Gómez cada vez se revela menos ejemplar. Tal y como publica hoy ABC, la esposa del presidente llegó a servirse del dominio web '.org', propio de ONG o fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para promocionar su empresa personal. El conjunto de detalles éticamente dudosos empieza a ser demoledor, pero el presidente del Gobierno está decidido a perseverar en el culto a la personalidad como herramienta política. Pedro Sánchez ha mutado al Partido Socialista en una organización casi religiosa, destinada a rendir homenajes a quien su secretario general decida. Ayer convirtió un mitin de Teresa Ribera en un acto de exaltación de su esposa casi un año después de su última aparición conjunta. Ni en el PSOE ni en la tradición política española democrática se recuerda algo semejante.

## PUEBLA



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«No es normal que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo, atacando a todo aquel que ose levantar la voz»

Alberto Núñez Feijóo Presidente del PP

## JM NIETO Fe de ratas





LA ALBERCA

ALBERTO GARCÍA REYES

## El epistolario pétreo

La carta suspendería el examen de Lengua de la Selectividad en Castilla-La Mancha y aprobaría el de Cataluña

L género epistolar casi siempre es una forma de alivio, es decir, de desfogue. Mozart, tras componer la Pequeña serenata nocturna'. le mandó varias cartas lascivas a su prima. Lenin envió a los bolcheviques de Penza en 1918 una misiva con sus instrucciones: «¡Camaradas!, la insurrección debe sofocarse sin piedad». Y Napoleón le reveló a Josefina su zona endeble: «Tus cartas son la alegría de mis días». Todo epistolario es un calmante para los desasosiegos del autor. Escribir a alguien tus angustias es balsámico. Eso se palpa claramente en las misivas de Frida Kahlo a Diego Rivera -«mi cuerpo se llena de ti»-, en las del Che a Fidel Castro o en las de Miguel Hernández a Juan Ramón Jiménez: «Quiero ir a Madrid, abandonaré las cabras...». El género epistolar siempre busca una salida o un consuelo. Por eso el sanchismo se dirige al pueblo a través de las cartas pétreas. En una rueda de prensa tendría que dar explicaciones a profesionales inconformistas. En las Cortes, a opositores incómodos. Sin embargo, el formato epistolar le permite desahogarse sin interferencias y garantizarse la unidireccionalidad. En principio, el carteo es una

buena idea que, en este caso, sólo tiene un escollo insalvable: el presidente no sabe escribir. En su chapuz sintáctico aflora su inconsistencia intelectual. No hace falta descender al fondo, basta con analizar la forma. Es lógico que un escritor que compra las comas en una ferretería nos envie mensajes tan fragosos y avinagrados, tan poco sutiles. El ataque a la justicia y el uso electoralista de su victimismo para pedir el voto son lo de menos. Quizás la parte en la que nos avisa de que somos todos imbéciles es la más desabrida: «Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido... Todo mentira». Me permito traducir la frase literal eliminando las comas. Disculpen la escrupulosidad. Pero hay que desbrozar la maleza literaria para contemplar con nitidez el ímpetu mesiánico del escritor, que nos manda cartas mientras mata al mensajero: hágame caso a mí, borrego, porque yo soy la única verdad. Qué osada la ciudadania que tiene criterio propio.

La carta suspendería el examen de Lengua en la Selectividad -paso del gazpacho de siglas nuevasde Castilla-La Mancha, donde se pierde un punto por cada tres faltas. Sólo con los signos de puntuación estaría fundido. En cambio, aprobaría en Cataluña. Interesante alegoria. Los cobistas turiferarios nos recuerdan que éste es el primer presidente que habla bien inglés y silencian que es el primero que no sabe escribir español. Y el género epistolar es muy exigente. Lenin al menos convocaba insurrecciones con literatura. Ignacio Sánchez Mejías le escribió así a su hija María Teresa: «Diez mil toros mataré/ para que tú nunca sepas/ lo que sé». Ay, lo que haría Sánchez para que nosotros nunca sepamos lo que él sabe. Pero su estilo es más pedestre. Va de las cartas de recomendación de su mujer a las de citación del juez. El epistolario pétreo viene, en conclusión, a dar la razón al de Quevedo: «Con asco entre las otras gentes nombro/ al que de su persona, sin decoro,/ antes quiere dar nota que no asombro».



UNA RAYA EN EL AGUA

IGNACIO CAMACHO

## La mujer de Fulano de Tal

Aunque le interesan poco los asuntos políticos, el ruido de las noticias le produce un resquemor de agravio comparativo

A mujer de Fulano de Tal, pequeño empresario de transportes en una provincia andaluza, escribió a la Diputación una carta donde ponderaba la eficacia de los servicios de su marido para apoyar la postulación de este a una contrata de paquetería, y éste es el día en que la buena señora aún se pregunta por qué su recomendación no fue atendida pese a las impecables y objetivas razones que aducía. La mujer de Mengano Perengánez, propietaria de un comercio en una ciudad de Castilla, necesitaba una herramienta informática para atender su gestión contable y acudió a solicitarla a una conocida compañía de 'software', pero como disponía de pocos recursos encareció a los responsables de la firma que se la cedieran gratis. Tampoco ella comprende por qué le denegaron un favor pedido con argumentos tan razonables. Zutano Tántez, cuyo establecimiento de hostelería en una playa de Alicante había entrado en quiebra durante la pandemia por el cierre de los bares, acudió a una prima suya, esposa de un concejal, para ver si el Ayuntamiento podía concederle alguna subvención de rescate. Le dijeron que no había dinero para ayudar a nadie; el negocio cerró y su dueño tuvo que despedir a los empleados y prejubilarse.

Estos tres anónimos españoles han visto ahora en la televisión que problemas como los suyos, pero a escala mucho más importante, se han resuelto gracias a la providencial intervención de la consorte de Pedro Sánchez. Como se trata de personas cabales, honestas y biempensantes. han concluido que Begoña Gómez debe de estar dotada de grandes cualidades y entre ellas de unos poderes de convicción formidables. Pero ni aun así han podido evitar una cierta cosquilla de algo parecido a un sentimiento de agravio comparativo, una frustrante sensación de impotencia ante la expeditiva efectividad de unas gestiones inalcanzables para quien carezca de amigos o familiares con acceso a ámbitos de alto nivel político. Ese resquemor permanece después de conocer la carta que el presidente les ha escrito diciendo que el ruido que les llega obedece a una conspiración de ultraderecha y que se queden tranquilos porque él piensa seguir cumpliendo sus compromisos. No es que recelen de la palabra de un hombre que nunca les ha mentido, ni que piensen que él o su cónyuge hayan cometido algún delito, sino que no saben cómo disipar la sospecha de que existen ciertos privilegios exclusivos que a ellos no les están permitidos.

Y aunque no les interesa mucho la política y apenas están al tanto de lo que pasa, no acaba de gustarles esa situación tan aparentemente desigualitaria con su propia experiencia cotidiana. Porque lo miren como lo miren, intuyen en el asunto alguna cosa rara, algo que no cuadra con lo que aprendieron a esperar de unas autoridades democráticas. Y por si acaso, han decidido que el domingo se van a quedar en casa. Cuestión de desconfianza.

#### SIN PUNTO Y PELOTA



BERTA G. DE VEGA

## Sin problemas, Bruselas

Detalles sin importancia que no explicarán para nada el auge de partidos de extrema derecha, populistas, xenófobos y ultras

A Unión Europea es, ahora mismo, un oasis de bienestar en el que lleva décadas gobernando un discurso socialdemócrata que traza la línea que separa el bien y el mal. Los países compatibilizan a la perfección sus intereses nacionales y los de la Unión, la industria está bien regulada y es pujante, la política energética nos ha hecho más fuertes, nuestra agricultura es un ejemplo de burocracia que imita el mundo entero, nadie duda de la solidaridad entre sus miembros y la inmigración musulmana está perfectamente integrada y comulga -perdón- con los principios de las democracias liberales, como la igualdad de todos los ciudadanos, incluidas las mujeres, claro está. La gobernanza de las instituciones es cercana al ciudadano y transparente, no hay más que ver lo bien que informó Ursula von der Leyen de los contratos con Pfizer para la compra de vacuna para el Covid. Además, la guerra de Ucrania ha demostrado que, enfrentada la Unión a un desafio geoestratégico de primer orden, los países responden todos a una muy indignados, poniéndose de perfil cuando los estadounidenses exigen mayor aportación de cada PIB a la OTAN y comprando gas ruso a mansalva algunos mientras se hacen fotos con Zelenski en camiseta color verde militar. Otra gran fortaleza de la Unión Europea sería lo escrupulosa que es con la objetividad de trato a sus países miembros: ha mirado con similar preocupación a las amenazas sobre la separación de poderes de Polonia y Hungria que a las de España. Sin duda.

Europa, para una generación que alcanzó la mayoría de edad cuando España entraba en la Unión Europea, ha sido libertad de movimientos, bebés erasmus, pandillas repartidas por capitales europeas, una moneda común que hace sonar a prehistóricas las historietas de aquellos interrailes, el 'roaming' que

RAMON

nos deja hablar a buen precio por teléfono, construcción de infraestructuras que nos hicieron progresar y rehabilitación de cascos históricos que embellecieron nuestras ciudades y, sí, nos convirtieron en un atractivo parque temático histórico. Pero, desde hace años, también es sinónimo de fondos europeos cuya gestión ha dado lugar a escándalos de corrupción sin reproche bruselita -en Andalucía sabemos algo-, regulaciones que van a impedir que entremos en algunas zonas de nuestras ciudades con coches que las élites consideran bombas de contaminación, además de la imposición en muchos sectores de burocracias que se perciben como absurdas y un lastre para la competitividad europea. Los burócratas presumen de ser potencia regulatoria y los empresarios ansían poder mantener el 'podium' de potencia industrial menguante.

Detalles sin importancia que no explicarán para nada el auge de partidos de extrema derecha, populistas, xenófobos y ultras, como los calificarán al día siguiente de las elecciones los analistas, ciegos ante la historia de un éxito con grietas. Urgen líderes capaces de entusiasmar con el relato del mantenimiento de un gran logro y no parecen estar a la vista. No nos vale un viejo rockero cantando el Himno de la Alegría.

## **CARTAS** AL DIRECTOR

## Vigilantes del alba al anochecer

Inscritos en el marco del debate en curso sobre defensa europea, quienes integran -e integramos- las tropas de montaña en España celebramos el pasado fin de semana en Jaca nuestro 125 aniversario. Hemorragia de amistad y de camaradería; nostalgia a borbotones. Qué distinto planteamiento táctico y estratégico el de ayer y el de hoy, como consecuencia del volumen de los contingentes y de las nuevas tecnologías que brindan la movilidad, el equipamiento, etcétera. También la profesionalidad y el modelo de conciliación familiar inciden en gran medida en el quehacer. Aún y todo, hoy como ayer, mismo enganche de entusiasmo, impetu y juventud por parte de quienes en la montaña siguen siendo hoy vigilantes del alba al amanecer.

El debate está suscitado respecto al modeio de integración de nuestras Fuerzas Armadas en un marco amplio que nos sea común. Ojalá sea, desde mi punto de vista, el que atiende al nombre de Europa. Entre tanto, en este compás de espera, nuestros soldados arriman el hombro en brindar a España una contribución de seguridad

eficaz y eficiente. En este caso, en las montañas, junto los riscos y los glaciares que aún quedan. Siempre resonando en el eco de los espacios infinitos. Sirva este espacio que nos brinda ABC como homenaje que merecen nuestros soldados de las tropas de montaña. Hoy, desde la discreción de su profesionalidad. Ayer, para el recuerdo y la camaradería, con sobresaliente memoria a quienes dieron su vida por España, allí en las cumbres.

## Los intocables de La Moncloa

Cuando en buena lógica cabia esperar un desmentido o explicaciones pertinentes sobre Begoña Gómez, fue el propio presidente quien asumió su representación, procediendo a intentar matar al mensajero, sin refutar nada. Si a esto añadimos el señalamiento

**ENRIQUE LÓPEZ DE TURÍSO** VITORIA (ALAVA)



de jueces incómodos, es evidente que estas prácticas, en conjunto, contribuyen a crear un ambiente intimidatorio y coactivo para esos denunciantes y medios de

Soldados de la Escuela Militar de Montaña de Jaca // JAIME GARCÍA

comunicación, hasta menoscabar los principios constitucionales del derecho a la información y de igualdad ante la ley, al favorecer espacios de impunidad en torno al poder.

**JULIO MARTÍN FRAILE** VALLADOLID

## Aclaración

El Ministerio de Exteriores ha remitido a ABC la siguiente nota, en referencia a un comentario publicado el pasado fin de semana: «El ministro Albares acudió a la interministerial de la OTAN

que tuvo lugar en Praga el jueves y viernes, por lo que resultaba imposible volar con el Rey, cuyo vuelo despegó el viernes a las 9.00. El ministro ha acudido a la mayoría de las tomas de posesión siempre que ha sido compatible con otros compromisos propios de su cargo, como ha ocurrido con todos sus antecesores en todos los gobiernos».

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo. C/ Josefa Valcárcel. 40B, 28027 Madrid o por correo electrónica: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

OPINIÓN 7

# 多

#### VISTO DESDE FUERA

RAFAEL RUIZ

## El atestado

Aseguran ser de Albacete y haberse desplazado a la despedida de soltero

IENDO las 20.45 del día de autos, en la plaza de las Tendillas de la ciudad de Córdoba, la Fuerza Actuante, compuesta por los agentes con Número de Identificación Profesional citados, redacta el correspondiente atestado para la incoación de expediente sancionador si así lo considera oportuno la superioridad. A quien Dios guarde. A la hora citada, la fuerza actuante observa a un grupo nutrido de varones, formado por unas doce personas, cuya filiación se anexa. En su declaración, aseguran ser de Albacete y haberse desplazado a Córdoba a la despedida de soltero de uno de ellos, de nombre Martin Jaramillo, y apariencia claramente beoda. Déjese constancia como hecho probado que, mientras la Fuerza Actuante redacta las presentes diligencias, el tal Martin intenta sujetar una farola, afirma, por lo mucho que se mueve.

Llama la atención de estos agentes que el susodicho, cuyo domicilio y DNI se incluyen, va ataviado con un disfraz que, podemos deducir, emula a un falo, mandado o cipote, según las manifestaciones de los testigos presentes. Se trata de una prenda de vivos colores que, en los bajos, presenta lo que tienen toda la pinta de ser dos testículos, a juicio de estos funcionarios, completando un miembro viril. En el momento de la actuación, aparece
en el mismo lugar donde se está levantando la presente acta un grupo de seis mujeres ataviadas con
lo que parece ser una diadema formada por órganos reproductores masculinos de veinte a treinta
centímetros, elaborados en plástico que, aseguran, han comprado en un chino. Se les da el alto y
se requiere la documentación. Portan un megáfono con el que realizan cánticos populares de marcada temática sexual relacionados con la inminente boda de una de ellas. Vanessa, natural de Cuenca, funcionaria del Estado.

Durante la elaboración de estas diligencias, el segundo grupo compareciente, que también presenta signos de intensa alcoholemia, intenta entablar relaciones, por este orden, con los varones de la primera despedida de soltero y, alternativamente, con esta Fuerza Actuante que agradece las atenciones pero se encuentra de servicio. Consultada la superioridad por la radio del coche patrulia, se ordena a estos agentes (que reciben apoyo de la central) la elaboración de denuncia y atestado así como la retirada de los elementos fálicos, que quedan incautados con el correspondiente acta que se acompaña a las actuaciones. Culminada la elaboración de la documentación, se procede a la dispersión de ambas despedidas de soltero que, anuncian, van a seguir de fiesta con gónadas o sin ellas porque tienen el apartamento pagado. Los hechos son constitutivos de sanción por la aplicación de los artículos correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada por el Excelentisimo Ayuntamiento Pleno de Córdoba. Tienen carácter leve y conllevan una sanción de 300 euros.

Reducción del cincuenta por ciento por pronto pago, sí.





## Danzad, danzad, malditos

«Lo veo chungo. Lo peor es que cuando caiga Sánchez no creo que podamos devolver la cordura a este país»

IN ayuda de destilados varios, que no pruebo, ni sustancias estupefacientes que tampoco y, además, no debo, el pobre 'tiporeciénconocidoquemecayómuybien' fue víctima de mi incontinencia verbal. Quienes me quieren bien, los hay, los hay, me advierten siempre que debo maniatar mi locuacidad por razón de mi cargo. La cabecera más que centenaria que me acoge no debe ser culpable de mi verborrea, bastante tiene ABC con mi aspecto patibulario, con esa pinta de matón venido a menos. Qué quieren, yo soy lo que ven y por razones que no explica ni la IA, el cuate de la fiesta acabó pidiendo la hora ante esa conversación que arrancó con un: «Hola, Pery, encantado...».

Estando fuera de servicio, con aspecto de todo menos de juntaletras con ínfulas y más cerca de gorila a las puertas de garito, habiamos de actualidad, esa cosa que te borra la sonrisa y te enerva. Mientras saltábamos de Gaza a Ucrania y de allí a la amnistía que nunca debió existir, se declaró de centro-derecha, casi musitándolo, pese a que andábamos enhebrados a un bafle, a escasos metros del pincha

en noventero estado de gracia.

Luego vino la temida pregunta:

–¿Tú cómo lo ves?

-Pues chungo, muy chungo. Y lo peor es que cuando caiga Sánchez no creo que podamos devolver la cordura a este país. Lo ha parcelado, vendido con sus trucos de feriante, ha dejado la semilla de la crispación, el resentimiento y el guerracivilismo. Es un ególatra pirómano.

Pensé que con esto sería suficiente. Mi opinión tenía que haberle quedado prístina. Y además, comprobé que asentía. Pero no. Era de esa gente de mediana edad, esa generación que todavía conversa.

-¿Cómo hemos llegado a esto?

-¿Tenemos tiempo?, bromeé.

No se rio. Sí, lo teníamos. Sonaba el 'Shiny Happy People' de REM y me pareció casi un sarcasmo. Igual hoy somos todo menos gente luminosamente feliz. La recurrente definición de genio salió de su boca. De la mía, como por un resorte, la aclaración inmediata que, de serlo, Sánchez lo era del mal. Un genio del mal, eso es Pedro Sánchez. Cogí carrerilla y segui con uno de mis 'hits': no hay mérito alguno cuando no tienes que lidiar con algo tan molesto como la conciencia y la moral. No tiene valor lo que hace, acumula derrotas con las que mercadea hasta travestirlas de victorias, urna tras urna, carta a carta.

Fue distópico, con la gente bailando a nuestro alrededor. Ellas, más que ellos, caderas rítmicamente sacudidas, algunas palmadas... Danzad, danzad malditos, pensé.

Recordé entonces un año, 2006, y una pregunta de PJ.

-Pery, ¿qué crees que va a pasar?

—Pedro, asistiremos a la balcanización de España.

La gente seguia danzando cuando me despedí de un tipo al que me temo que le agüé la fiesta. Te mando un abrazo que envuelve esta disculpa.

ARMA Y PADRINO

REBECA ARGUDO

## Epístolas y 'spam'

Si la primera carta a la ciudadanía ya era risible, por desubicada, una segunda carta a la ciudadanía solo podía ser sátira

STOY pensando en inscribirme en la lista Robinson. No porque esté harta de llamadas de compañías telefónicas a horas intempestivas o de campañas comerciales intrusivas, que también. Con estas puedo lídiar, mal que bien, y de algo tendrán que vivir los teleoperadores. Lo que quiero evitar es recibir más cartas de Pedro Sánchez. Hasta el pirri me tiene con su 'spam' lacrimógeno y victimista. Me ha escrito más en un mes que mi madre en tres años.

Nada tengo yo en contra del género epistolar, ojo: me chiflaron las 'Cartas a Clara', de Rulfo: 'Carta a una señorita en Paris' es uno de mis cuentos preferidos de Cortázar y disfruté como una enana 'voyeuse' con 'Correspondencia', las cartas entre Stefan Zweig y la que sería (por este orden y a lo largo del libro) su admiradora, su amante, su esposa, su exmujer y su viuda. Pero esas obras fueron elegidas por mí, de entre muchas, para ser leídas en ese momento. Y son, además, una delicia. En fondo y forma. Las de Sánchez, no. Estas me han saltado a la cara, como gatos enfadados, nada más abrir mis redes sociales. 'Nueva carta a la ciudadanía' encabezaba la misiva y yo no daba crédito. Lo primero que pensé es que era una cuenta parodia. Si la primera carta a la ciudadanía ya era risible, por desubicada, una segunda carta a la ciudadanía solo podía ser sátira. Pero no, era cierto. La realidad adelanta a la caricatura por la derecha, tocando el cláxon y con un cubata en la mano, mientras le enseña el dedo índice y le grita «ahí te quedas». Valle-Inclán no tendría nada que hacer en nuestros días, el esperpento hoy sería crónica.

Y no, no son una delicia, ni mucho menos. Acostumbrada una a darle a la tecla, no puede menos que andar de respingo en respingo a cada coma mal puesta, cada anacoluto, cada sesquipedalismo. No es Sánchez, desde luego, Pardo Bazan (ni nosotros, la ciudadania, Pérez Galdós). pero un respeto. Que más bien parece que tengamos quince años y 'El Kevin' nos quiera pedir «lo suyo» o «lo vamos a flipar». Tiene la carta (la segunda) un toque de WhatsApp enviado a un ex desde la barra de un bar de madrugada, al poco de la ruptura de una relación tóxica, cuando los dispositivos móviles deberían tener pin parental (o explotar). «Que sepas que ya no pienso en ti, soy muy feliz y no te necesito. Te he olvidado. Estoy muy tranquila, ¿vale?», 3.55 a.m., enviar. Desenviar, desenviar, desenviar. ¡Desenviaaaaaaaaaaar!

No sé si estamos a las puertas de una trilogía (santa Águeda no lo quiera), pero tampoco quiero saberlo. Viendo la evolución, lo que nos espera solo puede ser pedirnos que le devolvamos el relicario de su madre o mandarnos a Ismael Serrano a cantarnos algo bajo el balcón y convencernos de que nadie nos va a querer nunca más de lo que nos quiso él.

A mí tres veces no me pilla: lista Robinson. Apuntarse. Enviar.

## <sup>8</sup> ENFOQUE

## Félix Bolaños Ministro de la Presidencia y Justicia

## A dos velocidades

Las cosas de Moncloa van despacio. El pasado martes, Félix Bolaños aseguró que la ley de Amnistía será publicada en su debido momento, «ni un día antes, ni un día después». Todo en orden, según manda la estrategia electoral. El Gobierno, sin embargo, acelera los trámites para que los jóvenes disfruten del bono con el que viajar sale más barato. De un día para otro, ya está en el BOE.

#### Marc Márquez Piloto de MotoGP

## En busca de la victoria

El piloto español vestirá de rojo la próxima temporada. «Estoy realmente feliz de poder dar este gran paso, y agradecido por la confianza que Ducati ha depositado en mi», afirma Márquez. La marca italiana tendrá en sus filas, a partir de entonces con una moto oficial, al ocho veces campeón del mundo, hasta el año 2026. Todo listo para volver a buscar la victoria.

## Svetlana Mojsov Investigadora

## Calidad de vida

lunto a otros cuatro investigadores, Mojsov es distinguida con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, cuyo jurado reconoce su trabajo para combatir la diabetes y la obesidad. A pesar del debate que suscita el uso y abuso de Ozempic, el jurado reconoce la capacidad de este fármaco para «mejora la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo».



## ► EL REY, EN LAS VENTAS Va por ustedes

El año pasado por estas fechas fue Miquel Iceta quien ejerció de ministro de jornada y acompañó al Rey a Las Ventas, donde entre los aplausos dedicados a Don Felipe tuvo que soportar un sinfin de abucheos. Lo llevaba en el sueldo. Ayer, de nuevo con motivo de la Corrida de la Prensa, fue el titular de Agricultura quien acudió al coso madrileño junto al Rey. Ernest Urtasun ni estaba ni se le esperaba. Le viene grande esta plaza a quien ha tratado de estoquear la Fiesta con un pellizco de monja como el que representa la supresión del premio Nacional de Tauromaquia, y le viene grande el palco real de la Monumental que ayer ocupó Don Felipe a quien se confiesa republicano y antitaurino. Demasiada fiesta, y demasiada España, hasta la bandera, para un disidente de nuestros símbolos, constitucionales o culturales.

#### Fernando Grande-Mariaska Ministro del Interior

## De juez a juez

Todos a una, genuinos 'abajofirmantes', los ministros hicieron ayer suya la carta de Pedro Sánchez para cargar contra el juez que instruye el caso de Begoña Gómez. Especial esmero puso el ministro del Interior en su critica a Juan Carlos Peinado. De juez a juez -- «He ejercido la jurisdicción durante más de treinta años y puedo hablar con algo de criterio», dijo con soberbia-, Grande-Marlaska ejerció ayer de experto en la materia para sugerir la complicidad de Peinado con la 'maquina del fango' que salpica a La Moncloa. La experiencia jurídica de Marlaska está más que demostrada. No hay más que recordar su injerencia en la instrucción judicial de la manifestación del 8-M, frenada por un Diego Pérez de los Cobos al que destituyó por alinearse con la ética y la ley y no plegarse a sus exigencias.



## Joe Biden Presidente de Estados Unidos

## Donde dije digo digo Diego

El presidente estadounidense no sabe cómo frenar el ascenso en las encuestas de Donald Trump. Como último asidero, la Casa Blanca da la vuelta a sus políticas migratorias y anuncia nuevas restricciones en la frontera con México, hasta suspender la entrada de solicitantes de asilo. La misma estrategia que, entre descalificaciones, tanto criticó en Trump lleva ahora la firma de Biden.

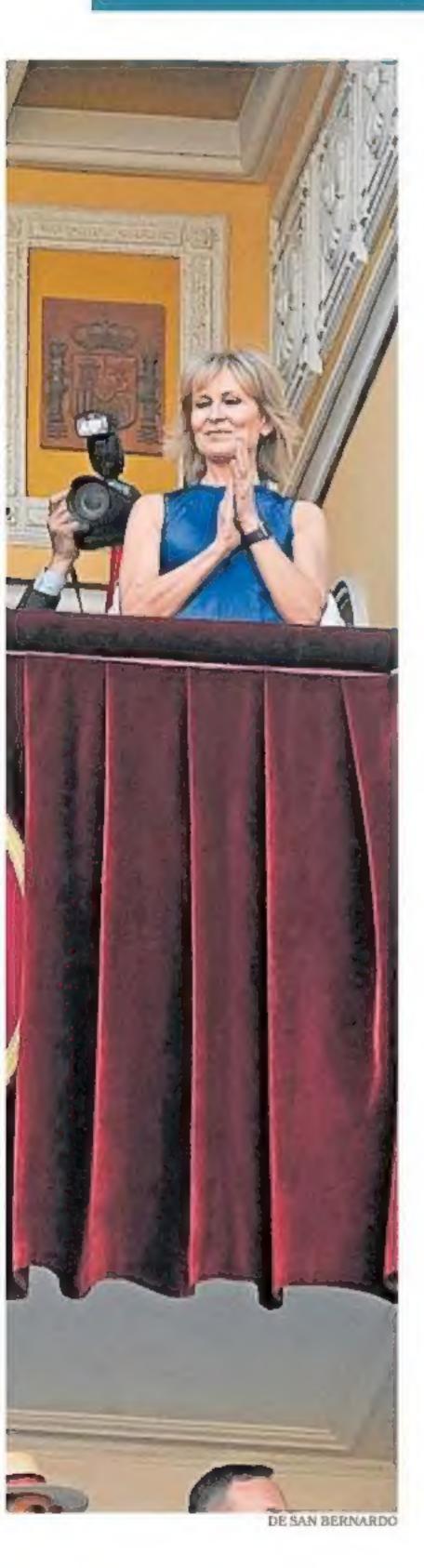



#### ▲ VUELTA DEL PLAY OFF DE ASCENSO

## El Córdoba CF, ante en partido de los partidos

Ya queda muy poco para la hora decisiva. La plantilla del Córdoba CF entrenó ayer en la Ciudad Deportiva para ponerse a punto para el encuentro que la enfrentará el próximo domingo a la Ponferradina, en el que será el partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda División. El último día del fin de semana promete, porque

será de los que hacen afición. La 'Fan Zone en El Arcángel estará operativa de 12.00 a 19.15 horas, y estará ubicada en la explanada del Fondo Norte. Además, el club ha preparado un mosaico para las más de 21.500 localidades del aforo completo del estadio. Los paneles se desplegarán cuando el equipo salte al terreno de juego para

comenzar el duelo: las cartulinas de la composición se colocarán durante la mañana del domingo por representantes de las peñas cordobesistas de forma voluntaria. En el terreno meramente deportivo, el central Martínez será una pieza más para el encuentro en El Arcángel. El delantero Casas pasó ayer por la sala de prensa del estadio para dejar claro que la plantilla no quiere confianzas por el resultado del partido de ida.

# El Centro de Emergencia Habitacional, previsto para 2019, abrirá este año

- El Ayuntamiento espera que las 15 estancias habilitadas en el Hospital Militar estén operativas a final de 2024
- Queda por activar un concurso para su gestión por el que el Consistorio pagará 1,8 millones por dos años

BALTASAR LÓPEZ CÓRDOBA

l futuro Centro de Emergencia Habitacional, ubicado en el antiguo Hospital Militar, empieza a ver la luz al final del eterno túnel que ha estado atravesando, tan típico en las obras públicas en Córdoba. El Ayuntamiento prevé su apertura antes de que acabe 2024. De la larga demora que ha sufrido da idea el hecho de que se planteó inicialmente que estuviera operativo a finales de 2019.

La edil de Servicios Sociales [Concejalía responsable de este equipamiento], Eva Contador, explicó ayer a ABC cuál es el gran paso que queda aún para que pueda abrir sus puertas este equipamiento, orientado a que personas o familias que se encuentran sin hogar por situaciones de emergencia (desde un incendio a un desahucio) puedan vivir dignamente en unos pequeños apartamentos durante un tiempo, hasta que se les asigna de forma estable una vivienda. Consiste en que el Consistorio tiene que sacar a concurso su gestión.

Contador prevé que esta licitación, cuyos pliegos «ya están en la Asesoria Jurídica», esté «adjudicada en el último trimestre» de 2024. No en vano, prosiguió, en el Ayuntamiento esperan poder abrirlo «antes de que termine el año». «Es lo que queremos», dijo. Los motivos de sacar a concurso todo lo necesario para el funcionamiento de este centro obedecen a que, expuso la edil de Servicios Sociales, «es un recurso con una gestión muy particular», «Necesitamos que exista disponibilidad ante emergencias y urgencias: sean a las once o a las cuatro de la mañana. No es un equipamiento pensado para personas sin hogar, sino para emergencias habitacionales, para personas que de forma urgente necesitan un techo», reflexionó. Ese servicio debe ofrecerse a cualquier hora y no se puede dar «con funcionarios, pues tienen un horario fijo».

Está previsto, según el plan de contratación del Consistorio de 2024, una vinculación de dos años de duración y en la que la firma ganadora recibirá 1,79 millones entre ambos ejercicios. «Se continúa con la cantidad» reflejada en ese documento, si bien Contador recordó que es una cifra «provisional» que aún podría tenerse que afinar. En la práctica, además, debe ser menor, por las ofertas a la baja que hagan las empresas interesadas en presentarse a esta licitación.

## Arreglo de humedades

El Ayuntamiento tiene, además, algunas otras cuestiones de menor envergadura pendientes en el pabellón que ha remodelado para este uso. Así, la última empresa que acometió la reforma está ejecutando unos pequeños arreglos por unas humedades que surgieron tras las abundantes lluvias vividas esta primavera en la capital. Lo está haciendo con cargo al presupuesto original y «en junio» estarán acabados. Se debe, además, enganchar la luz y el agua al inmueble. La concejal de Servicios Sociales explicó que han hablado con «la entidad concursal» que se hizo cargo de la empresa que ganó el segundo concurso de remodelación y «este mes» tienen que estar disponibles estos dos elementos básicos.

La citada licitación para la gestión será la última que habrá que desarrollar y será la continuación de las dos

En mayo de 2019 arrancaron las obras de reforma del pabellón y se anunció que abriría a finales del citado ejercicio

Servicios Sociales dice que el centro estaría en marcha «si no hubiera sido» por el concurso de acreedores de la constructora anteriores que había impulsado el Consistorio: el contrato del equipamiento y mobiliario para el Centro de Emergencia Habitacional (con un coste de 69.768 euros) y el de elementos de cocina (37.272), adjudicados en octubre y noviembre del pasado año, respectivamente. Fueron los siguientes pasos que dio Capitulares tras conseguir que en el verano de 2023 se concluyeran las tortuosas y eternas obras de remodelación del pabellon del Hospital Militar en el que se abrirá este recurso de Servicios Sociales.

Y es que los trabajos arrancaron en mayo de 2019 cuando aún dirigia la ciudad el cogobierno de PSOE e IU, con el que tomó forma este proyecto. Eso sí, ese fue el momento en que arrancaron los trabajos, porque desde Servicios Sociales —concejalía dirigida entonces por la coalición de izquierdas— se llegó a plantear que entrara en servicio a finales de 2017.

## Fondos europeos

La remodelación de la citada nave se adjudicó por 630.284 euros. La intervención debía prolongarse durante cinco meses y el bipartito PSOE-IU señaló a finales de 2019 como el momento en que abriria sus puertas. Pero desde entonces lo único que ha acogido ese inmueble son retrasos. En octubre de 2019, se conoció que las demoras se habían instalado ya en el edificio. El Ayuntamiento las desveló.

Al final, la empresa adjudicataria de las obras (Albaida Infraestructuras) alegó que se había topado con problemas estructurales —concretamente en la zona de la escalera— en el pabellón a reformar y solicitó una prórroga de dos meses. El Consistorio le contestó que no había lugar a ella al haberla pedido fuera de plazo.

Empezó así uno de esos interminables procesos de liquidación de contrato público. Fue en octubre de 2021 cuando se licitaron las obras para continuar la creación del Centro de Emergencia Habitacional. Los trabajos se habían quedado ejecutados casi a la mitad. Nada más arrancar 2022, el Consistorio las adjudicó a Avanza Solutions & Projects por 538.311 euros. A esa cantidad había que sumar los 367.000 euros ya pagados a la primera constructora que se hizo cargo del proyecto. Es decir, la reforma física supone un gasto de 905.311 euros. Tanto en la financiación de la obra como en los contratos de equipamiento han tenido un papel muy importante los fondos Edusi, procedentes de la UE.



Una mujer, ayer pasando delante del

De acuerdo al balance que se hizo público ayer de dichos fondos (ver información en la otra página), el Ayuntamiento ha gastado un millón con cargo al Edusi en este proyecto, de los que 800.325 euros han llegado de Bruselas. A esto hay que unir otros 70.000 euros propios del Consistorio, con lo que el gasto total es de 1,07 millones.

Las obras debían acabarse en cinco meses y el Ayuntamiento esperaba tener abierto este equipamiento social antes de la conclusión de 2022. Pero de nuevo los plazos se convirtieron en papel anegado. El cogobierno de PP y Cs -los populares asumieron Servicios Sociales en febrero de 2021. Area que llevó hasta entonces la formación naranja -- anunció en octubre de 2022 que los trabajos acabarían en marzo de 2023. Llegaría aún alguna prórroga más, por la crisis de materiales de la construcción y por la dificultad de encontrar mano de obra especializada. Finalmente, el inmueble reformado fue recepcionado por el Avuntamiento en verano.

Este nuevo recurso de Servicios Sociales le permitirá contar, explicó Contador, con 15 miniapartamentos, con capacidad como máximo para 35 personas. Sólo uno de ellos es individual. Este último es el de menor tamaño,

pabellon habilitado para ser el Centro de Emergencia Habitacional y minimo



Detalle de la entrada del Centro de Emergencia Habitacional VALERIO MERINO

con 14.5 metros cuadrados. Este inmueble tiene planta baja, alta y sotano. En este último, hay trasteros. Alli, las personas que se queden podrán guardar enseres o muebles.

La edil de Servicios Sociales abordó el enorme retraso que acumula el Centro de Emergencia Habitacional. Indicó que, cuando asumió el proyecto --en febrero de 2021, llega a esta Concejalia—, este equipamiento ya arrastraba «una demora muy considerable»

«Hubo que resolver el contrato y volver a sacarlo a concurso», rememoraba, para luego asegurar que «ya deberia estar en marcha si no hubiera sido por la situación de la empresa [la segunda a la que se adjudicaron las obras], que tuvo que pasar a una administración concursal», «Ha quedado un espacio muy digno para quienes necesiten usarlo», finalizo

## Ayuntamiento y **PSOE** intercambian reproches por los fondos Edusi perdidos

Los socialistas fijan el dinero que no llegará de la UE en 5,7 millones de 15 totales

B. LÓPEZ CORDOBA

El balance de los fondos Edusi (UE). concedidos a la capital en 2016 y que debian ejecutarse como fecha tope el 31 de diciembre de 2023, generó ayer un cruce de reproches entre el gobierno municipal del PP y los socialistas, el principal grupo de la oposición. El portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, aseguró que Córdoba ha perdido 5,75 millones de los 15 que la Unión le iba a aportar por este programa -los otros 3,75 los inyectaba el Ayuntamiento-, de acuerdo al balance que recibió del gobierno municipal. La ejecucion se habria quedado por debajo del 62%, según denunciaron los socialistas

El citado balance, consultado por ABC, apunta a las cifras ofrecidas por esta formación política. El documento indica que el Ayuntamiento de Cordoba logró justificar a tiempo 9.25 millones, pero tampoco cita expresamente la cantidad que se le escapa de entre las manos. Este medio ha contactado con el PP para pedirle que confirmara si la citada cantidad de 5,75 millones perdidos por el Ayuntamiento es correcta y no se recibio respuesta; más allá de recordar que no es dinero que haya que devolver. sino fondos que no se llegan a recibir. Desde el equipo de gobierno, se remitieron a la nota de prensa que realizaron sobre los Edusi, en la que en ningún punto se aclara la cantídad que dejará de percibir la ciudad.

El edil de Relaciones Institucionales y responsable de los Edusi, Julián Urbano, recordó, en este comunicado, que el Ayuntamiento disponía inicialmente de 18,7 millones -como se ha indicado, 15 de la UE y 3,7 propiospara impulsar proyectos.

El cogobierno municipal de PP y Cs. criticó, heredo a mediados de 2019 del bipartito PSOE-IU «49 proyectos sin concrecion ni desarrollo», «Durante los últimos cuatro años, hubo que ordenar este caos administrativo para lograr la máxima ejecución de estas actuaciones iniciales; toda vez que habia intervenciones presentadas que no respetaban cuestiones tan básicas como acometerlas en zonas de titularidad municipal, indicô.

En este sentido, siguio, «se descartó [por el PP] de inicio el proyecto de intercambiador [de trafico] en Colon porque perjudicaba la movilidad y las plazas de aparcamiento en el entorno». Por ello, a su juicio, los cálculos deben hacerse con una cantidad inicial de 17.6 millones, en lugar de los 18,7. «Y los proyectos, ya reformulados, pasaron de 49 a los 26 finales en aras de una mayor agilidad administrativa», afirmó este edil.

#### El PSOE, sin autocrítica

Aseguró que el Ayuntamiento ha licitado actuaciones, financiadas con el Edusi, por valor de 17,4 millones y que, para ellas, las ofertas ganadoras sumaron 14.4 millones, «reduccion de cantidad normal, que se da en cualquier contratación con la Administración por las ofertas a la baja por parte de las empresas interesadas»

De esos 14.4 millones formalizados. mediante contrato con la administración, «se han podido justificar proyectos por valor de 11.6 millones [han entrado dentro del periodo de ejecución limite, del 31 de diciembre de 2023]». El edil que se encarga de los fondos europeos destacó que los citados 11,6 millones (de los que 9,25 son partidas de Bruselas y el resto dinero munici pal) son «un 80,1% de la cantidad vinculada a los 26 proyectos»

De vuelta a Hurtado, elevó el tono de los reproches al gobierno municipal, sin hacer nada de autocrítica, va que en el mandato 2015/2019 los socialistas dirigian la ciudad, en un bipartito en el que IU era el socio minoritario. Fue el momento en que se lograron los fondos Edusi y cuando se empezó a diseñar el gasto.

Calificó al gobierno local del alcalde, el popular José María Bellido, de «incompetente e inepto». Pidió, además, «la dimisión del regidor si no sale inmediatamente a explicar por qué la ciudad pierde 5,7 milliones»

El gobierno cifra en un 80% la ejecución tras reformular proyectos, sumar fondos propios y rebajas de licitaciones

El PP replica que heredó del PSOE los fondos Edusi en una situación «de caos, con proyectos que no cumplían aspectos básicos» 12 CÓRDOBA



## Nuestra Feria

a tertulia 'La Cratera' celeb ró su reunión mensual en el restaurante Casa Pedro. Maravilloso sitio para estar y comer. Comparto con los lectores uno de los asuntos que el coordinador planteó para debatir. ¿Qué tipo de feria quiere Córdoba? Hubo debate y opiniones, pero, según mi particular percepción. existió un final en el que coincidimos todos. Córdoba debe tener su propia feria. Una feria andaluza y diferente, pero una feria en la que pueda encontrarse a gusto toda Córdoba. Expongo algunas de las cosas que se dijeron

Es logico aspirar a que nuestra Feria sea visitada por el mayor número de personas. Pero evitando que esa lógica pretensión no le haga perder esa característica de feria andaluza y cordobesa que tradicionalmente ha tenido. La fena es un momento para que toda la ciudad disfrute, se relaje y pueda compartir momentos de alegría con familia, amigos y clientes, o encontrarse con los que no ves a lo largo del año. Para conseguirlo se debena repensar ese discurso de una feria abierta, participativa, de todos, para todos y de puertas abiertas, evitando que esa severidad expulse a muchos ciudadanos, familias y empresas, convirtiéndola en un conjunto de negocios adornados con arena, macetas y buganvillas. Evitemos hacer de nuestra fiesta un lugar donde no merece la pena invertir para poder invitar con segundad a amigos o clientes, estar con la familia o compartir una charla mientras tomas unas copas.

La existencia de casetas de puertas abiertas no debería ser obstaculo para que hubiera igualmente una zona de casetas más pequeñas de familias o empresas donde el derecho de admisión esté en manos de sus responsables. De esa manera el incremento de casetas estaria garantizado y la fema sería más de todos. Luego será necesario hablar del albero, la arboleda, sombras, aparcamientos, facilidades para llegar, ruidos excesivos y otras cuestiones importantes. Pero siempre partiendo del tipo de feria que quiere Córdoba.

Como decimos los auditores, esta es una opinión, sincera, respetuosa con otras y, por ello, sujeta a cambios.



Avenida del a Arruzafilla, la zona que copará el primer tramo de la Ronda Norte // VALERIO MERINO

## El tráfico del primer tramo de la Ronda Norte será la mitad del Vial

 Los últimos perfiles técnicos fijan dos pasos de cebra y más vegetación de borde

J. PINO CÓRDOBA

La primera fase de la Ronda Norte, unos 600 metros que unirán las glorietas Academica García Moreno y Santa Beatriz (centro comercial La Sierra) apura sus ultimos flecos técnicos antes de que se liciten unas obras que rondan los 33 millones de euros (el doble de lo previsto inicialmente) y unos 30 meses de ejecución. Vecinos, Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Fomento intenta pulir esas diferencias sobre una vía que se aleja del concepto de autovia en plena ciudad y va más dirigida casi al de gran avenida. Esta ha sido una constante reclamación de los representantes vecinales y parece que así va a quedar.

En los últimos meses se han celebrado varias reuniones a tres y dos bandas. Las últimas hace poco tiempo y se está a la espera de una definitiva con el alcalde y altos cargos de Fomento para cerrar el tema y activar el contrato de obras, que fuentes oficiales consultadas por ABC apuntan a que podría acabar financiándose con fotos Next Generation

El objetivo de 'calmar' el tráfico vendrá de la mano de semáforos y de dos pasos de cebra en esos 600 metros: uno a la mitad del tramo y otro al final, encarando el eniace con la zona de la glorieta Santa Beatriz. Esta primera fase incorpora un paso inferior por la glorieta Academica García Moreno para encajar la conexión con la Ronda de Poniente. Es a la salida del mismo cuando se pondrá ese primer paso de peatones.

#### Máximo de velocidad

Las previsiones de los técnicos es que esta nueva via soportará entre 25.000 y 30.000 vehículos al día en su punto de inflexión, la mitad de lo que actualmente transita por el Vial Norte, el distribuidor central de la circulación en Córdoba. Esta cifra da una idea de lo que en realidad va a suponer una nueva vía que dará mayor fluidez a la salida por el Norte o conexión hacia la Ronda de Poniente, con mejoras en conexiónes interiores de El Brillante (Poeta Emilio Prados y Escultor Fernández Márquez), pero no la intensidad de una autovía.

En estas últimas conversaciones también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la vegetación de borde para hacer más blanda la integración con las zonas residenciales, y el uso de un asfalto que mitigue el rui-

La Junta de Andalucia insiste en que la idea es que la obra quede licitada antes de que acabe el año y que las obras lleguen con 2025 do, si bien, la idea es que no se pueda circular a más de 50 kilómetros por hora por este punto, que va a estar situado junto al nuevo Parque del Flamenco, ahora mismo en construcción.

Hace dos semanas, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo dio luz verde a la puesta a disposición de la junta de Andalucía de todos los terrenos necesarios para acometer este proyecto que se ancla hace más de dos decadas casi en sus primeros planteamientos. La actuación está ya en el tejado del Gobierno andaluz.

Fuentes de la Consejerta de Fomento indicaron ayer a este periódico que la «idea es seguir cumpliendo los plazos que estipulan este tipo de procedimientos, y que la obra pueda estar adjudicada antes de que acabe el año» por lo que las obras «comenzarían lo antes posible, si es posible antes de que acabe 2024 o a primeros de 2025».

Esta nueva via se desplazará 16 metros en dirección al parque de la Arruzafilla. Así se aleja la futura Ronda de los hogares y se podrá generar una via de servicio, en el lado de los bloques de pisos, enfocada a los vecinos del entorno para que puedan pasear por ella. Y tendrá aparcamientos.

El notable aumento de la cantidad a desembolsar para las obras (de 17 a 33 millones de euros) obedece a que ha sido necesario adaptar los precios de estos trabajos a los actuales costes de materiales y situación de mercado, además de a las mejoras incluidas en el proyecto por parte de Ayesa, el estudio encargado de su redacción.

## La primera alerta naranja del año traerá máximas de 40 grados y calima

La Aemet no descarta hasta 42 grados en la zona de Montoro y una noche tropical

LUIS MIRANDA CÓRDOBA

Desde hace años, el calor del verano tiene colores. Amarillo muchas veces, naranja en ciertas ocasiones e incluso rojo en momentos puntuales muy delicados. Córdoba y su provincia, en particular la Campiña, se asomaron la semana pasada al aviso amarillo y hoy llegan al naranja. Será una jornada esporádica, pero que con mucha segundad se tendrá que repetir en julio y agosto.

La Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activado para hoy el aviso naranja en Cordoba capital y todo el Valle del Guadalquivir, en previsión de que se alcancen temperaturas que podrían rondar los 40 grados por primera vez en este año. Así será en Cordoba capital, aunque en ciertos puntos de la provincia, como Montoro, la máxima podría ser mayor

El portavoz de la Aemet, Ruben del Campo, aseguró que no se puede descartar que en ciertos puntos interiores del Valle del Guadalquivir, en las provincias de Jaén y Córdoba, no se puede descartar que incluso se alcancen 42 grados. Sí parece seguro que Córdoba sería la capital con una temperatura más alta. La alerta naranja

implica que cualquier actividad de esfuerzo fisico en la calle es poco recomendable en las horas mas calurosas del dia, y estará vigente entre las 13.00 y las 21 00 horas

Junto con el calor, la jornada de hoy será singular por la presencia de la calima, el polvo en suspension que llega desde el desierto del Sahara, y que crea rá un ambiente muy distinto al del calor habitual en junio, sobre todo por el aspecto del cielo. La calima afectará a una gran parte de España, y si llega a llover en algún lugar, y en Cordoba por el momento no está previsto, las precipitaciones serian con barro.

## Alivio posterior

La caida del sol no supondrá un alivio, ya que Aemet cree que podria ser la primera de las noches tropicales de este año, es decir, la primera vez en que la minima no caerá de los 20 grados, lo que supondrá para muchas personas dificultades para conciliar el sueño por el calor

Sí es seguro que el episodio de hoy será breve. La Agencia Estatal de Meteorologia espera que a partir de mañana viernes la temperatura caiga de forma muy significativa, de forma que primero la máxima sería de 32 grados y después no subiria de los 30 durante varias jornadas la próxima semana No se descartan tampoco las lluvias, con lo que el que sería el mayor momento de calor del año 2024 quedaria en algo esporádico antes de que junio comience a circular por temperaturas más moderadas



Termometro callejero a 42 grados en Córdoba // VALERIO MERINO



14 CÓRDOBA

#### 51 CESOS

## Un hombre salva la vida 'in extremis' tras dormirse en un contenedor y llegar al vertedero

S. L. CORDOBA

Hecho inaudito y tremendamente peligroso el que sucedió la pasada madrugada en Córdoba, pero que. afortunadamente, tuvo un excelente final feliz. En concreto, se produjo en el Complejo Medioambiental de Córdoba 'Juan Revilla' de Sadeco (empresa municipal de limpieza de la ciudad). En dichas instalaciones, en su línea de reciclaje, apareció de repente un hombre, con el consiguiente peligro para su vida. Este varón se había quedado dormido en un contenedor de basura, segun explicó el mismo a las personas que lo vivieron aparecen en el vertedero.

Desde el Consistorio indicaron que fue un capataz de Sadeco el que informó al personal del Ayuntamiento de que en la planta de reciclaje del Lobatón esta madrugada «había aparecido una persona en la linea de reciclaje».

Tras personarse una patrulla de Policía en el Complejo Medioambiental, este hombre «de nacionalidad portuguesa» aseguró que «se había introducido en un contenedor de inertes para dormir». Después lo había recogido uno de los camiones que estaba operando en la recogida de residuos y lo había trasladado al Lobaton

Cuando la basura de dicho camión estaba en la línea de reciclaje, este hombre apareció (sobre las 5.00 horas). Segun indicó el Ayuntamiento de Córdoba, este varón sufria, pese a su odisea, únicamente «lesiones de carácter leve». Se personaron efectivos del 061 en las instalaciones de Sadeco. Y lo trasladaron al Hospital Reina Sofia para que fuera asistido de las leves lesiones producidas. TRIBUNALES

## Condenan a un administrador por quedarse dinero de la comunidad

▶ La sentencia, de 3 años de cárcel, recoge que no pagó 13 años tasas, impuestos, vado de cochera, agua y basura

PILAR GARCÍA-BAQUERO CORDOBA

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un administrador de fincas a tres anos de prision y una multa por apropiarse durante 13 años, entre 2006 y 2019, del dinero depositado en la cuenta de una comunidad de propietarios para la que trabajaba distrayendo el pago de las impuestos locales, tasas municipales, vado de cochera, agua y basura, transfiriendo, además, a su cuenta del despacho otras cantidades sin justificar.

La sentencia, facilitada a ABC Córdoba por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA), recoge que el acusado, actuando como administrador único de su despacho dedicado a la gestión de fincas, venía prestando sus servicios como tal, a la comunidad de propietarios sita en esta capital desde el año 2000 hasta el año 2019, teniendo libre disposicion sobre la cuenta bancaria que dicha comunidad tenía abierta en una entidad bancaria, pudiendo realizar por tanto transferencias y reintegros.

En este contexto, según la sentencia, la comunidad tuvo conocimiento de esta situación «por los requenmientos de pago efectuados a esta por parte del Ayuntamiento de Córdoba de que el acusado no había abonado impuestos, tasas, vado de cochera, agua y basura desde al menos los ejercicios 2006 a 2019, distrayendo de la cuenta las cantidades correspondientes a las mismas, habiendose apoderado en be-



Una comunidad de propietarios de Córdoba VALLERO MER NO

neficio propio además, de dinero de la mencionada cuenta mediante reintegros, disposiciones y transferencias no justificadas a la de su despacho profesional y otra a su nombre».

El condenado se apropió de casi 70.000 euros de la comunidad que administraba sin que regularizara la situación El fallo judicial recoge que a pesar de que con fecha 21 de octubre de 2019 el acusado remitiera una comunicación a la comunidad en la que manifestaba su intención de regularizar en breve la deuda con el Ayuntamiento de Córdoba sin coste para la misma, no hay constancia que lo haya hecho a dia de la fecha (la resolución es actual), siendo el importe total acreditado de las cantidades distraidas, según informe pericial, asciende a 69.014,27 euros.

#### **FDUCACIÓN**

# María Carbonell deja la dirección de la Fundación Santos Mártires

J. PINO CORDOBA

La directora de la Fundación Diocesana Santos Martires de Córdoba, María Carbonell, deja su puesto para embarcarse en un proyecto de cooperación en Latinoamerica por cinco años, según informó la propia fundación en una escueta nota difundida por el Obispado de Córdoba durante la jornada de ayer.

María Carbonell se hizo cargo de la dirección de la fundación diocesana en junio de 2013. En ese momento, sustituyó a José Juan Jiménez Güeto en el cargo y ahora emprende un nuevo camino profesional tras solicitar una excedencia con el objetivo de «transformar personas para transformar la educación», señaló en esta comunicacion.

La subdirectora de la entidad, Rocio Asensio Atoche, que también lleva una larga trayectoria en el seno de la misma fundación diocesana, asumirá a partir de ahora la dirección de



Maria Carbonell // v M

la Fundación Diocesana Santos Mártires en Córdoba

La Fundación Diocesana Santos Mártires está formada en este momento por un total de 15 centros educativos repartidos por toda la provincia de Córdoba, de los que diez son colegios y otros cinco escuelas infantiles

Además, la fundación diocesana cuenta tambien con otros cinco activos educativos: la Escuela de Idiomas W!N, la Escuela Deportiva Diocesana (EDD), la Escuela de Música Ángelus, el Gabinete de Atención Integral 'Impulsare' y el Centro de Formación Para el Empleo, aglutinando a más de 4.500 alumnos y 450 profesionales de la educación

ABC JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024

## Quince cuarteles de la Guardia Civil, afectados por legionela

La Asociación
 Unificada de Guardia

 Civiles reclama una solución rápida

S. P. CÓRDOBA

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) comunicó ayer en una nota de prensa que en las ultimas dos semanas se han detectado altos niveles de legionela en la red de agua de hasta quince acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, como los de Santaelia, La Carlota, Fernán Nunez, Nueva Carteya, Lucena, Villanueva del Rey, Espiel, Cerro Muriano, Aguilar de la Frontera, La Rambla, Castro del Río, Cardeña, Iznájar, Monturque, Hinojosa del Duque.

Segun la nota, la empresa que realiza las pruebas analíticas ha ido comunicando a la jefatura provincial los sucesivos positivos en legionela registrados en todas esas instalaciones, y como consecuencia de ello se han impartido una serie de pautas para el uso del agua corriente hasta que se lleve a cabo la correspondiente desinfección y los resultados de las analíticas sean negativos

## Mensaje de tranquilidad

Por su parte, fuentes de la Comandancia de Córdoba informaron a ABC de que «no hay ningun tipo de contagio dentro de estos cuarteles», además han querido aclarar que los niveles víricos son «realmente más bajos» que los que se indican. Como es habitual, la empresa encargada de realizar estas inspecciones rutinarias ya se ha ocupado de activar las medidas preventivas y de eliminación de este virus.

Así, se ha prohibido el uso de lavabos y duchas en las dependencias oficiales, además del lavado de vehiculos, y se ha ordenado la utilización obligatoria de mascarillas FFP2 si es necesario utilizar las mangueras. Por otro lado, se ha suministrado agua embotellada a las unidades afectadas para su consumo durante los servicios

La Asociación Unificada de Guardias Civiles apunta que «están recibiendo quejas de varios agentes destinados en dichos acuartelamientos por la falta de información respecto a los riesgos concretos de una posible

Se ha prohibido el uso de lavabos y duchas en las dependencias oficiales, además del lavado de vehículos infección por legionelosis, así como por la tardanza en reaccionar y la disparidad de medidas adoptadas en las distintas instalaciones».

Ademas, la Asociación Unificada de Guardia Civiles considera «cuando menos extraño que se bayan producido positivos en legionela simultáneamente en las instalaciones de tantas poblaciones tan distantes entre sí, sin que al parecer haya afectado a la red general ni a las viviendas». Además, declara que se echa en falta una «intervención más activa del servicio de prevención de la Guardia Civil, ya que ni siquiera se ha intentado averiguar si hay o ha habido casos de infección por legionelosis entre el personal que trabaja en esos acuar-

telamientos, los cuales, en caso de existir, deberian notificarse a la autoridad sanitaria, tal como se establece en la normativa reguladora».

Esta es la segunda denuncia de importancia que realiza la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) en pocas semanas, pues el pasado 15 de mayo criticase que la Dirección General del Cuerpo hubiera retomado la idea de reorganizar el despliegue

La Comandancia descarta que haya contagios y señala que los niveles víricos son más bajos que los que se indican de agentes dentro del Seprona este año en Córdoba. En un escrito esta asociación recoge que «en contra de lo que se había pensado la idea no había sido desechada definitivamente, sino demorada hasta que se apagaran las críticas, y al parecer ahora se ha retomado con más fuerza».

## Reorganización

En este sentido, explicó esta asociación que hace dos años alertó de que la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza estaba estudiando la posibilidad de reorganizar el despliegue de dicha especialidad en todo el país, incluida la provincia de Córdoba, sin informar ni contar con los guardias civiles afectados ni con las asociaciones profesionales que les representan.

Ante la oposición de AUGC y de alcaldes de los municipios afectados, asi como la presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso por diputados del Partido Popular, la entonces directora general de la Guardia Civil, Maria Gamez, retiró el proyecto.



Participantes en la actividad de ayer pasus prieto

AGUILAR DE LA FRONTERA

## La Junta suelta aves en la laguna de Zóñar

**JESUS PRIETO AGUILAR** 

La laguna de Zoñar en Aguilar de la Frontera acogió ayer distintos actos conmemorativos del Dia Mundial del Medio Ambiente. El delegado de esta área en Córdoba, Rafael Martinez, explicó que el 5 de junio permite cada año poner de relieve los principales problemas que afectan al medio natural e intentar buscar soluciones.

Los principales escollos a los que se han presentado las zonas húmedas del sur de Córdoba ha sido la sequia y la colonización de las denominadas especies invasoras. Por suerte las lluvias del mes de marzo mejoraron la situación en todas las lagunas. De hecho, las lagunas con agua temporal como Dulce, Tíscar, Jarata o Taraje han mantenido agua todo el año.

Y en Zoñar, que es de agua permanente y constituye el único lago de Andaiucía, también se ha conseguido detener el descenso en el nivel de agua situándose ahora en torno a los doce metros de profundidad.

Ademas el director conservador de las zonas húmedas, Juan de la Cruz Merino, recordó que hay varios proyectos que se desarrollarán después del verano y que permitirán la reforestación con especies autoctonas, intentarán evitar la colmatación en las 
orillas de las lagunas y actuarán sobre las especies invasoras. En concreto estos proyectos beneficiarán a las 
lagunas de Jarales en Lucena, Tíscar 
en Puente Genil y Zoñar en Aguilar

16 CÓRDOBA

PEÑARROYA

# El acusado de apuñalar a dos vecinos acepta seis años de prisión

 La Audiencia condena a los otros dos acusados a penas de cárcel

PILAR GARCÍA BARQUERO CÓRDOBA

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó ayer 'in voce' en una sentencia de conformidad entre las partes a los tres acusados implicados en una pelea entre cuatro vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo a las 5.00 de la mañana del 1 de mayo de 2022, que acabó con dos dos apuñalados —uno de ellos murió poco después por problemas de salud ajenos al ataque—, y otro herido por traumatismo craneoencefálico.

Según el escrito de la Fiscalia, los hechos se produjeron cuando dos hermanos, el acusado por amenazas y su familiar fallecido posteriormente, se presentaron de madrugada en la vivienda de los otros dos acusados, que tienen la filiación de padre e hijo.

Los hermanos acusados portaban un martillo de grandes dimensiones y un cuchillo. Pedían a voces y a golpes con la puerta que saliera el hijo del interior de la vivienda a la que acudieron. Los daños en la puerta están tasados en 475 euros. Al parecer, querían cobrarse 'venganza' por unos insultos previos de éste a los presuntos asaltantes. Desde el interior de la casa, estos dos acusados trataron de sostener la puerta desde el interior junto a otros familiares. A la vista de que no era posible, el padre decidió salir, segun refleja el fiscal, con una esca-

lera con la que golpeó en el pecho a uno de los hermanos que intentaban entrar en su casa. Su hijo salió tras él. Según el fiscal, su hijo fue quien forcejeó con uno de los hermanos, le quitó cuchillo y se lo clavó.

El Ministerio Publico añade que, tras apuñalar al hermano fallecido posteriormente y ver cómo su padre peleaba con el otro hermano de los asaltantes, «se dirigió a este con el mismo cuchillo y se lo clavó en el pecho» apuñalados -- uno de ellos murió por problemas de salud ajenos al ataque - y otro herido por traumatismo craneoencefálico. El principal acusado F A., para el que la Fiscalía solicitaba 14 años de cárcel por dos delitos de tentativa de homicidio, ha sido condenado a seis años de prision -- tres por cada uno de los delitos de tentativa de homicidio-así como la libertad vigilada durante 10 años y varias penas de 13 años de prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y a Peñarroya. En este caso, el tribunal ha tenido en cuenta en la modificación de su calificación por parte de la Fiscalia en la que recoge que el acusado reconoció los hechos a la llegada al lugar de la Guardia Civil mientras que su defensa alegaba en su escrito que fue en defensa propia.

Además, un segundo acusado ha aceptado seis meses de prision por un delito de amenazas, otros seis meses de multa por un delito de daños y otros tantos por un delito de lesiones leves. Por ultimo, el tercer acusado en esta causa ha aceptado una pena de seis meses de prision por un delito de lesiones, y la prohibición de comunicación con la familia afectada o de acercarse a la localidad de Peñarroya por un tiempo de cinco años.

## BARRIO DE L'ARCÁNGEL EN CÓRDOBA

# Buscan a un hombre por un apuñalamiento a una mujer

L. MIRANDA CÓRDOBA

Una mujer resultó ayer herida de arma blanca, sin que su vida corra peligro, en su casa de Córdoba. La Policia Nacional está buscando a su presunto agresor, que no estaba presente en el momento en que llegó al lugar de los hechos.

Hacia las 15.30 horas, el telefono de Emergencias 112 Andalucía recibió la llamada de una mujer, residente en la calle Conquistador Ordoño Álvarez, en el barrio de El Arcángel, que aseguraba que su vecina tenia la cara manchada de sangre y que en el suelo había un cuchillo, segun confirmaron fuentes de este servicio.

De inmediato se dio aviso a los sanitarios, al 061, y a la Policía Nacional, que se personaron en la casa. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que la mujer presentaba heridas por arma blanca, que motivaron su ingreso hospitalario, aunque se encuentra fuera de peligro. Los agentes están ahora buscando a un hombre como presunto autor de la agresion



El presidente de la Institución, ayer junto a Félix Romero // ABC

**EMPLEO** 

## La Diputación hará 500 contratos para jóvenes en pequeños municipios

 El plan 'Diputación Contrata' da oportunidades a grupos con dificultad

R. AGUILAR CÓRDOBA

Con el objetivo de mejorar la inserción laboral de los colectivos con especial dificultad para acceder al mercado laboral, la Institución provincial ha creado el programa de empleo 'Diputación Contrata', una convocatoria de ayudas a la contratación dotada con dos millones de euros, dirigida a municipios y entidades locales autónomas de menos de 50 000 habitantes, y que pone el foco en los mayores de 45 anos, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y menores de 45, tal y como señala en una nota remitida a los medios de comunicación

El máximo representante de la Institución provincial, Salvador Fuentes, explicó ayer que «en esta convocatoria hemos agrupado todos los programas que habia en un gran paquete para garantizar agilidad, eficacia y que cada ayuntamiento pueda personalizar qué necesita y como encajar las ayudas».

«Hablamos de un mínimo de cuatro contratos para los municipios de menos de mil habitantes, y, a partir de más de mil habitantes y cada tres mil, se irá incrementando la posibilidad en un contrato más. En total, seran quinientos contratos de cuatro mil euros cada uno», explicó el presidente provincial

Fuentes insistió en que «los 16,6 millones de euros del 'Diputación Invierte' y los 2 millones de Diputación Contrata' significan que inyectamos 18,6 millones de euros para políticas de contratación; esto es una muy buena noticia para los ayuntamientos que son los que saben qué necesitan».

## Buenos datos de empleo

Por su parte, el delegado de Desarrollo Economico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, recordó que «aunque los datos de paro de la provincia son los más bajos de los últimos diez años, tenemos que seguir con este trabajo para seguir mejorándolos con programas como este, con 2 millones de euros que se suman a los 16,6 del 'Diputación Invierte' haciendo que sean 18,6 millones los que se destinan a empleo, inversiones y a hacer la vida más fácil a los cordobeses»

La convocatoria va dirigida a personas menores de 45 años, mayores de 45, personas desempleadas de larga duración (al menos 12 meses en los 18 anteriores a la contratación) y personas con discapacidad (con discapacidad intelectual reconocida o igual al 33% y con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%).





22:30 José Mercé

Plaza de las Tendillas

24:00 Gerardo Nunez

Patio de los Naranjos

24:00 Israel Fernandez

Plaza de San Agustín

01:00 Mercedes de Cordoba

Entorno de la Calahorra

01:30 Familia de Leyendas

(Bambino, Manzanita y Chiquetete) Plaza Conde de Priego

02:30 Antonio Carmona

Plaza de la Corredera

03:00 José Manuel Tudela

Compas de San Francisco

03:30 Pedro El Granaino

Plaza del Potro

05:00 Derby Motoreta s **Burrito Kachimba** 

Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos









# Las horas claves de la campaña electoral se deciden en Andalucía

M CONTRERAS

SEVILLA

os tres partidos con mayor representación parlamentaria, tanto a nivel nacional como autonomico, eligieron ayer Andalucia como escenario para dilucidar una jornada clave en la campaña de las elecciones europeas. Los mitines de ayer fueron los que más expectación han generado desde que comenzó la carrera hacia las urnas, dado que se producían un dia después de que el juez instructor del caso 'Begoña Gomez', Juan Carlos Peinado, citara como investigada a la esposa del presidente del Gobierno y el propio Pedro Sanchez remitiese una nueva carta a la ciudadanía en la que denunciaba los fines electoralistas de dicha citación y aludia a un contubernio entre los jueces y los partidos «de derecha y extrema derecha» contra él

Este hito ha supuesto un punto de inflexión en la campaña, ya que el PSOE ha elevado el tono en un intento de disparar la tensión política. Los socialistas pretenden dar la vuelta al 'caso Begoña' y convertirlo en un elemento de movilización electoral. En ese contexto se encuadra la carta del presidente del Gobierno, en el que se presenta como la víctima de una operación orquestada, y la propia presencia de Begoña Gomez en el mitin de ayer en Benalmädena, donde fue aclamada por el publico asistente.

El PSOE trasladó el mitin de Sanchez de Malaga capital a Benalmadena para no coincidir con el de Vox, convocado a la misma hora y apenas a 200 metros de dónde iba a tener lugar el cónclave socialista. Tras las ultimas elecciones municipales el PSOE perdió prácticamente la totalidad de su poder territorial en la provincia malagueña.

Santiago Abascal vivió ayer su segunda jornada en Andalucía tras el mitin que protagonizó la noche del martes en Sevilla. Todavía tiene previsto quedarse un dia más en la comunidad, ya que hoy, jueves, tiene previsto protagonizar un acto en Almeria.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo visitó Sevilla en un encuentro con militantes en la plaza de San Gonzalo. El presidente popular tiene entre sus prioridades ganar las elecciones europeas en Andalucía, algo que su partido no ha conseguido hasta ahora. Un triunfo en las urnas reforzaría la mayoria de Juanma Moreno, que fue el encargado de cerrar ayer el mitin, y dejaría en una posición delicada a su principal rival político, Juan Espadas. La resolucion de este duelo electoral, en las urnas del proximo domingo



El presidente Sanchez, ayer en el mitin celebrado en el municipio malagueño de Benalmadena // EFE / JORGE ZADATA

## PSOE

## Sánchez: «Ponen la máquina del fango para imponer su agenda reaccionaria»

J. J. MADUEÑO BENALMADENA

La campana pasó por Benalmádena con Pedro Sanchez acompañado de Begoña Gómez. Un dia después de su citación como investigada, ala esposa del presidente se dio un baño de masas en un mitin marcado por las referencias al fango y a la conexión de la derecha con la ultraderecha para medrar en el socialismo, «En estos dia cuando han arreciado los ataques de la internacional ultraderechista. he sentido el companerismo de una gran familia, que es el PSOE. Os lo agradecemos Begoña y yo», señaló el presidente del Gobierno, que cargo contra la máquina del fango.

El presidente se refirió al «asedio vil de la derecha y la ultraderecha y el silencio de los tabloides digitales que enfangan el debate publico», «No

soy el primero. «Somos muy conscientes del nexo de unión entre Abascal, Feijoo y Alvise con Hazte Oir, Manos Limpias y toda la máquina del fango», afirmó el presidente

Sanchez confrontó un modelo de «justicia social» con el de los hombres de negro de los tijeretazos de la crisis financiera y la motosierra de Milei. Acusó al presidente de Argentina de venir a España a insultar de forma gratuita y faltando al respeto. Eso antes de mandar un abrazo al

Sobre Begoña Gomez

«Cuando han arreciado los ataques de la ultraderecha he sentido el compañerismo del PSOE»

pueblo argentino y pedir un tiempo sin procesos electorales «para desplegar las políticas».

Agenda que dice estar basada en una justicia social como «conquista». «Es el basamento de la convivencia», añadió Sánchez, mientras comparaba a Feijóo y a Abascal con Meloni, Bolsonaro o Trump

«Todo es fango. Este es el desafío», apuntó antes de acusar a PP y Vox de «poner la máquina del fango para imponer su agenda reaccionaria con sus bulos». «La maquina del fango se fundamenta en bulos y la democracia en votos», anadió Sanchez que llamó preguntarse si se está «con Milei. Netanyahu, Abascal, Aznar y Feijóo o con el lado bueno de la historia» entre vitores de los 2 000 asistentes en el recinto ferial de Benalmádena.

Más información en España

Los líderes de las tres principales formaciones políticas coincidieron ayer en Andalucía en una jornada clave de la campaña electoral, un día después de

que el juez citase a declarar a Begoña Gómez como investigada y de que Pedro Sánchez escribiese una nueva carta a los españoles sobre el asunto

## DD

## Feijóo: «Cualquier voto que no sea al PP maquillará al PSOE»

J. A. SEVILLA

En la recta final de la campaña de las europeas, Alberto Nuñez Fenjóo, se apoyó en la realidad política andaluza para marcar distancias con Vox y hacer una llamada al voto útil. Desde una comunidad que gobierna el PP en solitario y donde la ruptura con Vox se evidencia en todas las capitales, Feijóo, acompañado por Juanma Moreno, lanzó un mensaje claro a los votantes: «Cualquier voto que no sea al PP servirá para maquillar al PSOE y Sánchez lo usará como propio», apuntó el presidente del PP En un acto, en el barrio de Triana, con continuas denuncias de una

#### Optimismo

«Si el PP gana las elecciones europeas en Andalucia, iremos por buen camino en España»

«pinza en el Ayuntamiento de Sevilla entre el PSOE y Vox» por el rechazo de los presupuestos del alcalde Jose Luis Sanz, Feijóo pidió una respuesta «contundente» en las urnas que tendrá como eje fundamental a Andalucía: «Soy hijo de un congreso en Sevilla y tengo una deuda con Andalucia. Si el PP-A gana las elecciones en esta comunidad autonoma, iremos por buen camino». La realidad, no obstante, es que esto no ha ocurrido nunca. Ni en los mejores momentos del Partido Popular se ha impuesto en unos comicios europeos en Andalucía, Siempre ha ganado el PSOE. Y uno de los argumentos que ha empleado en repetidas ocasiones el PP para explicarlo ha sido un comportamiento diferente de la abstención. De ahí el llamamiento del presidente andaluz durante su intervención a la participación: «No hay excusa. Si no votamos avalamos las políticas de Sánchez».



Feijóo, arropado en Sevilla por Juanma Moreno y José Luis Sanz // JUAN PLORES

Santiago Abascal durante su discurso ayer en Málaga // EFE/DAMIEL PÉREZ

## VOX

## Abascal: «A Sánchez le llamas traidor y ni se inmuta»

## PABLO MARINETTO MALAGA

El 'intercambio' epistolar entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal no ha pasado desapercibido en el mitin que el lider de Vox ha protagonizó ayer en Malaga. El líder de Vox, que logró un lleno absoluto en la calle Alcazabilla y junto al Teatro Romano, donde en un principio estaba previsto el mitin socialistas, tiró de su habitual vehemencia para criticar nuevamente la «actitud victimista» del presidente. «Pedro Sanchez se dedica a las cartas y yo reconozco que le contesté pero no tomándolo muy en serio, que es algoque no le gusta. Porque a este le lla-

#### Precedente

El líder de Vox recordó que Sánchez llegó al poder por una moción basada en sospechas de corrupción

mas traidor o corrupto y no se inmuta, pero te ríes de él y no sabéis cómo lo lleva. Lo lleva fatal», aclaró Abascal ante la ovación de los asistentes al acto.

El líder de la formación reiteró su crítica al Partido Socialista por «intentar ocultar su corrupción política y económica; corrupción política que representa la ley de amnistia, que supone la derogación de facto de la Constitución, el fin del Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la lev».

En su discurso, también recordó que cómo Sánchez llegó al poder presentando una mocion de censura basada en sospechas de corrupcion y que llamó indecente al anterior presidente del Gobierno, «Hoy, cuando las sospechas, más que sospechas, los casos de corrupción se ciernen sobre él, sus ministros, su partido y su familia, se dedica a escribir cartas», apuntó finalmente Abascal.

20 ANDALUCÍA

## El TSJA dice que los jueces no deben interferir en la campaña electoral

«Tenemos que intentar ser lo más neutrales», asegura Lorenzo del Río

S.A. SEVILLA

"Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ser lo más neutrales, tratar de no interferir en procesos judiciales o en las inmediateces de contiendas electorales" con el propósito de "garantizar esa independencia que tenemos que tener". Así se pronunció ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Rio, tras el anuncio de citación el próximo 5 de julio de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El presidente del TSJA, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha asegurado pese a ello que no quiere entrar en actuaciones concretas: «Hago siempre una reflexión genérica, no quiero calificar actuaciones concretas», dijo, para contextualizar su pronunciamiento, antes de considerar que el intento de que no colisionen la agenda judicial y política «todos lo sabemos y lo tenemos asumido en general en la carrera judicial», y precisar a continuación que «cada uno tiene que valorar en su caso actuaciones concretas».

Respecto al hecho de que la instrucción de este caso descanse sobre informaciones periodisticas, ha precisado que «el fondo del asunto lo conocen las partes», de manera que «no conozco toda la dimensión», para indicar que «yo, en ese sentido, asumiria el contenido de esa argumentación de la Audiencia Provincial, que desecha seguir con investigaciones sobre algo que solamente son de fotocopias, por así decirlo, que se han manipulado».

Cuestionado sobre su análisis de la carta de respuesta de Sanchez al anuncio de citación judicial de su mujer, ha asegurado que «no puedo hacer una valoración tan concreta de una carta que, sinceramente, no he leído», antes de señalar que se trata de un asunto judicial «que ya lleva un tiempo y se está conociendo cual es la condición que está teniendo la esposa del presidente».

Preguntado por la norma no escrita de desligar los tiempos de instrucción judicial de la agenda política y la posibilidad de convertirlo en firme. Del Río ha apuntado que en ese último supuesto «ya sería eso, en todo caso, una asignatura de los propios políticos, de los parlamentarios, ellos son quienes deben valorarlo».

Por otra, parte y tras presentar la memoria anual del TSJA en el Parlamento de Andalucía, Del Rio expreso su «preocupación por la situación de estancamiento que si bien está cumpliendo una función social muy importante y saca adelante una ingente cantidad de trabajo cada dia resolviendo los conflictos ciudadanos, también se deteriora», manifestó.

«Ese salto de calidad en tiempo y en todos los procedimientos a resolver en plazos razonables no lo estamos cumpliendo», reconoció, al tiempo que apostó por acometer las reformas tecnológicas, legislativas y procesales necesanas para que la justicia acorte sus plazos de respuesta en todas las jurisdiccio-

El presidente del alto tribunal andaluz llamó a «consensuar soluciones» para reducir la alta tasa de litigiosidad que arrastra la comunidad andaluza, además de activar refuerzos y órganos judiciales nuevos que «resuelvan ya todos esos asuntos que se van acumulando dia a dia».

## «Al borde del colapso»

La memoria anual del TSJA, correspondiente al año 2023, evidencia que Andalucía se encuentra a la cabeza de la litigiosidad en España, solo después de Canarias

Y es que durante el año pasado los órganos judiciales andaluces ingresaron un seis por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1 372 072, aumentando en todos los órganos jurisdiccionales.

Además, los tribunales andaluces resolvieron menos asuntos de los ingresados, por lo que aumentó un 16% el volumen de asuntos pendientes, dejando todo ello un escenario de «cifras record» y «al borde del colapso», según se expone en la propia memoria, donde se considera «imprescindible» la creación de nuevas plazas judiciales, en concreto 15 plazas en organos colegiados y 104 en órganos unipersonales, segun se apunta en dicho documento.



El exconsejero de Empleo Antonio Ávila en una imagen de archivo // EFE

# El exconsejero Ávila, excluido del caso de las ayudas de 54 millones al ERE de Boliden

S. FERNANDEZ SEVILLA

«Habiendo sido ya investigado por los hechos objeto del presente procedimiento y existiendo un expreso sobreseimiento respecto de su persona, sin que ningún hecho nuevo justifique el alzamiento del sobreseimiento acordado, la prosecución de la indagación supondría una lesión del principio ne bis in idem».

Con este argumento, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla saca al exconsejero de Economía de la Junta de Andalucia Antonio Ávila del procedimiento abierto contra la trama de los expedientes de regulacion de empleo (ERE) rregulares en la pieza separada correspondiente a las ayudas autonómicas concedidas a Boliden-Apirsa, antigua gestora de la mina de Aznalcóllar, cifradas en 54,2 millones, después de que ésta extinguiese 425 puestos de empleo

La Sala estima así el recurso que la defensa de Ávila presentó contra el auto dictado en julio de 2021 por el juzgado número seis de Sevilla que fue revocado y con el del 7 de octubre «en el sentido de excluirle del presente procedimiento». El exconsejero se enfrentaba a los delitos de prevaricación y malversación. La defensa de Ávila sostiene que su cliente ya fue investigado por los hechos objeto del auto recurrido decretándose en su dia el sobreseimiento provisional y

archivo en el denominado procedimiento específico en el que hay que recordar fueron condenados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñan y por el que varios exconsejeros socialistas cumplen condena de cárcel.

Añade que esta división de la causa puede dar lugar a que haya coincidencias entre la pieza matriz y las separadas, y que hay que evitar el doble enjuiciamiento. Por ello,
argumenta que toda persona acusada en el proceso que concluyó por sentencia firme no podrá volver a ser acusada por el mismo hecho en otro procedimiento distinto y concluye que
la ayuda que ocupa en esta pieza obraba ya en la causa matriz, incoada en
enero de 2011.

ANDALUCÍA 21

## El PP pide liberar el peaje de la AP-7 para los estudiantes y los trabajadores

 Patricia Navarro urge a buscar una solución ante los «precios abusivos» en la vía

J J. MADUEÑO MALAGA

La liberalización de la autopista de la Costa del Sol vuelve a ser otra piedra de choque con el Gobierno en la provincia de Málaga. La presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, planteó ayer al Ejecutivo de Pedro Sanchez que libere el peaje de la AP-7 entre Málaga y Algeciras, pasando por Fuengirola, Marbella y Estepona a los estudiantes y trabajadores, incluidos transportistas, que usen esta carretera para ir a sus puestos de trabajo y o centros de estudios, así como a quienes deban desplazarse a centros sanitarios por motivos médicos.

De esta manera, Navarro rescata la propuesta realizada por el director general de la DGT en 2022 y 2023 para que estos ciudadanos no tengan que hacer frente al peaje más caro de España por kilómetro construido y que, además, «tiene un precio abusivo». Así, explica que los precios del peaje «condena a trabajadores, estudiantes y familias de la Costa del Sol a sufrir atascos en la colapsada A-7, porque el Gobierno de Pedro Sánchez tambien los castiga sin tren litoral»

## Uso cotidiano

Fue el Gobierno del PSOE con Josep Borrell como ministro el que fijó en 1996 las condiciones de la concesión de la autopista de la Costa del Sol, que sube el peaje un 50% en temporada alta, iniciada este pasado sábado 1 de junio y que se prolonga hasta finales de septiembre. Esto hace que en verano el coste pueda llegar a superar los 576 euros al mes para quien use a diario esta autopista que vertebra toda la Costa del Sol

El pasado fin de semana, la presidenta del PP malagueño ya planteó rebajas para los jovenes, en línea con los descuentos que aplica la Junta de Andalucía a través del Consorcio Metropolitano de Transportes o la tarjeta de movilidad del Ayuntamiento de Marbella. Ayer incidió en que hay que ir más alla.

Por ello, Navarro propuso que el Gobierno libere el peaje a determinados colectivos, como los trabajadores que tengan que usar el coche y la autopista para ir y volver del trabajo, inclu-

# Una autopista de pago... y sin tren en el litoral

La presidenta del PP malagueno recordo ayer la necesidad de una linea ferrea que conecte el litoral mediterraneo, una de las principales reivindicaciones de los populares en Andalucia. Más de cuatro millones de personas desde Algeciras a Motril se ven obligadas a utilizar la carretera ante la imposibilidad de desplazarse en tren. En el caso de la provincia de Malaga la situación se agrava por el peaje que hay que abonar en una autopista que utilizan a diario miles de personas.

Esta propuesta fue defendida por la propia DGT cuando planteó el peaje en autovías

yendo a los transportistas. Del mismo modo, se pide para estudiantes y docentes que deban acudir a los centros educativos, así como a aquellos conductores que se desplacen a hospitales, ambulatorios y centros médicos.

«Esta propuesta la lanzó el director general de la DGT cuando el Gobierno queria implantar el peaje en todas las autopistas y autovias y a nosotros nos parece justo para mejorar la colapsada movilidad en la Costa del Sol, para

descargar de tanto trafico la A7 mientras no tengamos un sistema de transporte publico potente como el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras», enfatizó la presidenta del PP

Así, la dirigente popular incidió en que el Gobierno de Sanchez lleva seis años castigando a Andalucía y a Málaga, «el territorio más pujante y que más crece de España, sin inversiones, sin proyectos y con una movilidad que se está convirtiendo en un embudo sin

que el Ejecutivo estatal haga nada», afirmó Patricia Navarro.

«Esto tiene que acabar y pasa por inversiones en movilidad, pero también por una amplia rebaja de este peaje injusto y abusivo que supone un agravio constante con otros territorios», expuso Patricia Navarro, quien recordó que en otras comunidades autónomas españolas el Gobierno sí esta bonificando o haciendo gratis las autopistas.



Patricia Navarro, ayer junto a un puesto de peaje de la AP-7 // piartosur

SANIDAD

## El SAS sube la tarifa a pacientes no residentes en España

J. ALONSO SEVILLA

El Servicio Andaluz de Salud subira las tarifas que aplicará a los pacientes que no forman parte del sistema sanitario estatal publico, es decir, residentes de otros países o beneficiarios de distintos sistemas de mutuas que requieran de una consulta, una intervención, una atención de urgencia, o una hospitalización. Las tarifas se unificaron por primera vez con una orden de precios en el año 2005 y se han actualizado parcialmente en re-

petidas ocasiones, la última en el año 2018. Seis años después la Consejería de Salud y Consumo ha acordado revisar todos los precios «hasta un nivel que como mínimo cubra el coste total de la prestación del servicio, la realización de la actividad o la entrega del bien». Para ello se han analizado los «costes directos indirectos del bien, servicio o actividad». La sanidad pública es gratuita para todos los andaluces y aquellos residentes en España, de acuerdo con el marco

sanitario único. El coste lo asume la autonomía. Sin embargo, fuera de ese marco de acuerdo el Servicio Andaluz de Salud al igual que el resto de sistemas sanitarios aplica un precio publico que pagan, en función de los casos, los países de origen de los pacientes, las aseguradoras, las mutuas o, en algunos casos, el propio paciente. Segun la orden emitida por la Consejeria de Salud y Consumo, una consulta medica por parte de una persona que no forme parte del sistema samtario publico español esta tasada en torno a los 53 euros y en 160 euros si se realiza a domicilio. Del mismo modo, una cirugia menor obligatoria está fijada en 160 euros, casi un 60% más que en la primera orden de precios de Andalucía.

# Formar a los docentes en innovación y tecnología para lograr la excelencia

- ABC y UNIA coorganizaron un Encuentro que introdujo la consejera de Educación Patricia del Pozo
- Tres catedráticos en Tecnología Educativa y un ingeniero técnico analizaron la situación del profesorado

JUAN JOSE

BORRERO

FRAN PIÑERO SEVILLA

El pasado martes, cientos de miles de estudiantes de Andalucía comenzaban la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad. Otros, que terminarán sus estudios de Grado en escasas semanas, estarian recordando los nervios de aquel dia con melancolia y el valor de quien se juega su futuro. Mientras, un tercer grupo, los más pequeños pero determinados, tal vez lo visualizaria como algo lejano y como un trance académico complejo de superar. En todos los casos existe un instrumento común el constante cambio de la educación, sobre todo en lo que respecta a innovar o introductr tecnología en la docencia, en quienes forman a los andaluces

del futuro.

No había por tanto dia más conveniente para celebrar en la Galería de ABC — situada en la Piaza de Cuba de Sevilla— un encuentro coorganizado con la Uni-

versidad Internacional de Andalucía (UNIA) para abordar la aplicación de ambos conceptos y estrategias no tanto en la formación de los alumnos, que también, sino especialmente en la del profesorado.

Para ello, se convocó a profesionales absolutamente versados en la materia como el ingeniero técnico Sergio Banderas, reconocido como mejor docente de Formación Profesional de España en los Premios Educa Abanca de 2019; y los tres catedráticos de Tecnologia Educativa María Paz Prendes Espinosa; Julio Cabero Almenara y Julio Ruiz Palmero, que ostentan la Secretaria de Edutec, la dirección del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla y la Vicerrectoría de Innovación Educativa. y Campus Virtual de la UNIA, respectivamente.

El encargado de moderar la mesa redonda fue el director adjunto de ABC de Sevilla Juan José Borrero, que además recogió las preguntas o dudas lanzadas vía código QR —la tecnologia debia estar presente durante la sesión— por un publico integrado por miembros de instituciones y, sobre todo, profesores y directores de centros formativos.

## Dotación y capacitación

La apertura del acto corrió a cargo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo que rapidamente señaló tres ventajas y necesidades del uso tecnologico: «el mayor rendimiento del alumnado en el desarrollo de sus competencias y habilidades», el afianzamiento del «compromiso de estos jovenes con la sociedad» y estar a la altura para «llegar a todos, con independencia del lugar donde se encuentren o de sus capacidades».

Patricia del Pozo ofreció algunos datos, como «la dotación de

dos ya a los centros educativos», las «50 000 aulas digitales interactivas» que los complementarán o la apuesta por las «Matematicas, Lengua y Lectura»; pero sobre todo incidió en la importancia de la formación permanente del profesorado

«para lograr esa excelencia a la que aspiramos».

En ese sentido, la consejera abundó en que «es imposible formar a los alumnos sin dar previamente a los docentes los mejores y más actualizados instrumentos», al igual que no tiene ningun sentido «esta inversion tecnologica si los docentes o centros no tienen esa capacitación digital».



Patricia del Pozo, durante su intervención

Como era de esperar teniendo en cuenta el ámbito de debate, no tardó en debatirse acerca de las bonanzas o perjuicios de la Inteligencia Artificial en las aulas y en el mundo en general. Por ejemplo, Paz Prendes -por cierto la única ponente mujer y la única que trabajaba en una universidad no andaluza, la de Murcia-puso cordura ante el pensamiento social de que los estudiantes pudieran ir por delante de los docentes en el manejo tecnológico o la dudosa validez de un trabajo academico que haya sido elaborado con IA. «Los jóvenes conocen algunas aplicaciones pero no controlan los sesgos de la Inteligencia Artificial», explicó recordando que «los alumnos han intentado copiar toda la vida».

Su postura fue clara: «en un mundo por explorar, lleno de posibilidades que brinda la tecnologia, hay que afrontar el aprendizaje sin miedo, con cunosidad».

Confluyó, pero con matices, Julio Cabero, desde la voz de la experiencia que dan sus 30 años dedicado a la investigación y su dirección de más de 60 tesis doctorales. Para el catedrático «la tecnologia no es la panacea que va a solucionar los problemas del sistema educativo, lo importante es que la innovación sirva para una mejor planificación De hecho, en relación a la IA recalcó que «cada vez que sale una nueva tecnología se piensa que va a cambiar el sistema. Influyen más factores».

## Lo social y lo tecnológico

Uno de los testimonios más llamativos lo brindó el tutor y docente del Master de desarrollo de Videojuegos y Reali-

## Objetivo 'meseta': esperar al momento en que la tecnología está validada

i.as nuevas tecnologías siguen un proceso tan cambiante que, en ocasiones, se realizan inversiones en fórmulas que terminan siendo pasajeras. Durante el Foro, varios de los ponentes aludieron con cierta sorna a las famosas pizarras digitales, que centraron un notable desembolso economico de la Administración para un rendimiento más exiguo. A ese respecto, Julio Cabero aludió a que «toda tecnologia tiene un punto inicial que genera mucho

a una fase de meseta, que suele ocurrir a las 4-6 años, cuando realmente termina por crecer o por perderse». Por ello, a su juicio es un error apostar de inmediato por una tecnologia «pensando que nos va a resolver el fracaso escolar». Por su parte, para Julio Ruiz cada tecnologia sigue un proceso diferente, con tiempos que difieren desde la fase de proyecto, «sobre el papel», hasta que finalmente toman cuerpo.

En cualquier caso, y más alla de que se siga la senda de un modelo tecnológico u otro, para Sergio Banderas «la innovacion no deberia ser opcional, sino una obligación para la empresa y los docentes».

Paz Prendes fue un paso más allá y aseguró sin ninguna duda que el mejor contexto para descubrir una tecnología debería ser la escuela. «Las familias se niegan a menudo a que los niños las usen por desconocimiento, por eso piden sacar la tecnología de las aulas». Y el miedo, como ella mismo explicó, «siempre es mal compañero».



De izquierda a derecha: Juan José Borrero, Sergio Banderas, Paz Prendes, Julio Cabero y Julio Ruiz Hotos RALL DOBLADO

dad Virtual Sergio Banderas, que enfoca sus clases para que de todos los aprendizajes lo que salga más reforzado sean las 'soft skills', las habilidades del tipo «gestionar el tiempo, trabajar en equipo, desarrollar la capacidad de comunicación a la hora de presentar un proyecto... todo lo que hace despabilada a una persona»

A la pregunta de Juan José Borrero de cómo pueden los chavales aprender por la via tecnologica y no caer ensimismados en sus prestaciones, Banderas sugiere «el deporte» y plantear «proyectos reales que nazcan de sus ideas y haga que profundicen mucho más que si se les marca el camino». El profesor aprovecho para lanzar la critica a la Administración de la «excesiva burocracia» que envuelve su profesión.

Por último, pero no por ello carentes de peso y experiencia, fueron las nociones compartidas por Julio Ruiz Palomero, que además de su labor en la UNIA es evaluador en distintas agencias nacionales como la de Calidad y Acreditación o la de Evaluación y Prospectiva.

Para Ruiz, «desde las instituciones educativas hay que dar respuesta a las realidades que hay fuera», un estilo que aplican en la formación en línea como «reflejo de una sociedad que está cambiando». Y desde luego «los alumnos no son nativos digitales, saben manejar cuatro cosas, pero a la hora de realizar un proyecto que implique tecnología necesitan mucha formación, que estemos con ellos, que los guiemos», concluyó.

«¿Cómo se puede enseñar en un mundo que cree saberlo todo a golpe de tecla?», lanzó el moderador al aire al comienzo del evento. La respuesta, aunque no es sencilla, sí que se extrajo de los distintos puntos de vista entendiendo que la innovación forma parte del tiempo que nos ha tocado vivir, que nunca se termina de aprender y que toda herramienta que reme a favor del crecimiento sociali siempre debe ser bienvenida.



## La UNIA, un compromiso de tres décadas con la actualización del profesorado

F. PIÑERO SEVILLA

Que una institución que promueve el conocimiento logre perpetuarse en el tiempo siempre es una buenisima noticia. Máxime si entre sus valores se encuentra no sólo velar por el crecimiento academico del alumno sino tambien preocuparse de la formación de los formadores

versidad Internacional de Andalucia, UNIA, que aprovechando sus flamantes 30 años de trayectoria se está volcando en impulsar eventos como el Encuentro de Innovación y

Tecnologia en la Formación Docente

Por el atnl pasó su rector, José Ignacio Garcia Pérez, que recordó cómo desde los origenes de la Unia existia «una encomienda social que es rara de encontrar en otras universida-

José Ignacio García

des hermanas: la actualización y la formación permanente del profesorado de todas las etapas». En ese aspecto, esa 'ley de creación universitaria' recogió el testigo de la labor «de orientación pedagógica que se venía desarrollando en la Universidad Iberoamericana de La Rábida, desde los pasados años 60», pues el germen de la Unia fue este campus onubense y la triplemente centenaria Universidad de Baeza.

Si a eso se suma que, nada más acceder a su pagina web se aprecia como segundo eje estructural todo lo relativo a la 'innovación', podemos extraer las conclusiones que la convierten en una «universidad diferente, pública, de posgrado y presente en todo el territorio andaluz», como la definió García. Lo refrenda el hecho de que oferte un Master en Tecnologia Educativa que es «referente en toda Iberoamérica».

Asimismo, el rector aseguró que este mes de octubre tendrá lugar la segunda edición de la Escuela de Formadores en La Rábida y que entrará en vigor el Modelo Elia (Enseñanza en Linea y Acompañamiento personalizado, desde que se matriculan hasta que egresan), que se traducirá en enseñanzas de Inteligencia Artificial (IA) aplicada, por ejemplo, al sector financiero.

# Begoña Gómez reaparece con Sánchez en un mitin tras su citación judicial

- Sentada en primera fila, se funde en un abrazo con Montero y Ribera cuando su marido la menciona en el discurso
- Es la primera vez que la mujer del presidente va a un acto electoral desde el cierre de campaña y la noche del 23-J

JUAN JOSÉ MADUEÑO BENALMADENA (MALAGA)

edro Sánchez convirtió anoche el mitin del PSOE en Benalmádena (Malaga) en un acto de exaltación de su mujer, Begoña Gómez, quien reapareció por sorpresa en publico un día después de ser citada como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Fueron 2.000 personas, según la organización, las que apoyaron a la esposa del presidente en un baño de masas en plena campaña electoral. Aplausos y vitores el dia despues de una nueva carta a la ciudadania de Sanchez por la citación de Begoña Gómez como imputada, en la que sembró dudas sobre la instrucción del juez luan Carlos Peinado y atribuyó todo a un campaña «de fango» mediante la que los líderes del PP y Vox, Alberto Nuñez Feijóo y Santiago Abascal, pretenden, a su juicio, «interferir» en las elecciones del próximo domingo.

La esposa del presidente del Gobierno fue coreada por los asistentes al recinto ferial de Los Nadales. «Begoña,
Begoña», cantaban los acólitos bajo el
sol con sombreros sin el logo del PSOE
y abanicos rojos. Banderas socialistas
y del arcoiris. Había dispuestas más
de 1.000 sillas detrás de los asientos
centrales en los que estuvo sentada en
primera fila Begoña Gómez, entre Pedro Sanchez y María Jesus Montero

Un acto en el que Sánchez dijo que hablaba «desde el corazón». «En estos día cuando han arreciado los ataques de la internacional ultraderechista, he sentido el companerismo de una gran familia, que es el PSOE. Os lo agradecemos Begoña y yo», aseguró el presidente. En ese momento, Gomez juntó en un abrazo en la primera fila del publico a la vicepresidenta primera, María Jesus Montero, y a la vicepresidenta tercera y candidata europea del PSOE, Teresa Ribera. Sánchez siguio su discurso relatando que «en los mo-

mentos más difíciles» siempre supo que el camino socialista es «el más dificil, pero es el mas justo. El que merece España y el que vamos a sacar adelante estos tres años de legislatura, mal que le pese a Feijoo y a Abascal». Previamente a su discurso, que cerraba el mitin, todos los oradores hicieron mención y elogio a Gómez, sonriente y aplaudiendo en primera fila. Desde el lider del PSOE andaluz. Juan Espadas, pasando por la propia Ribera hasta el invitado internacional para la ocasión, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales y candidato oficial del Partido Socialista Europeo (PES), Nicholas Schmit.

El presidente del Gobierno se refirió al «asedio vil de la derecha y la ultraderecha y el silencio de los tabloides digitales que enfangan el debate publico». Y añadió que «no soy el primero» en recibir ataques de ese tipo. en un momento en el que mandó un saludo a la exministra Magdalena Alvarez, presente entre el publico, quien se puso de pie para saludar, fuertemente ovacionada. «Somos muy conscientes del nexo de unión entre Abascal. Feijóo y Alvise (el candidato de Se Acabó la Fiesta, que segun el CIS entrara en el Parlamento Europeo] con Hazte Oír, Manos Limpias y toda la máquina del fango», reseñó el lider socialista.

En la línea de su carta del martes por la noche, llamó el próximo domingo a que «toda la gente de izquierdas» vote al PSOE «para que gane la politi-

La esposa del presidente del Gobierno fue vitoreada por 2.000 simpatizantes y elogiada en todos los discursos

Sánchez vueive a denunciar un «nexo de unión» entre Feijóo y Abascal con «la máquina del fango» Los dos últimos actos, en sendos feudos socialistas

Los proximos actos de campaña de Sanchez serán en sendos feudos socialistas del cinturon de Barcelona y Madrid. Hoy mismo estará en Hospitalet de Llobregat acompanado por el lider del PSC, Salvador Illa, y el Alto Representante de la UE, el tambien socialista catalan Josep Borrell, El presidente cerrará esta campaña de las europeas en un sitio muy similar al que escogió para las generales de hace un ano: si entonces fue Getafe, mañana será en Fuenlabrada. Todas ellas, grandes ciudades gobernadas por el PSOE.

ca sana y sea derrotada la sucia y la agenda reaccionaria». «En todas electiones siempre hay un pregunta que tenemos que responder. O con Milei, Netanyahu, Abascal, Aznar y Feijóo o con el lado bueno de la historia», proclamó con gran énfasis, mientras era coreado al grito de «Pedro, Pedro».

Sánchez confrontó un modelo de «justicia social» con el de los hombres de negro y la motosierra de Milei al que acusó de venir a España a insultar de forma gratuita y faltando al respeto. Eso antes de mandar un abrazo al pueblo argentino y pedir un tiempo sin procesos electorales «para desplegar las políticas». Agenda que dice estar basada en una justicia social como «conquista». «Es el basamento de la convivencia», ha añadido, mientras comparaba a Feijóo y a Abascal con Meloni, Bolsonaro o Trump.

«Todo es fango. Este es el desafío», apuntó Sanchez, antes de acusar a PP y Vox de «poner la máquina del fango para imponer su agenda reaccionar con sus bulos». «La maquina del fango se fundamenta en bulos y la democracia en votos», concluyó

Antes, habían pasado por el atril Juan Espadas, en medio del baño de masas a Begoña Gomez, quien llegó al recinto junto a la vicepresidenta Montero y al Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. «Gracias por estar aqui con Begoña. Gracias Begoña. Hoy le dais una lección a todos esos de las palabras de fango. Por cada palabra de fango un puñado de votos», pidió Juan Espadas.



Espadas atacó al PP andaluz y dio paso al líder de los socialistas europeos Nicolas Schimidt, que hizo un repaso del peligro que supone la extrema derecha en Europa con Le Pen en Francia o Meloni en Italia. Denunció el «acoso» que sufren «Pedro y Begona» y les ofreció la solidaridad y apoyo de todos los socialistas europeos.

Teresa Ribera, la candidata en estas elecciones, reivindicó a Pedro Zerolo y su lucha con la bandera gay sobre el atril, desde el que llamó a no menospreciar lo que está pasando, «que no son cantos de sirena», «No se les pasará. Esperamos que no les sirva para nada, pero hay que tomárselo muy en serio», advirtió la titular de la cartera de Transicion Ecologica, quien señaló que «frente a esos que se presentan con un programa del odio, muros y exclusión, o los que no tienen programa ni principios, solo barro y fango querida Begoña, querido Pedro. vamos a defender la transparencia».

«Frente al fango, la miseria y lo burdo, que vemos estos dias que ocurre en nuestro país, hay que decir 'no pasaran'», a lo que los asistentes contestaron coreando el «no pasarán» de la Guerra Civil. Sánchez y Gómez aplaudian en primera fila. La ultima vez que estuvieron juntos en un mitin fue el 21 de julio del año pasado, en Getafe (Madrid), para el cierre de la campaña de las generales del 23-J

> Sánchez y Begoña Gómez, en un momento del mitan // EP



## Feijóo obligará al Gobierno y a sus socios a posicionarse sobre los ataques a los jueces

 «No es normal que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo», denuncia el presidente popular

#### PATRICIA ROMERO / IURI PEREIRA MADRID

La citación de Begoña Gómez como investigada el proximo 5 de julio. Ese gran anuncio que ha saltado por los aires cinco dias antes de los comicios europeos y que Pedro Sánchez califica de «zafio montaje» de la derecha y ultraderecha para interferir en el resultado del 9-J, señalando a los medios de comunicación y al titular del Juzgado numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, aunque sin citarle

Por alusiones y «por acusar a los jueces de perseguirlo por motivos politicos», Alberto Núñez Feijóo alerta de la «extrema gravedad» de la segunda misiva a la ciudadania de Pedro Sánchez, que causó enorme indignación en Genova. El lider del PP denunció ayer en un mitin en Extremadura junto a María Guardiola que el secretano general del PSOE se crea «impune» a la hora de lanzar insultos: «No es normal que se intente silenciar cualquier critica al puto amo» Tampoco lo es, añadió, «tapar la presunta corrupción que rodea al Gobierno y que desde Moncloa se esté atacando a los jueces y periodistas. Lo unico que persigue con esta estrategia es, afirmó, intentar dividir a una sociedad que «está cabreada porque se está dando cuenta de que nos están tomando el pelo»

Pero el PP va más alla de denunciar la «actitud chulesca» de Sanchez en publico y llevará la próxima semana al Congreso una mocion que obligará al Gobierno y a sus socios a posicionarse sobre los ataques a los jueces y los periodistas. La iniciativa del Grupo Popular Parlamentario se votará el martes con el objetivo de instar al Ejecutivo a «respetar» la plena independencia de todas instituciones así como la del Poder Judicial, «colaborando con la Justicia, remitiendo toda la información que le sea solicitado y cesando la presión sobre los jueces y magistrados. De igual modo solicitan al Parlamento sentar posición en relacion al respeto a la libertad de expresión, a la de prensa y a los medios

El presidente del Gobierno apeló el martes una vez más a la supuesta guerra judicial y mediatica orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el y su mujer. Para ello, volvió a recurrir al genero epistolar. En una nueva carta, denunció el uso que hacen Feijoo y



Feijoo ayer durante un mitin celebrado en Torremocha (Cáceres) // EFE

Santiago Abascal de todos los medios que tienen a su alcance para acabar con él de manera «espuria»

Tambien arremetió contra los medios de comunicación. «Estos dias escuchará usted aun -adoptando un tono personalista que apela directamente al electorado- mas furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platos de tertulias televisivas y radiofonicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras» los presidentes del PP y de Vox. «Todo mentira, un gran bulo»

#### Asociaciones judiciales

La respuesta de los jueces tampoco se ha hecho esperar y ayer, horas después del señalamiento de Sánchez, dos de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias emitieron un comunicado

El PP llevará al Congreso la próxima semana una moción en la que también pide respeto para los medios de comunicación contra el «muy poco edificante» contenido de la carta de Sánchez, a la que
traslada «la idea de que un juez dicta
sus resoluciones con intereses electoralistas». Desde la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria y el Foro Judicial
Independiente recuerdan a Sánchez
que los tiempos de la Justicia no solo
no se acomodan a los ciclos electorales, en referencia a la extrañeza del líder del Ejecutivo por la cercanía de los
comicios del 9-J, sino que «no tienen»
que hacerlo.

Ahí reside, a juicio de las asociaciones, la «percepción de normalidad democratica» del trabajo de los magistrados, que tiene sus propios tiempos y depende, según señalaron, de que «los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones». En cualquier caso, precisaron que la condición de persona investigada, en clara alusión a la esposa del mandatario espanol, Begona Gómez, no supone «ninguna valoración de culpabilidad», sino que se trata de «una garantia fundamental para ejercer el irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputacion».

26 ESPAÑA JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024 - ABC

## Begoña Gómez disfraza su empresa con un dominio web propio de ONG

▶ Transforma TSC es una consultora que oferta el software de la Complutense

#### JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA MADRID

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, constituyó la empresa Transforma TSC como una sociedad limitada unipersonal el pasado 21 de noviembre, hace algo más de seis meses. En la información corporativa se recoge que cuenta con un capital social de 3.000 euros, que no tiene empleados y en el que Gómez es la administradora unica y propietaria del 100% de las acciones. La actividad empresarial se enmarca en las actividades de consultoria de gestion empresarial.

No obstante, la página web de la propia empresa está registrada con un dominio que no es propio de empresas, sino de organizaciones no gubernamentales, instituciones o entidades sin ánimo de lucro: transformatsc.org No se trata de una ilegalidad, pero no es habitual que la actividad de una empresa se enmarque en un dominio de este tipo. Segun explican los expertos consultados por ABC, en origen el dominio '.org' «estaba restringido a organizaciones no gubernamentales o

#### LA PÁGINA WEB

El dominio '.org' es propio de organizaciones sin ánimo de lucro. ONG o instituciones. No es un requisito legal, pero desvela la estrategia empresarial po que no es así y la puede registrar cualquiera sin cumplir requisitos». «No obstante», añaden, «si tu empresa o tu web va a dirigida al mercado español lo normal es que sea '.es', o la italiana '.it' y la francesa '.fr'». No es

sin ánimo de lucro, pero hace ya tiem-

una decisión baladi, pues tiene repercusiones. Por ejemplo, que los clientes sepan que esa compañía va dirigida a ese mercado; además, es positivo para el posicionamiento SEO en las búsquedas de Google, en función de tu ubicación te suelen mostrar estas páginas. En cuanto al .com «es un dominio genérico para empresas con un negocio global en múltiples territomos, o que no se asocian a una geografia concreta». Por tanto, la elección no es tanto un requisito legal como una estrategia de negocio.

El nombre de la empresa es similar al de la catedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que es codirectora, a pesar de no ser licenciada: Transformación Social corporativa. Su objeto, «acompañar a las empresas en el diseño e integración de una estrategia de impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio, dando como resultado una organización más competitiva y mejor para el planeta»

## «Nuestro software»

Es más, en su página web la conyuge del presidente Sánchez utiliza como reclamo el software de la UCM, una plataforma que Telefónica, Indra y Google crearon en exclusiva para la Cátedra de Transformación Social el año pasado y que en teoría debería circunscribirse al ámbito universitario Bajo el título 'Descubre nuestro software de sostenibilidad', la página web explica que con él «podrás reconocer y activar tu impacto social y medioambiental ligado a tu negocio, implementando prácticas sostenibles y responsables. Con este software de sostenibilidad podrás reconocer y activar tu impacto social y medioambiental ligado a tunegocio, implementando prácticas sostenibles y responsables». Y añaden que «cientos de pymes ya emplean esta herramienta para impulsar el desarrollo sostenible en su territorio».

La elección del dominio revela estrategia: las empresas suelen ser '.es' o '.com', una decisión que afecta a su posicionamiento



#### LA ENDIRECTORA DE WAKALUA, EN EL SENADO

## Javier Hidalgo y la mujer del presidente tenían «línea directa»

ISABEL VEGA MADRID

La que fue directora de la filial de innovación de Globalia Wakalua, Leticia Lauffer, afirmó ayer en la comisión de investigación del Senado sobre derivadas del caso Koldo que el que era CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tenía «línea directa con Begoña Gómez», mujer del presidente del Gobierno, en la época del rescate de Air Europa, el

año 2020. De esa fecha es el contrato de patrocinio de 40.000 euros que Wakalua suscribió con el IE Africa Center que ella dirigia y del que, segun explicó, sólo se ejecutaron 1.700 euros en dos billetes de avión para Gómez y su socia porque la pandemia lo paró todo. Era, dijo, un proyecto interesante

A preguntas de los senadores, fue concretando que Hidalgo y ella conocieron a Gómez en un evento de la Organizacion Mundial del Turismo en San Petersburgo (Rusia) en el que también estaba el presunto comisionista del caso Koldo, Victor de Aldama, Era septiembre de 2019, Wakalua habia arrancado el año anterior y contaba ya con partenariados del IE. Luego coincidirían los tres en al menos dos ediciones de premios a 'start ups', en Fitur y en «dos reuniones» en las oficinas de Globalia en las que se expuso ante Gómez dos proyectos de start ups, incluido Telefarmacia App, como destapó el sumario del caso Koldo, en junio de 2020. «No sé si hubo más, yo estuve en las que a mi me competia

que eran las de innovación», señaló.

Fue ella, según dijo, quien presentó a Hidalgo y a Juan Carlos Barrabés, el empresario que concurrió a dos concursos publicos con cartas de recomendacion firmadas por Begoña Gómez y aportó profesores a su máster. Entre ambos crearon Wakalua, que quedó extinguida cuando Globalia, a finales de 2020, la vendió con otras empresas del grupo a Barceló. Para el Grupo Popular, la comcidencia de fechas sugiere que tan pronto Air Europa consiguió el rescate, cesó en su colaboración con la mujer del presidente. Lauffer negó la mayor: «Wakalua no se creó para la señora Gomez».

# Vox pide al instructor del caso Begoña que investigue también sus másteres y patrocinios

 El magistrado tendrá que pronunciarse sobre ampliar el alcance de la causa

ISABEL VEGA MADRID

La acusación popular que ejerce Vox en la causa que se sigue contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha solicitado una bateria de diligencias tendentes a ampliar la investigación a los dos
títulos de máster de la Universidad
Complutense de Madrid que codirige
la mujer del presidente del Gobierno
y a los patrocinios del África Center
del Instituto de Empresa que dirigió.

En un escrito presentado al juzgado al que tuvo acceso ABC, la formación insta al magistrado Juan Carlos
Peinado a oficiar a la universidad madrieña para que remita «la información completa» sobre el máster propio en Dirección de Fundraising y del
que versa sobre Transformación Social Competitiva. De esta última titulación solicitan además «el expediente de creación y aprobación de la cátedra extraordinaria» de la que Gómez
es directora, así como «la contratación
y emolumentos recibidos»

En cuanto al IE Africa Center, la acusación popular pide que se recabe «la información y documentos que sostengan la misma por la que Begoña Gómez quedó vinculada a esta organización», además de «la contratación o documento de colaboración establecido con ella» y los informes de su actividad. Se centra en particular en la actividad «desarrollada por esta organización con la entidad Wakalua, participada por la Organización Mundial del Turismo», y, en este sentido, pide que «se determinen las personas designadas para el desarrollo de cualesquiera proyectos en los que figure que intervinieron» esta filial del grupo Globalia y Begoña Gómez. Solicita además que testifiquen varios responsables del proyecto

Precisamente, de este asunto hablo ayer en el Senado la que fue directora de Wakalua, Leticia Lauffer, quien desvinculó el patrocinio de esta filial de innovación con el rescate de Air Europa, aunque reconoció el contacto directo entre el que era CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la mujer del presidente del Gobierno.

#### En la denuncia inicial

Este asunto aun no ha entrado en la causa que instruye el juez Peinado aunque constaba en la denuncia inicial La Audiencia Provincial de Madrid, al avalar sus pesquisas, puso el foco en las dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez con las que una empresa de Juan Carlos Barrabés -con quien mantenia una relación «estrecha» segun Lauffer- ganó dos concursos publicos. Los magistrados concluyeron que lo relativo a Globalia, Wakalua y el rescate de Air Europa que relataba Manos Limpias era «una sim-

La testifical del empresario clave está en el aire, pues ya había alegado problemas de salud y ayer trascendió su ingreso hospitalario



ple conjetura mas allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento, puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno»

Ahora, será el instructor el que deba pronunciarse al hilo de la petición de Vox sobre la pertinencia de profundizar en esa via. Cabe recordar que Wakalua nació como un proyecto entre una empresa del Grupo Barrabes y Globalia y el empresario Juan Carlos Barrabés ha sido citado como testigo el domingo 16 de junio. Su comparecencia, no obstante, está en el aire. Ya pidió la suspensión por razones de salud, como informó este diario, y ayer trascendió que ha sido ingresado en el hospital 12 de octubre

Entre tanto, Vox pide pide practicar dos averiguaciones más que se explican en la existencia de otras diligencias aparte sobre Begoña Gómez incoadas por el juez Peinado para analizar una querella de la asociación HazteOir y en la pieza separada que ha abierto para estudiar si los contratos que están en el foco recibieron fondos de la UE, como pidió la Fiscalía Europea en un oficio.

Sobre el primer asunto, insta que se recabe de la Fiscalia Provincial de Madrid información sobre las averiguaciones que practicó, si alguna hizo, cuando recibió en primer lugar la denuncia de Hazte Oír, pues abrió unas diligencias preprocesales y las archivó unos días después al tener conocimiento del que el Juzgado de Instrucción numero 41 había abierto una causa. De hecho, esa denuncia, que luego la asociación convertiría en querella, está aportada ya a la causa principal, donde no consta si los fiscales llegaron a hacer alguna comprobación.

En cuanto a la financiación de los contratos. Vox pide que se oficie a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo para que informe sobre la concurrencia de dinero comunitario en los expedientes de contratación con la empresa del Grupo Barrabes del organismo publico Red.es.



28 ESPAÑA JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024 - ABC

## El plante de los fiscales del 'procés' vuelve a poner contra las cuerdas a García Ortiz

 La negativa a respaldar la aplicación de la amnistía obligaría a intervenir a la Junta de Fiscales de Sala

NATI VILLANUEVA MADRID

Los cuatro fiscales del 'procés' fueron francos cuando la semana pasada, convocados por Alvaro García Ortiz, le adelantaron que no ven aplicable la ley de Amnistia a los condenados ni profugos del 1-0. No en vano conocen a la perfección el procedimiento tras haber participado en él de principio a fin, desde la instrucción hasta la sentencia. E incluso después, con sus informes en contra de los indultos, sobre la procedencia de activar órdenes de detención o sobre la rebaja de la malversación que implicó la reforma 'ad hoc' del Código Penal de dictembre de 2022, otra de las multiples concesiones al independentismo del Ejecutivo de Sánchez.

Y es precisamente ese profundo conocimiento de la causa y de la doctrina del Tribunal Supremo lo que les llevará a oponerse ante una eventual imposición del fiscal general para que respalden la aplicación de la ley de Amnistia a los líderes del 'procés' Entienden, y así lo reflejaron en un informe de más de cien folios -del que informó ABC-, que la modalidad de malversación que excluye la norma es precisamente en la que incurrió el gobierno de la Generalitat que encabezaban Puigdemont y Junqueras: hubo enriquecimiento ilicito porque los fondos se destinaron a fines distintos a los que estaban previstos. Y eso no es susceptible de ser borrado, dicen-

El posible choque de los fiscales del 'procés' con el fiscal general, que la semana pasada se reunió también con los representantes del Ministerio Público a cargo de procedimientos susceptibles de ser amnistiados (del TSJC, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas), se traduciria en el planteamiento del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Se trata de la herramienta de la que disponen los miembros de la carrera para plantarse ante la orden de un superior Se vio recientemente con María de la O Silva, la fiscal que tenia que informar en el TSJ de Madrid sobre la admi-

El eventual procesamiento del fiscal general por revelación de secretos supondría la estocada a su polémico mandato



Álvaro García Ortiz, fiscal general // EP

sión de la querella del novio de Ayuso. y que se enfrentó a la número dos de García Ortiz cuando ésta le impuso pedir la inadmisión (ella era partidaria de practicar unas diligencias mínimas antes de dar ese paso). El asunto acabó en la Junta de Fiscales de Sala, que se partió en dos imponiendose al final por la minima el criterio de la teniente fiscal que, al igual que sucedió en el caso Tsunami, fue rechazado por el juez al no ser su informe vinculante y haber varias acusaciones personadas.

El articulo 27 prevé que si la orden que los fiscales no quieren acatar fuera dada por el fiscal general, éste «resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala» Este órgano, la cúpula fiscal, está formado por 37 miembros que gozan de la primera categoría en la carrera. De ellos, 16 son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la que fue portavoz García Ortiz y en la que tambien «militó» Dolores Delgado; 9 de la Asociación de Fiscales (AF) -pese a ser la mayoritaria- y 12 no asociados.

## La falta de transparencia, una asignatura pendiente

En plena instrucción del caso Begona Gomez, un nuevo escandalo sobrevuela Fortuny. sede del Ministerio Publico, La Fiscalia de Madrid afronta el relevo de su numero dos. Begoña Sanchez Melgar, quien ha solicitado su traslado a Zamora, y ya hay una propuesta de sustitución sobre la mesa a favor de José Luis Garcia Juanes, Segun adelantó El Periodico de España, esta propuesta se ha realizado mediante un sistema que, pese a ser legal, impide que la vacante de la plaza sea conocida por toda la carrera. Lo ha denunciado la asociación de fiscales APIF en un escrito presentado en el que pide mas transparencia.

En este caso la irrupción de la Junta de Fiscales de Sala va a tener una trascendencia mayor que la que tuvo en la querella de la pareja de Ayuso, advierten fuentes juridicas, pues si en aquella ocasión la interpretación que se hizo (de si habia indicios de revelación de secretos) «dependia al fin y al cabo de hechos», aquí entra en juego la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación: es perfectamente compatible la desviación de fondos de su destino con la apropiación de fondos no restituídos con ánimo de lucro.

A ello se suma, además, el prestigio de los cuatro fiscales que plantan cara a Ortiz, que están en los veinte primeros puestos del escalafon en una carrera que cuenta con más de 2.500 profesionales. El criterio de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, el exfiscal-jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, el jefe de los fiscales de lo Penal del Supremo Fidel Cadena y el exjefe de la Secretaria Técnica y delegado de Vigilancia Penitenciaria Jaime Moreno, frente al de un fiscal general que antes de que Delgado lo encumbrara a la Secretaria Técnica de la Fiscalía General era delegado de Medioambiente. Urbanismo e Incendios forestales en la Fiscalia de área de Santiago de Compostela

#### Posicionamiento formal

Aunque todavia tienen que pasar unos dias hasta que, una vez publicada en el BOE, el fiscal general se posicione sobre la aplicación de la ley -en el caso de la ley del «solo si es sí» lo hizo a través de una circular en la que unificó criterios de interpretación-, el plante de los fiscales llega en el momento más delicado de García Ortiz como fiscal general. Hace apenas unos dias, y con solo unas horas de diferencia, la Audiencia Provincial de Madrid rechazaba el recurso del fiscal del caso de Begoña Gómez -al considerar que sus prisas por archivar de plano la investigación se podria incurrir en lagunas de impunidad- mientras un juez del Supremo tumbaba, por «extemporanea, endeble y falta de consistencia» la recusación planteada por el propio García Ortiz contra cuatro magistrados de la Sala Tercera que tienen que revisar su propio nombramiento como fiscal general. Y es que hasta su reelección para el cargo por parte del Gobierno está cuestionada ante el TS, que al margen de la falta de idoneidad que vio en él el CGPJ, le acusó de desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado a jefa de la Fiscalia Togada del Supremo.

Pero ni siquiera es ese el principal frente que tiene abierto Garcia Ortiz. La verdadera amenaza está en la causa de la filtración de información que afectaba al derecho de defensa de González Amador y que apunta directamente a él. El posible envio de la causa al Supremo y su eventual procesamiento por revelación de secretos por la Sala Segunda supondría la estocada a un mandato marcado por la polémica. Fuentes jurídicas comentan que «el Gobierno ya tiene hasta el nom-

bre de su sustituto».

# ¿De qué «reglas no escritas» se queja ahora Sánchez?

El mismo presidente que aplaudió decisiones judiciales en vísperas de las urnas, como la condena del Supremo por el 1-0, ha incumplido todos los usos y normas de la política española

ANALISIS

JORGE NAVAS

Segura el presidente del Gobierno en su segunda carta, tras la citación como imputada de su mujer, que en los tribunales españoles «habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos»

Obvia Sánchez que el Poder judicial se guía y debe guiarse por procedimientos ciaros, objetivos, predecibles e independientes de la actualidad política o mediatica, que es todo lo contrario a esa supuesta norma tácita a la que se acoge ahora para acusar nada menos que a un juez de intentar nada menos que boicotear nada menos que unas elecciones. Bajo esa premisa, el presidente reconoce así que también habria jueces que no imputan o procesan a políticos justo antes de unos comicios para proteger a determinados partidos, como el suyo. O que no les absuelven para socavar sus opciones electorales. Es decir, que los jueces españoles harian mejor en ocultar a los ciudadanos resoluciones importantes que afectan a sus representantes publicos precisamente cuando les toca elegirlos

Pero es que además resulta que no hay nadie en la política española que se haya saltado mas «reglas no

Ni con sus socios ha tenido el líder socialista la cortesia que ahora reclama él a los tribunales para su mujer

escritas» que Sanchez. Empezando por la de ilegar a Moncloa sin ganar unas elecciones y con una moción de censura apoyada por secesionistas, lo cual no es mas legitimo ni legal que citar a una imputada antes de unos comicios. Tampoco respeta el lider del PSOE las «reglas no escritas» de política exterior, según las cuales la posición de España sobre el Sahara o los mil millones de euros en avuda militar a Ucrania no las decide el presidente a su antojo, ignorando al Parlamento e incluso a su socio de gobierno, que se entera de todo ello por los periodicos, como ha admitido la propia Yolanda Díaz. O reconocer Estados por su cuenta sin consenso con el primer partido de España ni de la Unión Europea. O convertir el Consejo de Ministros en un mitin de campaña vedado a los ministros de Sumar, como volvió a hacer el PSOE este martes

Por no hablar de esa «regla no escrita» de diplomacia básica en virtud de la cual los ministros no deberian llamar drogadicto al presidente de un país hermano como Argentina. O la que recomienda a los presidentes no aprovechar viajes oficiales al extranjero ni actos solemnes como su investidura para acusar de corrupción al hermano de una adversaria política cuya causa fue archivada por dos Fiscalias distintas muchos meses antes

Otra «regla no escrita» de democracia elemental es no mentir a los ciudadanos en cuestiones que «condicionan su voto» -como se queja ahora Sanchez-mucho más que la imputación de su señora, véase los indultos a secesionistas o la amnistia que no cabia en la Constitución, las fotos de pleitesía a un prófugo al que Sanchez se comprometió a traer y juzgar o los pactos con proetarras que negó hasta 20 veces. También oculta el presidente que la sentencia del Supremo contra los lideres secesionistas se conoció en visperas de la repetición electoral de 2019 que ganó él. Entonces no criticó que esa decisión judicial con tanta carga politica pudiera alterar el resultado de unas generales mucho mas decisivas que estas europeas. El lider socialista aplaudió esa sentencia sin la más mínima crítica al momento elegido por el TS para darla a conocer Huelga explicar que otros políticos y partidos han sufrido reveses judiciales en visperas de las urnas que Sanchez y el PSOE han explotado a placer Que se lo digan a Camps

También es saltarse las «reglas no escritas» que un presidente plagiara su tesis y que su mujer dirija una catedra y másteres en una universidad publica sin ser licenciada o que recomiende a empresas que patrocinan sus actividades profesionales ante el Gobierno de su marido.







PROYECTO GRATIS

Liámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina graturto y sin compromiso.



Ahora usted puede alquitar sus muebles y disfrutarios comodamente mediante un contrato de arrendamiento. 30 ESPAÑA

PARLAMENTO DE CATALUÑA

## El TC tumba el voto telemático y complica la participación de Puigdemont

La Mesa de edad decidirá si él y otros dos fugados votan el lunes al presidente de la Cámara autonómica

D. TERCERO / N. VILLANUEVA BARCELONA / MADRID

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer por unanimidad el procedimiento aprobado por el Parlament para facilitar el voto telematico del diputado y prófugo Lluís Puig (Junts) durante la anterior legislatura catalana. La decisión de los magistrados afecta de lleno ahora no solo al propio Puig, que sigue huido de la Justicia y repitió como diputado autonómico en las elecciones del 12 de mayo, sino también a Carles Puigdemont (Junts) y a Ruben Wagensberg (ERC), que consiguieron escaño, pues tendrían que votar la investidura de forma presencial y el lunes, tambien, al nuevo presidente del Parlament

Como hizo ayer el juez del caso Begoña Gómez, tambien en plena campaña electoral para las europeas, la Sala que preside el propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha estimado el recurso de amparo de los diputados del PSC contra varios acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Uno de ellos es el de 18 de abril de 2023, en el que se aprobó la regulacion transitoria del voto telemático hasta que no se proceda a una reforma del Reglamento del Parlament, Tambien el de 19 de abril de 2023, aceptando la habilitación de este procedimiento y votación telemático de Puig hasta el final de ese periodo de sesiones (31 de julio de 2023) El tercero es el acuerdo de 19 de abril. de 2023 que desestimó la reconsideración de los anteriores.

## Seguridad jurídica

El Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho de los diputados del PSC a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (artículo 23.2 de la Constitución) y por ello anula todos los acuerdos impugnados. Deja en pie aquellos actos que hubieran sido adoptados con el voto telemático de ese diputado durante el tiempo en que estuvo vigente dicha habilitación, es decir, las votaciones en las que intervino Puig. Lo hace por razones de segundad jurídica.

En relación al voto telemático, el TC alude a la jurisprudencia constitucional establecida hasta en seis sentencias que no permiten hacer excepciones con el principio de la presencialidad en el ejercicio del voto de los representantes políticos, ya que no puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente valida para ello aquella en la que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura

Por otro lado, el órgano de garantias hace referencia a que la normativa transitoria del voto telemático no se puede aplicar porque no consta en el Reglamento del Parlament y la aprobación de esta medida, algo transitorio, fue solo un ardid con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático de Puig, que fue el ultimo consejero de Cultura del Govern de Puigdemont en 2017

### En manos de Junts y ERC

La decisión del Constitucional deberia tener como consecuencia inmediata que ninguno de los tres diputados
fugados de la acción de la Justicia, Puigdemont, Puig y Wagensberg, pudiera
votar en la sesión constitutiva del nuevo Parlament surgido de las urnas del
12 de mayo. Sin embargo, esta potestad está en manos de tres diputados,
uno de Junts, otro de ERC y uno más
de Vox, que formarán la Mesa de edad.
Agustí Colomines, Mar Besses y Julia
Calvet, respectivamente, resolveran si



los tres votos, delegados o telemáticos, son tenidos en cuenta. Todo apunta a que la mayoría de junts y ERC (2 a 1) permitirá el voto

No es un tema baladí, pues el lunes se elegirán los nuevos miembros de la Mesa, entre ellos el presidente, que es quien tiene la potestad de convocar el pleno de investidura del candidato Hasta la fecha, Salvador Illa (PSC), ganador de las elecciones, y Puigdemont, que está a la espera de la aplicación de la ley de Amnistía y ver si le afecta y cómo, aspiran a protagonizar un pleno de investidura. El lider de Junts prometió que volveria a España para esa sesión si él era el candidato

Para la votación del lunes, los tres votos de los fugados (los tres en condiciones distintas, ya que Wagensberg, por ejemplo, ha alegado su ausencia por enfermedad aunque ha huido a Suiza) pueden ser determinantes en función de los pactos a los que se lleguen o intenten. La idea de ERC es conseguir que la Mesa tenga una mayoría «antirrepresiva»; es decir, que permita la tramitación de propuestas e iniciativas aunque no tengan cabida en la Constitución. Más allá de la sesión constitutiva del Parlament, la sentencia del Tribunal Constitucional ratifica, de manera indirecta, la imposibilidad de una investidura a distancia.

## I LUIS LLACH ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA ANC

# Declive de los motores civiles del 'procés'

ALEX GUBERN / DANIEL TERCERO BARCELONA

«Hoy aquí convocamos la consulta. Govern, Parlament, presidente, pongan las urnas» Hace diez años, Carme Forcadell, en calidad de presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), exigia a Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, que convocara el 9-N. Fue el 11 de septiembre de 2014 Tras aquel éxtasis y coliderar el 'proces' (2017), la ANC zozobra.

Tambien el resto de entidades que fueron motor civil del 'procés'. Su influencia es menguante porque, sobre todo, Junts y ERC no tienen agendas compartidas. Tras la ley de Amnistia, Lluis Llach se ha hecho con la presidencia de la ANC para revitalizar una entidad que es el espejo del independentismo. El movimiento civil está latente porque su influencia fue prestada por los propios partidos. Lejos quedan las manifestaciones masivas del

protestar por la presencia del Rey o la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona (2018). La pugna interna se ha resuelto, al menos de momento, a favor de Carles Puigdemont. Llach coincide con la estrategia del líder de Junts y formó parte del Consell de la República. Pero su influencia en la sociedad catalana y, en concreto, en el movimiento secesionista está bajo mínimos. La ANC vive estancada. Mejor transición ha realizado Ómmium Cultural, entidad con historia y músculo financiero autónomo.

Unos y otros sobreviven como pueden en una Cataluña que no es la que soñaron. Un declive que refleja la paralisis del movimiento

## La Reina, con los jóvenes en la zona más deprimida de Guatemala

Visita una Escuela Taller de Cooperación Española, que da becas para aprender oficios

ANGIE CALERO
ENVIADA ESPECIAL A GUATEMALA

Desplazarse desde la zona 1 de Guatemala hasta la 18, en el norte de la ciudad, supone dejar atrás las zonas más turísticas y rehabilitadas para adentrarse en barriadas marginales que estan en riesgo de exclusión social, donde los adolescentes pasan su día a dia en la calle y se exponen al trato con bandas callejeras como las maras y a las redes de narcotráfico. Una deriva que en la mayoría de los casos acaba con las jóvenes generaciones metidas en una espiral de criminalidad de la que no consiguen salir. Como muestra de lo que sucede allí, un ejemplo: la semana pasada un 'tiktoker', Farruko Pop, fue enterrado vivo.

Para evitarlo, la Cooperación Espanola lleva desde 1999 desarrollando en Guatemala su programa estrella, que reproduce en la mayoría de países en los que actúa: las Escuelas Taller. De estos centros se benefician jóvenes de entre 16 y 21 años, que se encuentran en riesgo de exclusión social. Las Escuelas Taller están pensadas para ellos y sus familias, para que puedan acceder a una formación técnica en oficios y tengan facilidades para incorporarse al mercado laboral.



La Reina Letizia, con la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado // AFP

La Cooperación Española ha creado en Guatemala diez Escuelas Taller y en la actualidad construye otras tres. La de la zona 18 comenzó a edificarse en noviembre de 2021 y está previsto que se termine a finales de este año. La Reina Leuzia se desplazó hasta este lugar para conocer a los 110 jóvenes (88 hombres y 22 mujeres) que trabajan en este proyecto.

«La zona 18 es la mas deprimida y donde la población joven es la más vulnerable», cuenta a ABC Luis Mozas, experto coordinador del programa patrimonio para el desarrollo de la Cooperación Española. Apunta que los jóvenes de la zona norte «tienen que tener un tratamiento diferenciado»: «Estamos intentando que en esa zona de maras y delincuencia haya oportunidades para los jóvenes que viven allí». Los adolescentes reciben ciclos for-

Trabajar en el programa mantiene a los jóvenes, que reciben unos 70 euros al mes, alejados de las bandas

callejeras y la criminalidad

mativos de dos años. Guiados por Luis Mozas y por otro personal profesional y técnico altamente cualificado, estos jóvenes prepararon el terreno para edificar. Colocaron los primeros cimientos y pilares, calcularon estructuras. construyeron con sus propias manos paredes de ladrillo, el tejado... Han seguido el método de «aprender haciendo», que les ha permitido asimilar especialidades vinculadas a la construcción a través de talleres de herrería. electricidad y carpintería, entre otros oficios. Acaban estos ciclos con un título homologado que les permite trabajar en la construcción. Estos talleres continuarán cuando la Escuela Taller esté terminada, para que otros jovenes reciban esta misma formación.

«Los chicos están muy emocionados con este proyecto y esta visita de la Reina les tiene muy motivados. Valoran cualquier gesto que se tenga hacia ellos. Les dignifica y le encuentran todavía más sentido a lo que hacen», explica Mozas.

Construir la Escuela Taller les permite mantenerse ocupados en un espacio seguro, alejados de la calle. Los jovenes pasan en este centro entre ocho y diez horas al día. Al venir de familias con pocos recursos, tienen que contribuir a la economía familiar. Este modelo de la Escuela Taller les permite recibir una beca a modo de salario que pueden aportar a sus núcleos familiares mientras se forman. Reciben entre 500 y 600 quetzales al mes, el equivalente a 70 u 80 euros.

Antes de visitar la Escuela Taller, la Reina mantuvo a primera hora de la mañana de ayer una reunión con la primera dama del país, Lucrecia Peinado. La mujer del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, recibió a Doña Letizia en zapatillas de deporte, en solidaridad por la fractura que sufre en su pie derecho.











Peticionarios de astlo son observados por la guardia fronteriza de Texas, tras cruzar desde Ciudad Juarez // AFP

# México necesita 100.000 soldados para blindar su frontera sur

- ▶El cierre de los pasos fronterizos con EE.UU. cuando se superen las 2.500 solicitudes de asilo al día dejará en el limbo a miles de inmigrantes
- ▶ Sheinbaum tendrá que gestionar una situación humanitaria explosiva

MILTON MERLO CIUDAD DE MÉXICO



a orden ejecutiva firmada por Joe Biden el pasado martes, que endurece la seguridad en la frontera sur, eleva también la presión sobre Mexico para que contenga los flujos de personas en su límite con Centroamerica y refuerce sus medidas contra el narco, pues en la actualidad incursiona en el tráfico de inmigrantes.

La disposición de Washington impide a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera entre EE.UU. y México cuando se registre un aumento de los cruces irregulares y también otorga a la Casa Blanca la posibilidad de cerrar la frontera de manera total por un periodo de 14 dias. Biden firmó la orden ejecutiva horas después de hablar por teléfono con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que el pasado fin de semana arrasó en las elecciones.

Para el Gobierno mexicano se trata de todo un desafio, pues aquellos inmigrantes que no logren ingresar a EE.UU permanecerán en México a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo. Se genera así una 'población flotante' con multiples necesidades y expuesta a ser o bien reclutada por los cárteles de la droga o bien secuestrada por los mismos. El narco ha encontrado una fuente de ingresos en cobrarles el rescate a sus familias en sus paises de origen.

Según explican desde la Cancilleria mexicana a ABC, el papel del crimen organizado es central en este asunto bilateral, porque si bien Mexico redujo los flujos migratorios hacia la frontera en el primer semestre, el numero de solicitudes de asilo en EE.UU. no baja y en el Gobierno de López Obrador creen que los cárteles de la droga, ahora enfocados en el trafico de personas, trasladan a los migrantes hacia la frontera y logran burlar los controles de las fuerzas de seguridad.

De hecho, varios funcionarios de López Obrador creen que las caravanas de inmigrantes están financiadas por el narco para que las autoridades se concentren en elias y dejen desatendidas otras rutas hacia EE.UU., que, luego, son utilizadas para transportar personas. En lo que va del 2024, alrededor de cuarenta 'coyotes' -personas que se encargan del traslado al otro

Es el numero de inmigrantes que, el pasado lunes, cruzaron la frontera con EE.UU desde Mexico de manera ilegal. Horas después, Biden firmó su orden ejecutiva.

lado de la frontera de los inmigrantesfueron detenidos y se comprobó su vinculación con los cárteles

Las dos personas clave del futuro Ejecutivo de Sheinbaum para gestionar el drama que se avecina serán el próximo canciller Juan Ramón De la Fuente, que viene de ser embajador en Naciones Unidas, y el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, persona de confianza de la presidenta electa cuando estaba al frente del Gobierno de Ciudad de México.

## Deportados internos

Segun lo firmado por Biden, cuando el numero promedio de migrantes que crucen ilegalmente la frontera aicance los 2.500 al día, se les impedirá solicitar asilo y se les devolverá a México o a sus paises de origen. Las restricciones se levantarán cuando la media de siete dias sea inferior a 1.500 al día. En diciembre del año pasado la cifra alcanzó las 5.000 personas al dia y eso motivó una visita a Ciudad de México del secretario de Estado de EE UU., Antony Blinken. En aquellos encuentros con Andrés Manuel López Obrador, se acordó que México controlara con más intensidad los flujos migratorios internos para impedir que los inmigranFuncionarios creen que las caravanas de inmigrantes están financiadas por el narco, que ha irrumpido en este 'negocio'

## López Obrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, acuerdan crear un frente de seguridad común

tes alcanzaran la frontera con EE UU Una clave de ese plan es que cuando las fuerzas de seguridad mexicana encuentran grupos de inmigrantes rumbo al norte, estos son «deportados internamente» y se les envia a Chiapas. en el sur del país, en la frontera con Guatemala.

#### Controles en los trenes

También se elevaron los controles sobre los trenes de carga que van hacia el vecino del norte y donde los migrantes suelen montarse para llegar a la frontera. El Ejército y las compañías operadoras de la red ferroviaria intensificaron la supervisión para evitar transportar personas. De este modo, los flujos disminuyeron a partir de enero. Sin embargo, el pasado lunes las autoridades fronterizas se encontraron con unos 3.500 inmigrantes que cruzaban la frontera ilegalmente. La orden ejecutiva es la respuesta a ese drama

«Sin duda, el presidente López Obrador y la candidata presidencial electa. Sheinbaum, deben trabajar de manera coordinada para hacer frente a esta medida de Biden, ya que el tema migratono está nuevamente en la palestra político-electoral de EE.UU. y se presionarà a México para que adopte medidas más severas en el flujo migratorio de tránsito en el pais con objeto de que no se rebasen los límites que Biden está imponiendo», señala a ABC José Ignacio Martinez Cortes, coordinador del Laboratorio de Análisis de Economía y Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam)

El problema es que Mexico necesita, segun fuentes de la Cancilleria, al menos 100.000 soldados para blindar su frontera con Centroamérica. Atender la frontera sur implicaria quitar el foco de otros problemas como la seguridad interna, el robo de combustibles o el tráfico de fentantio.

En paralelo, Chiapas, que sería la zona para intervenir, es hoy por hoy un terreno en disputa entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, que quieren controlar el estado para manejar el tráfico de personas, drogas y armas. Para complicar aún mas el escenario, también operan allí diversos grupos guerrilleros.

El mes pasado, López Obrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron crear un frente de seguridad para controlar la trata de personas y el narcotráfico en la frontera sur de Mexico.

## Se desvanece el PRI, el partido que gobernó 70 años seguidos

Tras las presidenciales mexicanas, ha quedado reducido a una formación minoritaria

M MERLO CIUDAD DE MÉXICO

Durante más de 70 años, buena parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el gran organizador de la vida publica mexicana. Además de poner presidentes. en sus oficinas de la Ciudad de México se definían gobernadores de estados, jefes de sindicatos, jueces y magistrados, actores de películas, empresarios favorecidos con negocios estatales y directores de periódicos y revistas. Una hegemonía tan rotunda y mecanizada que el escritor Mario Vargas Llosa la definió como la «dictadura perfecta».

Pero al final del primer cuarto de este siglo XXI ya poco y nada queda de esa omnisciencia. El pasado domingo por la noche, el PRI-tras el triunfo arrasador de Claudia Sheinbaum en la carrera presidencial-, quedó reducido a un partido minoritario, con solo dos gobernadores de 32, un puñado de senadores y diputados y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, desolado y en lagrimas en un hotel de la capital, donde funcionaba el comando electoral de la candidata Xochitl Galvez.

El que alguna vez fuera el partido político más grande de America Latína quedó completamente descolocado tras la irrupcion de Andrés Manuel López Obrador en la vida publica. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el presidente en 2011, tomó parte del ADN priista y lo aprovechó en su favor.

Al igual que el peronismo argentino, el PRI fue un partido que a lo largo de las décadas canjeó identidad por poder: militarista y receloso de Estados Unidos en sus inicios en los años 30, impulsor de la justicia social en los 40, alineado con Washington después de la Segunda Guerra Mundial, represivo y con mano dura en los 70, acosado por las ensis de deuda de los 80 y neoliberal en los 90, cuando ganaron peso políticos de corte tecnocrático y graduados en universidades de lvy League.

López Obrador tomó las ideas del PRI previas a la llegada de los economistas de Harvard y Columbia: nacionalismo económico, defensa soberanista y conservadurismo politico. Esas son las bases de su discurso y el PRI, a lo largo de este sexemo, nunca estableció una estrategia consistente para hacer frente a una parte de su propia historia ideológica.



Bandera electoral del PRI tras un mitin en Coyuca de Benitez // REUTERS

Al igual que el peronismo argentino, el PRI fue un partido que a lo largo de las décadas canjeó identidad por poder

En los inicios del Gobierno de López Obrador, en 2018, Moreno Cárdenas tenía la idea de que el PRI fuera un partido similar al PSOE. El PRI venia de la peor elección de su historia, con un 16% de los votos.

#### Apoyo a AMLO

El dirigente, que había llegado a la conducción del partido en 2019, viajó varias veces a Madrid a conversar con politicos socialistas. En privado, Moreno Cárdenas cuenta que un asesor de Pedro Sánchez le recomendo que le cambiara el nombre, el logo y los colores al PRI. La remodelación debia ser absoluta.

En la primera mitad del sexenio de AMLO, el PRI acompañó algunas leyes propuestas por Morena en el Congreso y no habia grandes críticas al Gobierno. El problema es que ese ensayo no tenía réditos electorales: los votantes preferían a Morena antes que al PRI «socialdemócrata» y así se comenzaron a perder elecciones en estados y alcaldías. El partido arrastraba todo tipo de escándalos de co-

rrupción y un gobierno con pésima imagen como el de Enrique Peña Nieto, que terminó con una imagen positiva que rondaba el 20%.

Hacia las intermedias del 2021, Moreno Cárdenas entendió que si queria salvar al PRI este debia pasar a un esquema de oposición permanente hacia López Obrador y de ahí la insolita alianza con sus históricos rivales del Partido Acción Nacional.

Por estas horas, tras la victoria de Sheinbaum, en el PRI culpan a la alianza con el PAN de haber desperfilado al partido y de divorciarlo de lo poco que queda de su base social Tambien señalan que el tricolor perdió frente a López Obrador uno de sus principales bastiones referenciales: el apoyo a los más vulnerables, que ahora es un monopolio casi absoluto del oficialismo.

López Obrador impulsó alrededor de 20 programas de apoyo social que llegan a 25 millones de personas. A diferencia de la era del PRI, los beneficiarios no tienen que dar contraprestacion alguna, solo dejar su identificación y comenzar a recibir el apovo en su cuenta bancaria o, en su defecto, en efectivo. Por eso en la noche del domingo, en el comando de Galvez, decian que la base de la eleccion de Morena estuvo en estos beneficiarios y en sus allegados que también fueron a votar.



## La derecha radical europea también seduce a la generación Z

La pandemia borró la confianza de los jóvenes para afrontar el futuro, abonando el euroescepticismo y la incertidumbre. Un caladero electoral para los populismos

Los partidos situados más a la derecha del espectro politico buscan una gran captura en el caladero de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran entre el 6 y el 9 de junio, y se han convertido en la opción preferente de muchos jóvenes, una tendencia que ya apuntaban pasadas citas con las urnas. Estas son las claves que explican esta seducción a la generación Z.

#### Alemania: el voto del n..edo

El 22% de los jóvenes alemanes de entre 14 y 29 años de edad y con una preferencia politica votaria al partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) si se celebraran hoy elecciones federales. Esto es más del doble que hace dos años, segun la encuesta La juventud en Alemania 2024 En 2022, el 9% hubiese votado a AfD y. el año pasado, el porcentaje fue del 12%, informa Rosalía Sánchez.

Los responsables del estudio, Simon Schnetzer, Klaus Hurrelmann y el politólogo Kilian Hampel, constatan que la generación alemana más joven siente cada dia más miedo e incertidumbre: la inflación, los altos alquileres, las guerras en Ucrania y Oriente Próximo o la división en la sociedad son citados como los factores de su aprensión. Pero los sociologos se fijan en un corte temporal marcado en el calendario por la pandemia. «Parece como si hubiera borrado la confianza para afrontar el futuro, lo que se refleja en una profunda incertidumbre», afirman, y señalan las consecuencias del aislamiento forzado.

Aunque la satisfacción con la propia situación financiera, oportunidades profesionales, salud y reconocimiento social sigue siendo hoy, en general, razonable, en una escala que va de «muy satisfecho» a «muy insatisfecho» se observan descensos generalizados que se traducen en un giro politico hacia la derecha radical en busca de un reseteo del sistema, «Podemos hablar de un claro giro hacia la derecha entre la población joven y un creciente euroescepticismo», confirma Hurrelmann, el 13% está de acuerdo con la afirmación «Alemania estaría mejor sin la UE» y sólo el 56% afirma no estarlo.

Dentro de AfD, las juventudes del partido denominadas Joven Alternativa (JA) forman su facción más radical. En estados federados, la Oficina

de Protección de la Constitución la haetiquetado oficialmente como «extrema derecha» y la mantiene bajo vigilancia. Segun el Tribunal Superior Administrativo de Munster, representa un «concepto de ascendencia volkisch [movimiento etnonacionalista] del pueblo» y agita la xenofobia. Expertos como la politologa Anna-Sophie Heinze o Jan Riebe, de la Fundacion Amadeu Antonio, hablan de un «motor de extremismo» dentro del partido.

#### Francia: el idolo Bardella

La derecha radical es la opcion más votada por los obreros franceses desde hace treinta años. Y se convirtio en la favorita para los jóvenes hace tres años, cuando se celebró el 150 aniversario de las jornadas revolucionarias de la Comuna de París. Marine Le Pen, presidenta de honor de Agrupación Nacional (AN, ex Frente Nacional), aumento el voto obrero para su partido. Jordan Bardella (28 anos), presidente de la formación y diputado del Parlamento Europeo, se han convertido en el idolo de buena parte de la juventud francesa, informa Juan Pedro Quiñonero.

Segun los últimos sondeos, el 34% de los jovenes franceses de menos de 30 años votarán a Bardella en las elecciones europeas del domingo. Entre los de 22 a 25 años, el lider emergente de la nueva derecha radical cuenta con un 38% de intención de voto: el líder más

Suecia y Austria muestran tendencia

El desglose del voto sueco tras las ultimas elecciones arrojo un dato inesperado: el 28,6% de los hombres menores de 29 años y el 11,9% de las mujeres de esa misma franja de edad eligieron al partido nacionalista Democratas de Suecia (SD). de Jimmie Åkesson, que aboga por derribar mezquitas, dado que «no es un derecho venir a nuestro pais y construir monumentos a una ideologia extranjera e imperialista», informa Rosalia Sanchez.

Y segun el ultimo Monitor de Tendencias Juveniles de Marketagent y DocLX, casi el 79% de los jovenes austriacos creen que su futuro se desarro llará de manera positiva en los próximos diez años, pero en las elecciones de otono el partido de extrema derecha FPO puede ser el más votado, con cerca del 39%, gracias entre otros factores al voto joven.

suman tanto, jóvenes y menos jóvenes.

empleada) luce gustosa una pancarta que dice 'Los jovenes con Bardella', y explica de este modo su confianza: «De entrada, nació en el mismo departamento que yo, el 93, Seine-Saint-Denis, que es obrero y muy multicultural Luego, Jordan abre una nueva página. Los jóvenes estamos hartos de los políticos

votado. Todas las izquierdas, juntas, no En un reciente mitin, Marine (25 anos.



y con energia. Los jovenes esperabamos algo nuevo». Alexandre (24 años, estudiante) añade: « Jordan dejó atras a la vieja guardia de su propia familia política». Alonso y su esposa son filipinos (trenen 30 y 29 anos, respectivamente) y aplauden calurosamente en el mitin de Bardella, en el parisino Palacio de los Deportes. Explican sus razones: «Nacimos en Filipinas. Pero fuimos muy bien acogidos en Francia, que es un gran país. Queremos que nuestros hijos sientan el amor a su país con la firmeza y el calor humano que nos transmite Jordan». Aline (23 años, empleada) nació en Arras, en el porte de Francia, pero reside en la región parisina. Fue sola, con su bandera: «Jordan transmite esperanza».

## Portugal: Rita 'antıfeminista'

Rita Matias se ha convertido en la efigie de la juventud del partido de derecha radical portugues Chega. Seleccionada a dedo por André Ventura, líder de la formación, fue elegida diputada por primera vez a los 22 años y se convirtió en la única mujer 'antifeminista' del Parlamento al integrarse en un grupo compuesto por 10 hombres. Ha sido reelegida para un segundo mandato tras las elecciones legislativas del 10 de marzo, en las que su partido obtuvo un grupo parlamentario de 50 escaños. Rita Matias combate el marxismo cultural en las instituciones educativas y da voz al conservadurismo, al movimiento antiabortista, al papel



Manifestación de Alternativa para Alemania (AfD) en Berlin // сонтасторното





## PERFIL DEL VOTANTE JUVENIL EUROPEO

32% de los jovenes de entre 18 y 24 años en Francia apoyan a la Agrupacion Nacional. En Paises Bajos, el 31% votará al partido de Wilders, y en Italia lo haran el 17%

25%

de los escaños en la Eurocámara iran a parar a partidos de la derecha populista, apoyados en su mayoria por hombres jovenes.

de los jóvenes utilizan TikTok para informarse sobre la campana. En Francia, por ejemplo, en 2021 fue solo el 5%

canzó el 34% en las anteriores europeas, ha colocado como cabeza de su lista al general Roberto Vannacci, el personaje que más representa hoy la extrema derecha, autor del libro 'El mundo al revés, un éxito de ventas. Es acusado de sexismo y homofobia. 'Dispara' contra inmigrantes, homosexuales, feministas, ecologistas, animalistas, judíos y con lo que él llama la «dictadura de las minorias». Se ha mostrado incluso abierto a una alianza con los alemanes de AfD. Salvini está convencido de que Vannacci estará en el podio electoral y será, después de la primera ministra, Glorgia Meloni, y la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, el candidato con más preferencias (en Italia, los electores expresan su voto marcando un candidato dentro de una lista electoral)

«Los jóvenes votan a Vannacci porque es un patriota, un líder y habla de valores, como la familia, y trata de darnos una esperanza que se ha perdido entre los jovenes», dice a ABC Mauro Giannini, alcalde de Pennabilli, un pueblo de los Apeninos, que se ha distinguido entre los más acerrimos seguidores de Vannacci. Nos habla de las principales preocupaciones de los jóvenes (trabajo, inmigración, cambio climático...): «Tenemos grandes posibilidades gracias a la marca 'Made in Italy', pero no las explotamos, y los jóvenes emigran». En el último decenio establecieron su residencia en el extranjero casi medio millon de italianos entre 18 y 34 años de edad. «Creemos poco en estas elecciones europeas -concluye Giannini-. Hay una vieja canción, 'Europa Nazione' (haremos de Europa una nación). Ya no creemos en eso»

Con información de Juan Pedro Quiñonero (Paris), Ángel Gómez Fuentes (Roma), Rosalía Sánchez (Berlín) y Tomás Guerreiro (Lisboa)



tradicional de la mujer en la sociedad y en la familia, a la lucha contra la inmigración «no regulada» o a la desesperación de los jóvenes portugueses ante la crisis inmobiliaria, los bajos salarios y la emigración, informa Tomás Guerreiro.

Cuando surgió Chega, «los jóvenes eran su grupo de votantes más pequeno», dice Matias a ABC, y responsabiliza a «las universidades, los medios de comunicación, las instituciones que etiquetan al partido como de extrema derecha». Con el crecimiento electoral, «esta narrativa se ha vuelto imposible de sostener», dice la diputada de 25 años.

«Los jóvenes simpatizan con nosotros porque han vivido el choque de la realidad con la crisis inmobiliaria, con la emigración en busca de una vida mejor, con sus trabajos ocupados por inmigrantes», argumenta. Ella ha encontrado en Chega algo más que un partido político: «Puedo tener voz en un país escorado a la izquierda». Alaba el uso de las redes sociales como uno de los puntos fuertes para atraer a votantes jóvenes: «Esta apuesta por las redes sociales, donde los jóvenes están muy presentes, les ha permitido beber de las ideas del partido más de cerca que en los medios convencionales». El partido está presente en todas las redes, donde los dirigentes, especialmente Ventura, comparten mensajes simples, cómicos y polemicos. Sin filtro ni criterio editorial, estas plataformas permiten la propagacion de posverdades y hechos al-



Rita Matias (25 anos), diputada de Chega // TG

ternativos, «Las redes sociales son más libres. Chega se distancia del pensamiento políticamente correcto y habla con libertad de temas que los partidos tradicionales callan». Matias adopta una postura de combate político, con acciones de protesta contra los baños unisex. Para las europeas, Chega aspira a mantener el resultado de las legislativas (18%). «Hay muchos jóvenes que quieren que las ideas conservadoras y cristianas estén representadas en política».

## Italia el general Vannacci

Si en Europa en general se observa un giro hacia la derecha en la onentación politica de los más jóvenes, en Italia

se asiste a una tendencia contraria, segun indican las encuestas: los partidos de centro izquierda tienen el mavor porcentaje del voto de los menores de 35 años. Un sondeo del instituto Ipsos indica que el Movimiento 5 Estrellas, un partido percibido aún como fuerza transversal y posideológica, sería el más votado por el 20% de los jóvenes de entre 18 y 34 años, seguido del Partido Democrático (19%) y Hermanos de Italia (16%), informa Ángel Gómez Fuentes.

La derecha radical en Italia la representa, sobre todo, la Liga, que los sondeos situan en el 8,5% en intención de voto. Su lider, Matteo Salvini, que al-

## Díaz recortará la jornada de trabajo «con carácter inmediato»

El acuerdo con la CEOE para reducir la semana laboral a 37,5 horas está muy lejano y los sindicatos presionan a la ministra para que cierre la negociación este mes de junio

SUSANA ALCELAY/GONZALO VELARDE MADRID

na vez zanjada la reforma del desempleo a golpe de decreto tras un pacto con los sindicatos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardará en poner en marcha la que considera la medida estrella: la reducción de la jornada de trabajo desde las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas sin rebaja de sueldo. Tras unos pocos encuentros con empresarios y sindicatos, ha quedado claro que un acuerdo con las empresas es más que difícil y que UGT y CC.OO. tienen prisa. Esta misma semana las partes volvian a reunirse después de tres meses y reclamaron a Díaz que acelerare las negociaciones para cerrar el recorte horario este mismo mes

La vicepresidenta parece que ha recogido el guante sindical y ayer daba pistas claras de cuáles van a ser sus pasos. «Se va a llevar a cabo con carácter inmediato», avisaba Díaz en la sede de la OCDE en Paris con el argumento de que esta medida es «imprescindible» para mejorar la productividad en España. La ministra participó en la presentación de un informe sobre la productividad en España elaborado por el club de los países desarrollados a petición del Gobierno y tuvo que oir también alguna que otra recomendación sobre cómo deben abordarse estas negociaciones

Los autores del informe recordaron a la ministra que «sólo hay pruebas limitadas sobre el impacto de una reducción de la semana laboral en la productividad» y que de cara al futuro «es clave determinar si un recorte puede generar una mejora suficientemente grande en esa productividad para compensar a los empresarios por el aumento del coste por hora o a los trabajadores por la pérdida de ingresos»... aunque los planes de la ministra pasan porque el sueldo se mantenga aunque se trabaje menos. Y la OCDE también daba otro aviso a la vicepresidenta: es necesario el acuerdo de los agentes sociales para recortar los horarios, incluidos los empresarios

El compromiso electoral del Gobierno de coalición apuntaba a que este 2024 esté aprobada y en vigor la reducción de la jornada laboral máxima a 38,5 horas. Para, en 2025, seguir rebajando esa cifra hasta las 37,5 horas. Más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo se podrán ver afectados por la primera rebaja, mientras que la segunda alcanzaria a una gran mayoría de empleados. Sería un impacto sustancial en las condiciones laborales de gran parte de los trabajadores en España que, por primera vez, en cuatro decadas, modificaria directamente la jornada laboral máxima.

El 'modus operandi' con el que Yolanda Díaz sacó adelante la reforma del desempleo evidenció que no cuenta con las empresas para desplegar su agenda reformista. Apremiada por unos cambios que han tenido paralizados dos años 10.000 millones de fondos europeos para España, Diaz tiró por la calle de en medio y, a pocos dias de las elecciones catalanas, selló con los sindicatos unas modificaciones que trasladó a la patronal un lunes para que rubricará un dia después.

¿Cuál será la formula elegida por la ministra para recortar la jornada laboral? Fuentes consultadas por este diario aseguran que la vicepresidenta estaria dispuesta a utilizar la via del decreto, pero otras descartan este camino tras el malestar generado entre los agentes sociales por el abuso de esta fórmula legislativa por parte del Gobierno. Sin ir más lejos, esta operativa generó el rechazo publico de patronal y sindicatos a cuenta de la incorporación sin diálogo y en el decreto que reguló el nivel asistencial de la prestación por desempleo de la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos sobre los sectoriales. Ahora, si el Ejecutivo se decide por la senda dialogada de la medida, las fuentes senalan que se articularia un proyecto de ley -sin ser consensuado con la patronal- que debería de transitar por el trámite parlamentario ordinario y tener el necesario plácet de los socios del Gobierno, que cuentan con diversas sensibilidades en esta materia.

## CLAVES DE LA MEDIDA

## Premura en los plazos

Los sindicatos han puesto presion sobre el Gobierno para que legisle la reducción de jornada en el mes de junio a más tardar y Yolanda Diaz asume la demanda confirmado que se aprobará con inmediatez.

12

Son los millones de trabajadores que se verían afectados por la reducción de jornada. Tendrá mas impacto en el campo, comercio y hosteleria, que cuentan con convenios mas próximos a las 40 horas semanales

## Convenios colectivos

La medida obligará a reabrir casi la totalidad de los más de 4.000 convenios colectivos vigentes en la segunda fase de reducción a 37,5 horas, elemento que preocupa por el aumento de conflictividad que puede generar su aplicación en función de los sectores.

64.000

Son los millones de euros de coste para las empresas de reducir en 2,5 horas el tiempo de trabajo de los 21,3 millones de ocupados. Equivale a la perdida de 1,5 millones de empleos a tiempo completo.

En cualquier caso, lo que parece evidente es que el gabinete dingido por Yolanda Diaz lanzará la medida en los próximos días, con lo que ello confleva Fuentes de la patronal temen que la ausencia de cálculo de impacto normativo preciso y detallado -no tendrá el mismo efecto en todos los sectores económicos- provoque un alza de costes que sea especialmente insoportables en las pequeñas empresas, con riesgos incluso de cierres en las menos boyantes.

## Cisma negociador

Aunque el principal problema que podria acarrear en el medio plazo la aprobación de la norma es la apertura de un cisma negociador en la mayoría de las más de 4.000 mesas de negociación vigentes en España. Mientras que el primer salto de 40 a 38,5 horas tendria un efecto residual, el siguiente recorte a 37,5 horas previsto para 2025 sí que obligaría, tal y como admiten las fuentes del diálogo social consultadas por ABC, a reabir y negociar casi la totalidad de los convenios colectivos.

De hecho, el cisma podría escalar si también tenemos en cuenta que la norma recientemente aprobada para la incorporación de planes de igualdad LGTBI en las empresas, que incluye la ley es la obligación de incorporar las medidas negociadas entre patronal y sindicatos en los diferentes convenios.



Segun los cálculos elaborados por economistas cercanos a la mesa negociadora, el coste aproximado de recortar 2,5 horas de trabajo sin rebaja salarial a los 21,3 millones de ocupados sería de unos 64.000 millones de euros que recaerian sobre el balance de las companias. La reducción de ese volumen de horas equivaldria a la perdida de 1,5 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.

Por su parte, un reciente estudio de CC.OO eleva a 12 millones los trabajadores asalariados que se verian afectados por la medida. Y esta, además, tendría más impacto entre la hostelería, la agricultura y el comercio.



ABC JLEVES 6 DE JUNIO DE 2024

ECONOMÍA 37



# La OCDE aconseja al Gobierno corregir la reforma laboral para ganar productividad

 Juzga insuficientes las medidas aprobadas en 2021 y pide contar más con los empresarios

BRUNO PÉREZ MADRID

«La protección al empleo puede contribuir a un mayor crecimiento de la productividad sobre la base de una relación más estable entre la empresa y el empleado, pero la evidencia de la OCDE sugiere que también puede condicionar la mejora de la productividad reduciendo la tendencia de las empresas a adaptar su plantilla a las condiciones cambiantes del mercado y elevando los incentivos a que las empresas utilicen formulas de relacion laboral más flexibles». El diagnostico de la OCDE sobre los problemas de España con la productividad concluye que las mejoras en este campo han sido más bien reducidas tras la reforma laboral de diciembre de 2021 y que será necesaria una revisión de la actual legislación del mercado de trabajo si España quiere resolver el problema, elevado ya a la condición de gran lastre para el crecimiento y para el cierre de la brecha de bienestar que separa al país del estándar de bienestar europeo.

El organismo internacional, que pre-

# LA REFORMA DE LA OCDI.

Contar con las empresas

La OCDE aconseja al Gobierno utilizar la negociación colectiva para ensayar el potencial impacto de medidas como la reducción de la jornada laboral como cauce para evaluar sus efectos antes de regularla con caracter general.

# Facilitar las dimisiones

Plantea remover la restricción legal que impide a los trabajadores que cesan de forma voluntaria o de comun acuerdo con la empresa acceder a la cobertura por desempleo, ya que a juicio del organismo inhibe las dimisiones voluntarias y eleva los costes del despido,

# Los fijos-discontinuos

A la OCDE le preocupa que una quinta parte de los temporales que han pasado a la condicion de indefinidos tras la reforma laboral lo hayan hecho como fijos-discontinuos y plantea incentivos para hacerlos fijos de pieno derecho.

La ministra Yolanda Díaz junto a los lideres de UGT y CC.OO. // EP

sentó ayer sus recetas para mejorar la productividad en España, valora los avances en determinadas metricas tras la reforma laboral del Gobierno, pero los juzga insuficientes y detecta un puñado de lagunas o barreras regulatorias en el marco laboral, cuya resolución sería beneficiosa para mejorar las cufras domésticas de productividad,

## Del SMI a la temporalidad

La OCDE reconoce que la histórica subida del 22% del salario minimo en 2019 alcanzó a entre un 7% y un 8% de los trabajadores y que propició una subida media de sus retribuciones del 5.8%, pero también que se cobró unos 7.000 puestos de trabajo. Y también advierte que para que las mejoras del SMI tengan un impacto sobre la productividad no es suficiente con mejorar su cuantia, sino que deben analizarse al detalle sus efectos para evitar consecuencias negativas sobre el empleo y acompañarse de medidas que sostengan la mejora retributiva a los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo a través de complementos salariales

El informe del organismo destaca los avances conseguidos en la reducción de la tasa de temporalidad, pero recalca que España ha alumbrado la tercera regulación más estricta de la contratación temporal de todas las economías desarrolladas y que la transferencia de contratos temporales a fijos no parece haber tenido un efecto significativo sobre la creación de empleo. El informe concluye que una quinta parte de esa transferencia se ha producido, además, hacia relaciones laborales fijas-discontinuas, «Estos contratos ofrecen más estabilidad en el empleo que los contratos temporales pero no necesariamente más seguridad en los ingresos que obtienen estos trabajadores», advierte

El 'think tank' de las economías avanzadas considera que es necesario retocar la regulación de la contratación en España, pero en un sentido diferente al que pretende el Ministerio de Trabajo, focalizado en tratar de incrementar el coste del despido. Sugiere que se podrían impulsar cursos formativos durante los periodos de desactivación de los fijos-discontinuos para mejorar su empleabilidad y facilitar su conversion en indefinidos de pleno derecho

La OCDE también aboga por modificar la normativa laboral para acabar con la excepción, que según subrayan los analistas del organismo no se produce en otros países avanzados, de que los trabajadores indefinidos que quieren resolver por voluntad propia o de común acuerdo con su empresa su relación laboral no tengan acceso a la prestación por desempleo. A juicio de la institución, este impedimento inhibe las decisiones de los trabajadores que desean abandonar su empresa de forma voluntaria y eleva de forma artificial los costes de despido de las empresas.

38 ECONOMÍA

# Un tercio de los consumidores reduce el pescado para ahorrar

La subida de precios modifica la cesta de la compra y el hábito de consumo de frescos

NOELIA RUIZ SEVILLA

Las estrategias de ahorro han provocado un cambio sustancial en la alimentación: el 30% ha reducido el consumo de pescado y mariscos y el 19% ha sustituido la compra de carne por otras de menor valor. Pero no son las únicas alteraciones que ha sufrido la cesta de la compra: ahora se visitan más establecimientos. El 60% de los clientes acude a varias enseñas para llenar su despensa y el 27% ha cambiado de supermercado.

Así se recoge en el Observatorio de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), presentado ayer en Sevilla en las jornadas del Sector de la distribución comercial de CAEA. Además, el 21% de los consumidores cambia de marca de productos envasados, droguería y perfumería y el 27% opta por la marca del distribuidor como medida de ahorro.

¿Logran su objetivo? Casi el 40% de los consumidores considera que sí, mientras que un 41% no lo tiene claro y el 19% que afirma rotundamente que no ha logrado su propósito. La frecuencia de compra aumenta una media del 14.8% y los consumidores acuden 65 veces al año al supermercado (algo más de una vez por semana). Según el citado Observatorio, la renta destinada a la compra de productos de alimentación y gran consumo cae un 14%

# Vuelta comercio físico

En los últimos años, el sector de la distribución ha detectado que el consumidor ha vuelto a la tienda fisica para «controlar el gasto» y, en concreto, esta modalidad de compra ha subido cinco puntos en el último año, según han explicado los autores del informe, los profesores María Puelles y Gonzalo Moreno.

Tras el impulso del online durante la pandemia, los consumidores regresan de forma paulatina al canal fisico por la cercanía (segun el 51% de los encuestados); por el surtido, calidad y confianza (30%) y, de hecho, el 21% afirma haber dejado el canal online o prevé hacerlo muy pronto. Sin embargo, el consumidor que continúa haciendo uso del canal online lo hace por conveniencia, por seguir un estilo de vida urbano y, ademas, «presenta un alto poder adquisitivo».

«En España, el consumidor tiene una gran facilidad para cambiar de



Jornadas de CAEA ayer en Sevilla // ABC

canal o de tienda gracias a la gran y diversa oferta de distribución de alímentación que tiene a su disposicion. En un contexto en el que se mantiene una economía del ahorro, los consumidores tienen muchas opciones para diseñar su cesta de la compra en función de sus necesidades gracias a la estructura altamente competitiva de la distribución», señaló el director general de Asedas, Ignacio García.

#### 10 minutos desde casa

El presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, fue el encargado de poner el broche a estas jornadas, en las que destacó la cercanía del sector con la ciudadanía: «todos los andaluces tienen una tienda a menos HÁBITOS DE COMPRA

60%

Este el porcentaje de chentes que acude a varias ensenas para llenar su despensa. Ademas, casi un tercio tambien reconoce haber cambiado de establecimiento.

19%

Casi el 20% de los consumidores ha sustituido su compra de carne por otras opciones de menor valor como estrategia para ahorrar en el supermercado.

de diez minutos de su casa, vivan donde vivan». «Yo me he criado detrás de un mostrador junto a mis padres, y os aseguro que el comercio además de poseer un efecto arrastre sobre otras actividades economicas, es punta de lanza de la transformación economica», argumentó.

Un sector que, según afirmó, agrupa a decenas de miles de establecimientos, en su gran mayoria pymes,
y al que «se debe apoyar desde las distintas administraciones». En este sentido, apuntó que, concretamente, en
Andalucía representa el 12% del PIB
y que, junto a la hosteleria, el transporte y el almacenamiento, su peso
se eleva hasta el 22%

Por último, Moreno recordó que «el desabastecimiento» es una realidad en muchos países del mundo y puso como ejemplo el reciente caso de Reino Unido, donde «se ven estantes vacíos» tras el Brexit

Por su parte, el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran, señaló que «la distribución comercial alimentaria es una palanca de cambio y es transformadora de la sociedad y de la economía». A pesar de ello, según indicó, «tiene problemas graves que pueden lastrar la competitividad de las empresas en España, como la gran presión normativa que sufren -especialmente en el ámbito medicambiental-, la presión fiscal-con el riesgo añadido de que se elimine la rebaja del IVA en algunos alimentos- y los problemas de formación, captación de talento y absentismo en el ámbito de los recursos humanos».

Por su parte, la presidenta de CAEA, Virginia González, aseguró que la Inteligencia Artificial y el big data «han irrumpido con fuerza en el sector comercial, presentando unas enormes potencialidades al servicio del cliente». «La inteligencia emocional resulta igualmente fundamental para las relaciones entre las personas y el comercio de proximidad al que CAEA representa, que es cercania, trato con el cliente, atención personalizada, por lo que ambas inteligencias (emocional «IE» e inteligencia artificial «IA») están llamadas a complementarse necesaria e ineludiblemente», concluyó Gonzalez.

GALARDÓN DE CAEA

# Asprodibe, premio a la Empresa de Distribución Comercial

N. R. SEVILLA

Asprodibe fue galardona con el Premio CAEA a la Empresa de Distribución Comercial 2024. «Una empresa cooperativa nacida el mismo año que se constituyó CAEA, en 1989, y que se ha convertido en una central de compras de 200 asociados que operan en las distintas provincias de Andalucia, Castilla-La Mancha. Extremadura, Murcia, Canarias y Ceuta y Melilla y ofrece más de 2 000 referencias de todo

tipo de productos de primeras marcas, especialmente bebidas», según destacó el presidente de Honor de CAEA, Manuel Barea. Esta cooperativa es líder en la distribución del canal Horeca en Andalucía, cuenta con una facturación de 130 millones de euros, unos 1500 empleados indirectos y unos 8 000 metros cuadrados de almacen

«Es un reflejo del trabajo incansable de todo el equipo humano de Asprodibe, desde nuestros socios y disdores y proveedores; juntos, hemos construido una cooperativa sólida y próspera que se ha convertido en un referente en el sector de la distribución Horeca en Andalucía», valoró la directora general de Asprodibe, Maria Aguilera. Además, la jornada acogió dos ponencias sobre Inteligencia Artificial, la primera se centró en la transformación digital del sector de la distribución y corrió a cargo de Marta Marinas, la directora de Cuentas Estratégicas de Google

Por su parte, la segunda, impartida por el emprendedor Borja Vilaseca, se centró en cómo la inteligencia emocional es clave para liderar equipos y crear un buen ambiente laboral. ABC JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024

# El seguro de patinetes será obligatorio antes del 2 de enero de 2026 y se prevén alzas de precios

▶ El Gobierno exigirá una póliza que cubra como mínimo la responsabilidad civil

DANIEL CABALLERO MADRID

Hasta ahora los vehículos ligeros como los patinetes podian circular sin seguro obligatorio. Sin embargo, el Gobierno hará que eso cambie y se convierta en una exigencia con la nueva ley de seguros de automoviles, cuyo proyecto de ley fue aprobado a finales de mayo en Consejo de Ministros. Y esa exigencia estará en vigor como tarde el 2 de enero de 2026

El Ejecutivo anunció la introducción en la normativa del concepto de vehículo personal ligero, los patinetes, y a estos se les exigirá un seguro obligatorio de responsabilidad civil. El Gobierno también reveló que con el fin de establecer las características y alcance de esta modificación, «la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración dispondrá de 6 meses desde la publicación de la ley para emitir una propuesta de desarrollo reglamentario del seguro obligatorio para estos vehículos personales ligeros». Es decir, que no será inmediata la entrada en vigor de esta obligación de seguro para los patinetes.

Según ha confirmado este periodico, el Ejecutivo se fija como fecha tope para exigir este seguro el 2 de enero de 2026. Buscan esperar a que se realice el citado desarrollo reglamentario, pero en caso de que no llegara a tiempo, la obligatoriedad entrará en vigor igualmente. Esa fecha, además, coincide con otra que se ha dado el Ejecutivo. «El Gobierno deberá poner en marcha un



Una joven circula en patinete por Cordoba // VALERIO MERINO

registro publico de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026», dijo el Ministerio de Economia.

Más aliá de ello, en el sector asegurador prevén que el hecho de regular estos vehículos ligeros también genere cierto movimiento al alza a nivel de precios, en función de las exigencias mínimas que se exijan para los patinetes. Actualmente son muchas las compañias que ya ofrecen diferentes coberturas para patinetes aunque no sea obligatorio. En todos los casos se ofrece como minimo cubrir la responsabilidad civil en caso de accidente por un determinado importe: esa sería una

El sector augura subidas al compás de las exigencias regulatorias y la madurez del mercado de seguros de estos vehículos

póliza básica, y a partir de ahí las coberturas ya serian extra, a falta de que el Gobierno defina reglamentariamente lo que se necesitará.

Los precios ahora suelen oscilar entre los 20 euros al año de las pólizas más básicas hasta alrededor de los 100 euros en productos más premium. En cualquier caso, en el sector creen que con el tiempo estos precios acabarán por subir, coincidiendo con la obligatoriedad de asegurar los patinetes y que todavia se trata de un mercado poco maduro con insuficiente experiencia pasada de siniestralidad. Las fuentes consultadas descartan que se vayan a producir incrementos notables en el precio pero si indican que la exigencia legal provocará actualizaciones en las primas para adecuarlas mejor al riesgo. En ningun caso, eso sí, podran equipararse a otros vehículos como coches o motos que tienen primas más altas

porque el riesgo es mayor.

#### RÉCORD DE OPERACIONES EN 2023

# Se dispara el uso de la casa para financiar gastos de la jubilación

B. P. V. MADRID

En el primer semestre de 2023 los registradores de la propiedad tramitaron 2.107 operaciones en las que personas mayores de 65 años usaron su vivienda para obtener liquidez con la que afrontar los gastos de la jubilación.

La cifra es marginal si se compara con el universo de siete millones de pensionistas que tienen una vivienda en propiedad, pero traslada un crecimiento exponencial respecto a las 1.854 operaciones en todo 2022 y mas aun frente a las menos de 1 400 de 2021

En España coincide que los mayores de 65 años tienen rentas bajas, pero una riqueza inmobiliaria elevada, lo que configura un caldo de cultivo adecuado para figuras como la nuda propiedad (transmisión de la titularidad de la vivienda pero manteniendo el derecho de uso), la hipoteca inversa (entrega de la vivienda como garantia de un préstamo) o la vivienda inversa (venta con derecho a alquiler vitalicio)

No hay todavia una explicación de este auge del uso de la vivienda para sufragar las necesidades de ingresos en la jubilación por el efecto conjunto de la caída de rentas y el incremento de las necesidades de gasto por el envejecimiento, pero los expertos coinciden en que es inevitable

«Necesitamos una renta vitalicia para financiar los gastos asociados a la mayor longevidad y confiamos en que la pensión proporcione ese aseguramiento, las pensiones están garantizadas pero no lo está que vayan a cumplur esa función de sustitución de rentas», aseguró ayer el experto Juan Francisco Jimeno, en una jornada organizada la Fundación Edad y Vida.

#### NUEVOS TRAVICTOS

# Renfe pierde otra pugna con Ouigo y la francesa podrá rodar en otros dos trayectos

ADRIAN PEÑACOBA/ A. R. CEREZO MADRID

Un nuevo competidor entra al corredor Cuenca-Madrid-Albacete-Valencia. Con el reciente aval de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha concluido que la francesa Ouigo puede prestar servicios entre Cuenca y Madrid, Albacete y Valencia. Se preve que esto se traduzca en una mayor frecuencia y previsiblemente la bajada de precios en los billetes de alta velocidad

Segun el análisis de la CNMC, los nuevos trayectos que propone la empresa francesa no comprometen el equilibrio económico del contrato de servicio publico 2018-2027 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe Viajeros por el servicio Avant de Renfe, que además se verá beneficiado con un aumento del 0.018% en sus ingresos.

El análisis que hace la institucion explica que por sus características técnicas. Ouigo es apto para prestar dichos servicios aunque reconoce que los servicios Avant de Renfe serán más competitivos para los viajeros recurrentes. ¿Los motivos? Tener mejores precios en los bonos multiviaje, más frecuencias y la posibilidad de cambiar gratuitamente la fecha y horario del viaje, como principales diferencias.

De esta manera establece que el servicio de la francesa se limitará a los viajeros no recurrentes. Así, lo ideal sería que Renfe cubriese solamente los bonos multiviaje para viajeros frecuentes, y los servicios comerciales sirvan para los viajeros ocasionales, ofreciendo billetes más económicos v frecuencias suficientes.

## Seis nuevos servicios

Cuatro circulaciones al dia del servicio de Avant se verán afectadas (tres de Madrid-Cuenca y una de Cuenca-Albacete: aquellas que circulen hasta 45 minutos antes o 45 minutos después de los servicios de Ouigo), pero el impacto general se traduce en un aumento de frecuencias totales. Por ejemplo, entre Madrid y Cuenca, a los 42 servicios comerciales al dia de Renfe y cuatro de Iryo se suman seis servicios de Ouigo.

Una vez más, la CNMC se pronuncia a favor de Ouigo en otra pugna con Renfe. Competencia ya concluyó este año que la filial de SNCF puede realizar hasta tres trayectos al día entre Córdoba y Sevilla sin afectar al equilibrio económico de Renfe. En el mismo sentido se pronunció con los trayectos Madrid-Albacete y Madrid-Segovia-Valladolid, donde opera desde el pasado mes de abril.

40 ECONOMÍA

#### CIBERSEGURIDAD

# Ayesa analiza los datos 'sensibles' que le robaron y que están accesibles en la 'dark web'

M. J. P. SEVILLA

La multinacional sevillana Ayesa, proveedor global de servicios de tecnologia e ingeniería, sufrió el 24 de abril un ciberataque que permitió a los delincuentes encriptar y robar al menos 4,5 terabytes de información de la compañía, y que provocó un corte de comunicaciones con sus clientes, incluida la Junta de Andalucía, hasta que restableció la segundad El grupo de cibecrimen Black Basta, al parecer de origen ruso, reivindicó en la 'dark web' la autoría del incidente de cibersegundad

La empresa asegura que con personal propio identificó rápidamente la brecha de seguridad, evaluó el alcance y bloqueó el ataque en la mañana del miércoles 24 de abril, evitando el 'avance' del ciberataque y estableciendo un perímetro de seguridad para evitar una repetición del mismo, lo que permitió «limitar la afectación del incidente». Sin embargo, la información que lograron robar los 'hackers' está ahora accesible en la 'dark web', dejando al descubierto datos personales de los trabajadores de la compañía y proyectos que la multinacional está desarrollando, entre otras cosas.

Los hechos fueron notificados a la Agencia de Protección de Datos y a la Policía Nacional, que ha iniciado una investigación. Asimismo, puso los hechos en conocimiento de sus clientes y el viernes pasado envió un comunicado a los empleados informándoles de lo sucedido. Los trabajadores han confirmado que se han hitrado nombres de empleados, DNI y teléfonos, por lo que pide a «la empresa que articule mecanismos para respaldarles en caso de que los delincuentes usen sus datos de forma fraudulenta en el futuro».

# Inditex gana un 10,8% más e incrementa sus ventas un 7,1%

 El gigante textil cierra el primer trimestre con casi 50 tiendas reabiertas en Ucrania

NEREA SAN ESTEBAN MADRID

inditex encara optimista la mitad del año tras cerrar su primer trimestre de ejercicio (entre el 1 de febrero y el 30 de abril) con un aumento del beneficio neto del 10.8%, hasta los 1.294 millones de euros.

Aunque el ritmo de incremento de las ventas ha sido menor que en el mismo trimestre del año pasado (+13%), en este ejercicio la compañía dueña de marcas como Zara, Bershka, Massimo Dutti y Stradivarius se ha anotado un aumento de la facturación del 7.1% hasta los 8 150 millones de euros, «con una evolución muy satisfactoria», explicó ayer la empresa. A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas fue de un 10.6% en este periodo.

Entre febrero y abril, el margen bruto creció un 7,3% hasta los 4.940 millones de euros y se situó en el 60,6%, lo
que se traduce en un incremento de 13
puntos básicos respecto al mismo penodo del año anterior. En ese periodo,
la empresa que dinge Óscar García Maceiras realizó aperturas en 28 mercados; a cierre del trimestre, Inditex operaba 5.698 tiendas.

«Nuestras prioridades son la mejora continua de nuestra propuesta de
moda; la optimización de la experiencia de cliente; el avance en la sostenibilidad; y la preservación del talento
y el compromiso de nuestras personas», subrayó ayer la compañía en su
presentación, insistiendo en que mantener estas prioridades «impulsará el
crecimiento a largo plazo» «Para llevar nuestro modelo de negocio al si-

guiente nivel y ampliar aún mas nuestra diferenciación, estamos desarrollando una serie de iniciativas en todas las áreas clave para los próximos anos», avanzaba

Destaca también en el primer trimestre de ejercicio la reapertura de
parte del negocio del gigante textil en
Ucrania, cerrado por la invasión rusa.
Desde el 24 de febrero de 2022, la empresa mantenia cerradas todas sus
tiendas en el país, donde cuenta con
80 establecimientos y 1.400 empleados. Tras dos años de cierre, el 3 de
abril Inditex reabrió 19 tiendas de siete formatos y reinició la venta 'online'
en Ucrania. A cierre del trimestre se
habian reabierto 48 tiendas en este

Tras dar a conocer sus resultados, las acciones de Inditex se dispararon ayer en Bolsa hasta los 45,57 euros por accion, tras haber rozado máximos en la apertura

mercado. La treintena de tiendas que no han vuelto a levantar la persiana continuaran así por estar ubicadas en zonas donde siguen los ataques.

Sobre el desarrollo del negocio en estos proximos meses, Inditex considera que seguirá creciendo. Las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 3 de junio de 2024 han crecido un 12% respecto al mismo período de 2023.

#### Belén Romana, consejera

Según se anunció ayer, la junta general ordinaria de accionistas de Inditex, que se celebrará el próximo 9 de julio, propondrá el nombramiento de la expresidenta de la Sareb Belén Romana, tambien consejera de Banco Santander, como consejera independiente en sustitución de Anne Lange, quien dejará su puesto el 14 de julio.

Asimismo, se propondrá a la junta la reducción del mandato de los nuevos consejeros a dos años, alineado «con las mejores prácticas de gobierno corporativo», explicó la empresa.



Una mujer camina en Bilbao con una bolsa de Zara // REUTERS

# AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)

Por friedro de la presente se comunica que CONSTANTIN VIOREL TANANE ha presentado ante este Ayul tarmer y se ne no de cor reación urbanestica con attarmente con la sol estas de ocenera de obra may y y ue act y dad para proyecto de implantación de una rividac un histoleta de taristro rural en la Parcela 44 de Percento N

De conformidad con el nrilcaio 64 5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica aprobado por el Decreto , egistar vo 1.21 de 18 de mayo y con el articulo de 3 de Regionanto de Suelo Rustico aprobado por el Regionación publica por plazo de veinte dias, a contaz desde el dia significate al de la ultima publicación del presente atroació en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Petrodico ABC, a efectos de que se corridore cuantas observaciones y acegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podra ser cumunado en las dependencias municipales, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

> En Casacrubios de, Monte EL ALCALDE Edo. Jesus Mayoral Perez

#### EN 2023 CRECIERON EN PERSONAS Y PATRIMONIO

# España incrementa a más de 250.000 su número de ricos

D. CABALLERO MADRID

España aumentó en 2023 el numero de ricos y también el patrimonio que atesoran. Esta es una de las principales conclusiones para nuestro pais del Informe sobre la Riqueza Mundial 2024 de la consultora Capgemini. Una tendencia que también se ha producido en el resto de países de Europa Occidental. Se considera ricas a las «personas con un alto poder adquisitivo con activos invertibles de un millón de dolares

o más, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, consumibles y bienes de consumo duraderos».

Nuestro país pasó de un numero de individuos con elevado patrimonio neto de 237.400 personas en 2022 a 250.600 personas en 2023. Esto supone un crecimiento del 5,6% interanual, lo que equivale a batir al alza registrado de media a nivel global. En todo el mundo la población rica alcanzó los 22,8 millones de personas tras regis-

trar un crecimiento del 5,1%. España ocupa el puesto 15 de 25 en cuanto a población rica.

En términos de patrimonio, en nuestro país este colectivo vio incrementarse su patrimonio un 5,7% en terminos interanuales, pasando de 632,280 millones de euros en 2022 a 668,350 millones en 2023. Esto supone un alza de 36,070 millones de euros en solo un año. Asimismo, en nuestro país la subida en términos relativos también ha sido mayor que la de la media global, donde el alza fue del 4,7% hasta los 79,86 billones de euros.

Las razones de estos incrementos están, dice Capgemini, en la subida de la Bolsa, la caída de la inflacion y la escalada en el precio de la vivienda.

**IBEX 35** +0.59 **FTSE 100** 

**CAC 40** 8.006,57

**DOW JONES** 

MADRID

**FTSE MIB** 34.507,84 Ailo: 13.69% 18.575,94 Ailo:

DAX

NASDAQ 100 10.89% 19.035,0\$ Añox 11.61 %

**EURO STOXX 50** 

**FTSE LATIBEX** 2,290,9

NEKKEI 10.23% 38.490,17

S&P 500

| IBEX 35            |                      |             |           |                   |         |                    |         |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| VALOR              | CILRRE               | VAR<br>AYER | VAR       | MAX               | MIN     | RENTAB.<br>DIVID N | PER     |
| \talona            | 120 300              | C-12        | 15        | 1" 4)             | 7 ) (1) | 1 4                | 2.31    |
| An india ne gia    | 22:16                | C=16        | 2. 6)     | 27 74             | 3 →3    |                    | 18.71   |
| 1 1                | 9.15                 | 15          | t 15      | t 2               | 12.31   | 1 1                | 1.3     |
| 10 %               | (16 <sub>3</sub> (.) | 4000        | 2(2)      | 11-1              | proble  | (=2                | 1115    |
| 11                 | D(C 00               | ( 11)       | 15        | 36 973            | 14 Je)  | £ 2n               | 1111    |
| Vr. 425            | fall limb            | 2.16        | 5012      | FioS-26           | GS-BI   | >                  | 14.7"   |
| Assess Mary        | 2 3%                 | 4.43        | 9:02      | _ 1263            | 2 3     | 1                  | 151     |
| D Sa safe          | B 2                  | - 1         | 65015     | 1 934             | 4.      | 160                | N       |
| D Santan-h         | 1680                 | 1.24        | 2 1 3 1 3 | 1 3               | 24      | 1:30               | 5.11    |
| Rekin              | ্লেম্                | 2 f 1       | 31.26     | 1 14              | ,       | 11.52              | XNS     |
| MAX                | 4) n n()             | A1 P3       | < 1       | 9 56              | 1.12    | 5 6                | (+)     |
| ( 444 )            | 5(-                  | 6-24        | 3-442     | 3 C               | 4.15    | \$641              | Fift    |
| CHEN               | 31 (51)              | <=2         | 4 4 4     | 3181              | \$171   | + ]™               | 20      |
| E Talpus S         | 1 5 5 6 101          | 1.53        | , ***     | 15 5              | [ k.wh  | Bat                | 4 44    |
| Lulesc             | 18 6/45              | (-ju        | 144       | 1485              | PHIM    | 1 + 87             | 1 762   |
| I W.               | 76 1 m               | 44.11       | 11.05     | W 42              | 9.11    | 178                | T Ro    |
| Lindia             | 2. 00                | 0000        | index.3   | 22 +5             | 22.20   | le s               | 4 5 176 |
| 61-51              | 9 - 8                |             | De al     | 9.56              | + 124   |                    | 1-15    |
| I is felt man      | 15 100               | 0.65        | 1.8       | (2.45             | 12.0    | 0.01               | 1 %"    |
| 1-1-0              | (1)                  | £ 1         | 3 5       | \$6               | 35.23   | 263                | 43.4    |
| t to               | 2                    | 0.65        | 17.77     | 21+2              | 2 122   | 116                | 1.4     |
| ) tiob contract    | 6.385                | H"          | 2.52      | 4.61              | 5-1-1-4 | 1 4.               | 24 4    |
| PAG                | 24.09                | 4-1-1       | Lymps     | 2 44              | 200     |                    | 3.44    |
| t a for a          | Э (100)              | VEST .      | 19 a      | A >               | NN 15   | 151                | JF 105  |
| Log 3.             | 7 (1/4)              | 1.29        | h. H)     | *1 K              | 21н     | (s.) +             | 1 04    |
| Mapon              | 2 2(11)              | 1-5         | + 1       | 2 1               | _ 2     | (vitro             |         |
| M in oil is        | Ja (*)               | 137         | 1( )      | 4 "               | AR      |                    | 2 (     |
| Month              | 180                  | t di-       | 1111      | 11 .              | 1200    | 1,5                | 5.54    |
| Va 183             | 21 999               | 1.19        | % H5      | 7114_             | Past    | 1 -                | 5.53    |
| Boot lectures      | ( ) (1)              | [ = H.1     | 1362      | , <sup>24</sup> 9 | 12.87   | 5 p                | 7 15    |
| Repsol             | \$ 105               | 51          | 1 4       | 10.0              | 1 1.18  | ) in               | 1.8     |
| Sacst              | 1 192                | 15          | 13 1      | 3.90              | 5.1-07  |                    | . 54    |
| Street is          | 12.1 4)              | 0.25        | 1162      | l <sub>a</sub>    | 2 ,     |                    | 165     |
| e sh = = = = = (-1 | (-1/2)               | 1 360       | 21.48     | 1-55              | 1-0)    | GNZ                | 1 5 46- |
| ) La Id            | 1                    | 1.16        | 1 (3      | 1,30              | 127     | 155                | -       |



# SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

| + Los | que | mas | Sui | ben |
|-------|-----|-----|-----|-----|
|-------|-----|-----|-----|-----|

| VALOR                        | CHERRE  | DIA(N) | ANDIN   |
|------------------------------|---------|--------|---------|
| Deale V                      | (2.57)  | 7 7    | 1-1-    |
| 66 A 35 T                    | 20      | 2 F-   | Fataget |
| S(+-3rd                      | 1.25    | 1_ 1   | 1 -     |
| 4 3000                       | (th 10) | 2 m    | × 3     |
| 4 mes Carl                   | 23      | 2 y    | 1 1     |
| DECK BY                      | L 50    | 2.5    | 5.52    |
| Pina                         | 1989    | 1.83   | 11-11   |
| <ul> <li>Ourgress</li> </ul> | 5(1)    | 1.5    | E. No.  |
| Male 3                       | 12      | 1.6    | 12 1    |
| t that A                     | 0.718   | 4.44   | 38-11   |

# Evolucion del Ibex 35

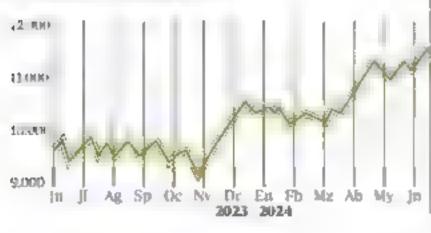

| <ul> <li>Los que mas bajan</li> </ul> | - | Los | que | mas | bajan |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|-------|
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|-------|

| VALOR           | CHARL    | OIA (Sz. | ANDIN   |
|-----------------|----------|----------|---------|
| Hanr.           | 24 1141  | 1, 1     | 2 h     |
| Lic & a         | 5 33     | 1_2      | 1 %     |
| Daniel Sale     | N_SO     | 2 > 1    | J. Inth |
| ls-t-hf         | Kur sids | 26.1     | 1 15,   |
| 11765           |          | _ 4      | 4 45    |
| \ h * a   1     | 20-1000  | A. 64    | a ta    |
| to the second   | 5.980    | 4 F      | - 18    |
| 1 - 11 11 11 11 | 23 564   | 1,       | 9       |
| s Net jose      | 1 10     | - 1      | 1.71    |
| to Keny         | O.,      | 164      | \$1     |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +         | PRECIO *        | - PRECIO                                 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Eurostoaa | 50              | Eurostova 50                             |
| 131       | 164 F 361       | 7 Tal 1 Tal 1 Tal 1                      |
| wh        | 1792 (8         | El <sup>®</sup> s and Ea <sup>®</sup> pe |
| Dow Jones |                 | Don Jones                                |
| -0        | Nan F           | ( w 1 x 1)                               |
| Mac dell  | Aug P LON       | State and the call of                    |
| Fise Joo  |                 | Etse 100                                 |
| ERIN      | 60.460 .20,01   | 94 95 alks 3 44 In                       |
| Francett  | \$57 WHY \$2.45 | No. 100 7 #                              |

| Gas natural | 2,76 \$ | 6,61% | Brent | 78, 11 \$ | I 15° a | Ото 2352,59\$ | 1.05% |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|---------|---------------|-------|

#### Mercado continuo ULTIM, DIA ANO

| Dominguez       | 5.12    | -0,39  | 2,40   | _ |
|-----------------|---------|--------|--------|---|
| vedas           | 22,75   | 0,89   | 24,86  |   |
| Airbus          | 153,10  |        | 9.08   |   |
| Virtificial     |         | 0.30   |        |   |
|                 | 0,13    |        | FD     |   |
| Mantra          | 9.12    |        | 8,06   |   |
| Mmirali         | 9,63    | -0,36  | 14,30  |   |
| \mper           | 0,11    | 2,30   | 31,82  |   |
| mRest           | 5,98    | 1,97   | 3,08   |   |
| Aperam          | 26 08   | 201    | 20.92  |   |
| Loplus Services | 12.70   |        | 27.00  |   |
|                 |         |        |        |   |
| \rima           | 8,32    |        |        |   |
| Atresmedia      |         | 0,56   |        |   |
| Mega            | 3.93    | -0.76  | -20,64 | - |
| (uda) <u>c</u>  | 1,99    | 1,33   | 52     |   |
| Azkosen         | 6.56    | 0.00   | 3.14   |   |
| Serkeley        | 0.25    | -1.60  |        |   |
| Riojanas        | 4.26    |        | 7,79   |   |
|                 |         |        |        |   |
| torges          | 2.78    | 0,00   | 8.59   | _ |
| evasa           | 6,00    | 0.00   |        |   |
| te Automotive   | 27.8    | 1,24   | 8,09   |   |
| T Baviera       | 28,00   | 4,11   | 21,74  |   |
| loca Cola       | 68.00   | 0.15   | 12,58  |   |
| AF              | 34,80   |        | 6,75   |   |
|                 |         |        |        |   |
| Alba            | 51,50   |        |        |   |
| Deoleo          | 0,24    |        | 3,95   |   |
| ) 4             | (III)   | ( "(   | 12.32  |   |
| Fri gel Ca      | 5.55    | ( K"   | 10.89  |   |
| ne fores        | 15-18   | (-62   | 2.96   |   |
| COLFEE          | vii 1   |        | 11.29  |   |
|                 |         |        | "3)    |   |
| dreams          | 71      | 185    |        |   |
| tere str        | 0.03    | 3 5 54 | 1.99   |   |
| Part.           | 111     | ( ^2   | 17 44  |   |
| Fig. 194        | 3.5(1)  | 1.11   | 12. 6  |   |
| 20158           | 1-261   | 1 31   |        |   |
| as Slaring      | 1-6     | Lik    | (X 99  |   |
|                 |         |        |        |   |
|                 | .1 /5   | 11/1   | 2 88   |   |
| 111             | 1 341   | 0.7    | 1 Het  |   |
| n-stalit)       | 303     | 131    | 1363   |   |
| , Aprilla       | 1.51    | 1.15   | 1.16   |   |
| in-mings        | 32 35   | 2.31   | 5.52   |   |
| ir to s H       | 6 77    | 0.15   | 15.63  |   |
| , S. Juse       | 1.51    | 171    | 31.25  |   |
|                 |         |        |        |   |
| tations()       | 38.20   | 1 44   | 23.62  |   |
| persabel        | (9.30   | 1 45   | 5.56   |   |
| nm. del Sur     | 8.25    | 271    | J286   |   |
| ab. Reig Jofre  | 3.01    | 3,22   | 33,78  |   |
| ar España       | 6,94    | 0,57   | 12,85  |   |
| ibertas 7       | 1,72    |        | 68,63  |   |
|                 |         |        |        |   |
| Inea Directa    | 1.20    |        |        |   |
| Ingoles         | 7,30    | 1,39   | 19,28  |   |
| letrovacesa     | 8,72    | -0.11  | 7,92   |   |
| Auguel y Costas | 13,00   | 40,76  | 10,36  |   |
| Iontebalito     |         | 0.72   |        |   |
| Katurhouse      | 1,65    |        |        | - |
|                 |         |        |        |   |
| teinor          |         | 1,34   |        |   |
| vH Hoteleş      | 4,27    | _0,83_ | 1,79_  | _ |
| vicul Currea    | 6.64    | 0.90   | 2.15   |   |
| vextil          | 0.31    | 0.00   | 48.42  |   |
| iyesa           | 0.00    |        |        |   |
| HLA             |         | 0.15   |        |   |
|                 |         |        |        |   |
| )ryzun          |         | 1.21   | SER    |   |
| recipies a      | 11.13   | 100    | 11-22  |   |
| harmaMat        | 38.54   | 1,21   | -6,18  |   |
| rim             | .,(={ti | 3 524  | 1 316  |   |
| пѕа             | 0,39    | 1,83   | 31,11  |   |
| rosegur         |         | 0,44   | 3,75   |   |
|                 |         |        |        |   |
| Prosegur Cash   |         | 2,50   |        |   |
| 'uig            | 26,12   | 0,15   |        |   |
| tealia          | 0.99    | 4,00   | 6.79   |   |
| Renta 4         | 10,50   | 0,96   | 2,94   |   |
| Renta Corp      | 0.31    | ) H1   | 1375   |   |
| oltec           | 2 36    |        |        |   |
|                 | 1 7     |        |        |   |
| squirrel        |         |        |        |   |
| 3tgr            |         | OFR    |        |   |
| Roon day        | 12.2    | 116    | 5231   |   |
| ubaccs          | 3 13    | ) DL   | 186    |   |
| thos Reanides   | 0.05    | 1 81   | 16.59  |   |
| rhas            | () F()  |        | 16.28  |   |
|                 |         |        |        |   |
| - ਜ਼ਿਰੀਕੀਕ<br>  | 112.70  |        |        |   |
| Scolan          | 59.90   |        | 11 75  |   |
| ncento          | 0.85    | 4) =(> | 55,27  |   |
|                 |         |        |        |   |
|                 |         |        |        |   |

#### Precio de la electricidad Mercado mayorista MIDIA DIARIA 6 6 2024 93.42 £ WWh

#### Cifras economicas

|           | 1PC   | PIB    | P4 RO | TIPUS |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| ن ۋ قارمى | 3.60  | . 102  | 129   | 4.50  |
| Z water   | 10    | 42 342 | ы     | 0.569 |
|           | a 10  | 35     | 3 34  | 5,25  |
| 4 5 11 13 | 2.50  | 4 101  | * A   | 4100  |
| 5 24      | 1 112 | 1 24 2 | 1     | 1.50  |
| Carldod   | 2.0   | 0.50   | th    | 5.00  |

## Divisas

MILLIPA 3.10%

I dijes

| ENT TE SOLO                  |         |
|------------------------------|---------|
| Valor de                     | orun I  |
| Tetarist 53                  | 1087    |
| A PEAS OF OF ITHE            | 26%     |
| Education Statement          | -0.7    |
| Yester age musers            | 69 066  |
| Noracle School of the School | 1,675   |
| ret r. barng ros             | 700 500 |
| houses and pare              | 1.089   |
| ( IF IP NORTH LIN            | 11.50%  |
| Unit mass threats            | 24143   |
| Arms in aligner those        | 3 6,002 |
| Facial the admit a satisfier | 47/16   |
| Call office states as        | 714     |
| Z 6 15                       | 1.29    |
| 800 No. / Clores             | 1       |
| No Sepaphi                   | 105     |
| bla no Sound Teath           | 74 351  |
| Robios rusos                 | 96.751  |
| Euribor                      |         |

# 12 hirtory

Renta fija española

UL1190

341

Thirtie

| Interes<br>rectio       | (rteces                         |
|-------------------------|---------------------------------|
| I Charachanas           | Letras a 2 meses 2,959%         |
| of any righter thing    | Butter of Latters 2 8 2 8 2005. |
| let avail moses 142%    | Homes a Spins 125 %             |
| Letras a 9 meses - 140% | Diffigue à 10 ariers (1/995%)   |
|                         |                                 |

ANTE RIDR

1471

DE PROS

0. 802

< 02.1

| Mercado secundario | Hent Cs | Var dia N |
|--------------------|---------|-----------|
| Borro alcivadi     | 2.51    | 0.65      |
| British majoritish | 1.71    | 0.83      |
| ersmade nesgo      | 73.00   | 0.51      |

#### EMPRESAS EN BREVE

# Caixabank califica de «interesante» la opa del BBVA para los accionistas del Sabadell

Caixabank considera que la opa del BBVA es «interesante» para los accionistas del Banco Sabadell. Y pone el foco también en el sentido estratégico que tendria la adquisición para la entidad compradora. «Vemos esta oferta interesante para los accionistas del Banco Sabadell, a pesar de los riesgos de ejecución pendientes y los riesgos de consumo de capital adicional por la reestructuración de las 'joint ventures' », señala Caixabank en un informe de su departamento de inversión. El informe tambien destaca que la oferta supone alinear la valoración del Sabadell con el precio objetivo que le da la entidad catalana, de 2,05 euros por acción. E incide en el sentido estrategico de la adquisición para el BBVA ya que le permite ganar cuota en crédito a empresas en España y equilibrar el 'mix' geográfico de sus resultados. Con todo, el documento también llama la atención, por posiblemente bajos, sobre los costes de reestructuración que ha calculado el BBVA y el impacto en capital de la operación derivado de la ruptura de las alianzas en vigor del Sabadell. D. C. MADRID

# La falta de médicos de Familia obligará a cerrar centros este verano

«Decepción» de la mayoría de las comunidades autónomas con Sanidad por la ausencia de medidas concretas ante el déficit de profesionales

ELENA CALVO MADRID

os reproches y las acusaciones mutuas sobre dejacion de funciones estuvieron ayer presentes durante la reunion mantenida entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas -en el marco del Consejo interterritorial de Salud- para abordar la falta de medicos en Atención Primaria de cara al verano. Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas -sobre todo del PP, pero también la del Pais Vasco- acusaron a Monica García de no dar soluciones ante este deficit de profesionales, mientras que la titular del ministerio destacó que son las regiones las que deben contar con planes de contingencia para afrontar estas situaciones y que la mayoría de ellas sí «han hecho los deberes» y por tanto podrán atajar la situación con menor complejidad. Sin embargo, el cierre de centros sanitarios a causa de este deficit durante la época estival es algo que unos y otros dan por hecho

«Va a ser un verano difícil y, por lo tanto, nos hubiera gustado que el Ministerio hubiera sido mucho más receptivo a la hora de tomar medidas más valientes, a la hora de tomar medidas puntuales, pero que puedan hacer frente a esta grave crisis que vamos a tener», señaló el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vazquez, tras el encuentro. En el mismo, dijo el responsable sanitario del territorio, la ministra «asumió» el cierre de algunos centros de Atención Primaria debido al deficit de profesionales, que también puede llegar a pasar factura en algunos servicios hospitalarios. «Va a ser dificil que toda la población española pueda recibir asistencia sanitaria en cualquier lugar del territorio», incidió

"Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, que están cerrando centros de salud. Nosotros queremos mantenerlos abiertos, pero estamos ante una situación muy dificil», exponia por su parte la consejera andaluza, Catalina García. En general, "decepción" e "indignación" fueron las palabras más utilizadas por los consejeros del PP, que habían pedido por carta hace unas semanas que este encuentro se celebrara. "El ministerio y la ministra no han hecho los deberes", lanzaba la consejera madrileña, Fátima Matute, que sostuvo que las comu-

nidades autónomas sí habian acudido al encuentro con medidas concretas sobre la mesa y acusó además a Mónica Garcia de no conocer los planes para verano de Ceuta y Melilla, las unicas regiones cuyo sistema sanitario depende del ministerio

#### En 70 centros valencianos

Pero Monica García defiende que no es el que el ministerio «asuma» esos cierres, como denunciaron los consejeros del PP, sino que esta situación responde a «un problema estructural» del sistema sanitario, motivado en buena parte, lamentó, porque las plantillas de personal «están justas». En esta linea, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, le advirtió de que el deficit de profesionales pone en riesgo la apertura de 54 centros auxiliares y la cobertura de personal en 70 centros sanitarios de la región en los próximos meses. La autonomía tiene más de 600 plazas de médicos vacantes, lamento y afirmó que ya el pasado diciembre se avisó a la ministra de que «el problema estructural de falta de profesionales se agravaria este verano si no aportaba soluciones para contar con los residentes de cuarto año».

Y este es el otro gran problema, denunciaron los consejeros del PP, pues este verano es «peor» que los anteriores por una cuestion: los medicos internos residentes (MiR) de último año seguirán todavia en su proceso de formación, ya que son los que empezaron en 2020 y tuvieron que hacerlo meses más tarde a causa de la pandemia de Covid-19. Normalmente, en verano las comunidades autónomas podían contratarlos ya como especialistas al haber terminado la residencia, pero este año no existe esta posibilidad

Varias regiones querían abordar también este tema con el ministerio, que ya habia advertido de que los MIR no pueden estar solos en consulta, es decir, no pueden ser ellos quienes cu-

Sanidad informará por carta a las comunidades de las funciones que pueden asumir los MIR de cuarto año según la normativa bran las vacaciones del resto de profesionales, pues segun la ministra Mónica García esta situación incumpliria la legislación.

Sobre este punto, se acordó que el Ministerio enviará por escrito a las comunidades qué pueden y que no pueden realizar los residentes en funcion de la normativa, así como iniciativas que puedan llevar a cabo las distintas administraciones para paliar la situación, como incentivos económicos por hacer guardias, por ejemplo. La ministra da por hecho que ninguna comunidad va a «saltarse la ley» y, pese a que su departamento está abierto a recibir y valorar todas las propuestas que las regiones consideren oportunas, volvió a advertir tras la reunión de que su departamento «no va a avalar ninguna medida que choque con la formación de los profesionales, con los planes formativos y con la legalidad vigente»

Pero sí se valoraron iniciativas que algunas comunidades ya han planteado. Por ejemplo se posibilitará que los MIR de último año puedan trabajar durante esos meses estivales en otros centros que, pese a no ser donde ejercen habitualmente, tengan unidades docentes que puedan asumir su formación y tengan a su vez mayor necesidad de contar con más personal. Y



Pruebas médicas en un centro de salud de Madrid # TANIA SIEIRA

ABC JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 43

# Andalucía tiene 500 cupos de Primaria sin cubrir

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucia, Catalina Garcia admitió ayer en el Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud que la comunidad tiene 500 cupos de facultativos de Atencion Primaria por cubrir a lo que se suma la jubilación prevista este año de 489 medicos de familia. A esto se suma que este año, con caracter «excepcional», los Medicos Internos Residentes (MIR) terminan su formacion en septiembre y no en mayo. En Andalucia son 369 que no podran ser contratados en verano. La contratación de medicos que no tengan la especialidad de Medicina de Familia para paliar la falta de profesionales este verano no es una opción viable para el Ministerio de Sanidad que acumula retrasos en las acreditaciones de especialistas de medicos extracomunitarios.

así lo hará Aragon, por ejemplo, cuyo consejero, José Luis Bancalero, explicó que residentes de Medicina de Familia de último año que se están formando en el territorio podrán cubrir puestos de difícil cobertura en centros de la comunidad autónoma durante el verano, para lo que se les ofrecerán incentivos económicos. Eso si, tendrán contratos de residentes, como hasta ahora, no de especialistas.

Por otra parte el Ministerio de Sanidad estudiará la posibilidad de que estos residentes puedan desplazarse también a trabajar en otros centros donde no haya unidades docentes, es decir, donde normalmente no hava MIR realizando la residencia porque no hay posibilidad de tutorizarles. En estos casos se buscará también el traslado del médico adjunto para supervisarlos

# Enfado del País Vasco

Pero el enfado con la ministra no llegó únicamente de las comunidades populares. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, no asistió al encuentro ante la falta de medidas del Ministerio de Sanidad, explicó más tarde. Lamentó además que en varias ocasiones ha pedido al departamento de García que impulse medidas concretaspara poner solución a la falta de profesionales, pero sin éxito. «Es competencia de las comunidades la organización, y el Ministerio tiene que responder desde sus competencias y no ha habido ningún movimiento», se quejó.

# El Princesa de Asturias premia a la descubridora olvidada de Ozempic

Svetlana Mojsov, galardonada con otros cuatro científicos por el fármaco antiobesidad

N RAMÍREZ DE CASTRO MADRID

Los premios Princesa de Asturias de Investigación Científica reconocieron ayer a quienes dieron los pasos necesarios para alumbrar Ozempic, el medicamento que ha revolucionado la forma de tratar la diabetes y la obesidad. Y el primer tratamiento capaz de conseguir pérdidas de peso reales sin graves efectos secundarios, uno de los grandes retos farmacéuti-COS

No es el primer premio para tres de los cinco galardonados, pero sí la primera vez que un galardón internacional reconoce a la bioquímica Svetlana Mojsov por su contribución al desarrollo del medicamento estrella.

El premio a Mojsov es también la busqueda de justicia. La investigadora, ahora en la Universidad Rockefeller en Nueva York, jugó un papel crucial en los años 70 y 80 en el hallazgo del GLP-1, la hormona que suprime el apetito y está detrás del éxito de los superventas Ozempic o Wegovy. Las investigaciones de Joel Habener, del hospital General de Massachusetts de EE.UU., Daniel Drucker, de la Universidad de Toronto (Canada), Jeens Juul Holst, de la Universidad de Copenhague o Jeffrey Friedman, los otros premiados también fueron claves. Pero en la narrativa cientifica del descubrimiento, Mojsov casi siempre quedaba fuera del relato

# Alejada del foco

Esa falta de reconocimiento también afectó a su trayectoria. Nunca dirigio su propio laboratorio ni consiguio una financiación importante y constante. Casada con un inmunólogo estrella, optó por quedarse en la sombra. Prefirió ayudar a colegas más jóvenes a atraer el foco sobre su trabajo. Aunque con los años Mojsov ha cambiado su actitud y ha empezado a luchar por su reconocimiento.

Animada por otros colegas, con el éxito comercial de los medicamentos ha empezado a luchar por cambiar su expediente. Una amiga química solicitó una rectificación a The New York Times después de que no se la incluyera en un reportaje sobre la investigación de Ozempic. Y la propia investigadora protestó también por su omisión en un artículo de la revista científica Nature que tuvo que rectificar. Como también hizo Cell. otra de las biblias de la ciencia, en un ar-



La bioquímica Svetlana Mojsov // ABC

tículo similar sobre las investigaciones del milagro antiobesidad. Mojsov, Habener y Jens Juul hallaron la hormona GLP-1 en el aparato digestivo casi al mismo tiempo.

Pero el grupo del Hospital de Massachusetts (MGH) fue el primero en probar en personas la molécula como supresor del apetito. Habener inyectó el péptido a personas sanas y diabéticas. Así comprobó como el GLP-1 provocaba la liberación de insulina cuando aumentaban los niveles de glucosa, por ejemplo, después de comer. Por eso se consideraba a Mojsov como un actriz secundaria y a joel Habener como el primero que descifró la importancia del GLP-L

Pero la historia del hallazgo de Ozempic va más allá de un reconocimiento profesional. Tanto Ozempic como su copia Wegovy están recaudando millones de dólares. Y hay en

Mojsov lucha ahora por su reconocimiento, animada por otros colegas que reivindican su papel

Ozempic no es solo un medicamento contra la obesidad, también una esperanza para el tratamiento del alzhéimer o las adicciones

juego mucho dinero en forma de patentes. La ley exige hacer una contribucion «no insignificante» a la «concepción de la invención relvindicada», en lugar de limitarse à realizar experimentos. La disputa con la oficina de patentes de todos los investigadores se prolongó durante años, después de que se concedieran bajo licencia a la empresa farmacéutica Novo Nordisk, que es quien desarrolló finalmente los fármacos.

El primer beneficiado fue Habener hasta que entre 2004 y 2006 se acepto incluir a Mojsov. Holst y Drucker afirman que nunca se beneficiaron economicamente de los agonistas del GLP-1.

# Efecto holistico

Más allá de la pérdida de peso y del control de la glucemia, cada día aparecen investigaciones que revelan nuevos beneficios de estos fármacos. como la reducción de la presión arterial, factor de riesgo cardiaco.

Los resultados también sugieren que protegen al higado, al mñon y contra el deterioro cognitivo asociado a la edad, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. O que la acción saciante de la semaglutida podria aplicarse en el tratamiento del alcoholismo, posibilidad que ha generado debate entre los expertos. ¿Es un fármaco milagro? El tiempo lo dirá. De momento, no es oro todo lo que reluce en su lucha contra la obesidad por su efecto rebote

I SOCIEDAD

# El asesino del hermano de Begoña Villacís es un traficante neonazi

La Policía arresta en Toledo a dos varones, Ismael y Kevin, por el asesinato de El Pardo

C. HIDALGO / M. MORENO MADRID / TOLEDO

La Policia Nacional ha detenido a tres personas en relación al asesinato, el pasado martes en El Pardo, de Borja, el hermano pequeño de 41 años de Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid Ayer el Grupo Especial de Operaciones (GEO) participó en el dispositivo en el que fueron arrestados dos varones, un español y un marroqui, en las inmediaciones de una urbanización de Yuncos (Toledo), a donde habian ido a refugiarse. Son Kevin P. E., español de 25 años, considerado uno de los dos autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Borja y dejaron malhendo a su amigo Luis F. A., ingresado en la Fundación Jimenez Diaz por hendas de postas en la cabeza. Sobre el magrebí, fuentes del caso explican que está por aclarar su implicación en los hechos, aunque si participó en una rencilla previa con el grupo de Villacis y se sospecha que fue el otro pistolero.

A esto hay que sumar que, menos de dos horas después del suceso, los agentes cazaron en la gasolinera Shell de Antonio Leyva, junto a la Piaza Eliptica, a la conductora del BMW X2 de los atacantes y madre de Kevin. Es una mujer de 52 años, catalana pero que ha residido en La Rioja y Miranda de Ebro (Burgos). Desde 2019 vivía en Bargas (Toledo), donde trabajaba supuestamente como cuidadora y peluquera de perros.

Kevin conocía a Borja y a Luis desde hacía años. De hecho, son todos de ideología neonazi. El primero fue condenado a once meses de libertad vigilada y a una multa por participar en 2016 en una terrible agresión con arma blanca a dos jovenes del Rayo Vallecano, por ser de ideologia opuesta. Ocumó en San Sebastian de los Reyes cuando aun tenía 17 años. El otro menor investigado entonces quedo absuelto, mientras que el único adulto era el ultra Luis Alberto García, alias 'Fofi', un viejo conocido en la Brigada de Información que en 2022 fue condenado a 12 años de carcel por estos hechos. Atacaron a las víctimas en un bar al grito de consignas que enaltecían a Hitler

La relación entre Kevin, vinculado ya como mayor de edad al trafico de drogas en su barrio, Pan Bendito (Carabanchel), y el grupo de Borja se torció cuando él e Ismael quemaron recientemente un coche a Luis, que los denunció. La enemistad a ratz de ese ataque fue el que llevó a la cita del martes en la M-

612, donde según han explicado el superviviente y sus allegados, no esperaban que les atacaran con armas de fuego. De hecho, el papel de Villacís en el encuentro iba a ser «de mediador», segun su circulo.

Pero el encuentro se torció cuando en un BMW gris plata llegaron Kevin y su madre, que iba al volante y les cerró el paso. «Luis creyó escuchar un disparo y fue cuando aceleró y chocó contra el vehículo de ellos. De la parte trasera salieron los dos pistoleros y le dispararon con la escopeta de postas, pero se agachó a tiempo y solo le dieron de refilon en la cabeza. Luego, salió Borja del Citroen de color blanco en el que iba con su amigo pidiendo explicaciones por los tiros», es la explicación que han dado a los investigadores del Grupo V de Homicidios. «Gritó: ¿qué hacéis?» y la respuesta fue abatirlo con un fusil del calibre 7,62. Le impactaron en un brazo y la misma bala le dio en la cara, destrozándosela; el otro proyectil fue directo al pecho. Munó en el instante, en la cuneta

Los atacantes pensaron que habían matado a ambos y aceleraron por la M-612, en dirección a Montecarmelo, y al pasar por la carretera de Fuencarral, pararon a cambiar las matrículas del BMW. Es el momento que captaron con su móvil empleados de Mediaset, que está justo enfrente. Se ve cómo Maria José P J., la conductora (con antecedentes por agresión y trafico de drogas) tapa a su hijo mientras hace el cambio de las matriculas. Y abandonan una caja con armas de fuego, largas y cortas, detrás de un montículo. La mujer se marcha en el coche y sus acompañantes lo hacen a pie, campo a través.

Borja Villacís estaba encartado en dos piezas de narcotráfico de la Audiencia Nacional, una por presunto blanqueo de capitales y otra por ser el encargado de una 'guardería' de droga. Sus amigos, sin embargo, dicen que estaba lejos de ese mundo y que actualmente trabajaba como taxista para un amigo neonazi que tiene una licencia.



Agentes de Policia, en el lugar donde tuvo lugar el crimen // GUILLERMO NAVARRO

### CAMBIO CLIMÁTICO

# La ONU avisa: el planeta pronto superará el umbral de 1,5 °C: «Estamos jugando a la ruleta rusa»

ISABEL MIRANDA MADRID

El calentamiento global avanza implacable. Tras doce meses consecutivos batiendo récords de temperatura, ahora están en el horizonte cercano los límites climaticos que antes parecían lejanos, a partir de los cuales se complican las olas de calor, la subida del nivel del mar o las inundaciones. Segun la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, ya es casi seguro que en uno de los próximos cinco años el planeta alcance por primera vez un calentamiento global de 1,5 °C sobre la época preindustrial. La probabilidad de que ocurra es del 80%.

«Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta», dijo ayer el secretario general de la ONU. António Guterres. «La batalia para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados se ganará o se perderá en la decada de 2020». El umbral del grado y medio de calentamiento es una marca especialmente simbolica. Se considera que a partir de este limite se multiplican los efectos del cambio climatico, en forma de olas de calor, aumento del nivel del mar o lluvias torrenciales, aunque para ello es necesario cruzarlo de forma 'estable' durante décadas, no solo un año. En 2015 la comunidad internacional se comprometió en Paris a intentar mantener el planeta lo más cerca de este limite.

Pese al compromiso, año a año las probabilidades de cruzar el umbral han ido creciendo, al igual que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En 2015, la OMM estimaba que la probabilidad de alcanzar el grado y medio de calentamiento en el siguiente lustro era nula. Ahora, la agencia estima que hay una probabilidad del

86% de que al menos un ano entre 2024 y 2028 establezca un nuevo récord de temperatura, superando a 2023, que actualmente es el ano más cálido con 1,45°

En realidad, los ultimos 12 meses, desde junio de 2023 hasta este mayo, el planeta ha batido records mes tras mes. De media, el planeta ha estado a 1,63º en este periodo, ante la mezcla de cambio climático y el fenomeno natural de El Niño, según Copernicus.

En su discurso, Guterres apuntó a las compañías de combustibles fosiles como los «padrinos del caos climático» y abogo por prohibir su publicidad, al igual que se hizo con las tabacaleras. «Muchos en la industria de los combustibles fosiles han hecho un descarado ecopostureo, incluso cuando a la vez trataban de retrasar la acción climática con lobby y con campañas publicitarias», criticó.



# Elon Musk lanzará de nuevo su cohete Starship hoy

Sin haber pasado la resaca del exito del lanzamiento de la Starliner de Boeing y con la nave aún de camino a la Estacion Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en ingles), los aficionados a los lanzamientos espaciales podrán volver a disfrutar de un nuevo espectáculo hoy: el cuarto despegue de Starship, el megacohete con el que SpaceX, principal competidora de Boeing como contratista de la NASA, quiere llevar a las proximas tripulaciones humanas a la Luna primero, a Marte despues.

El despegue se prevé a partir de las 14.00 (hora española).

La nave Starliner despegando sobre el cohete Atlas V // AFP

# A la tercera va la vencida: Boeing lanza con éxito su primera nave tripulada con dos astronautas

 Starliner llegará esta tarde a la Estación Espacial Internacional

PATRICIA BIOSCA MADRID

Por fin. Tras anos de retrasos, Starliner. la nave de Boeing pensada para ser el próximo 'taxi espacial' de los astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), puso ayer rumbo más allá de nuestro planeta por primera vez con tripulación a bordo. Una prueba que ha costado tres intentos, mucho trabajo frenético en el ultimo mes y una ingente cantidad de dinero invertida durante más de una decada por la agencia espacial estadounidense en el proyecto del gigante aeroespacial sobre el que más de una vez han planeado rumores de cancelación

Puntual, la Starliner emprendió su viaje sobre el cohete Atlas V a las 10.51 hora local de Cabo Cañaveral, en Flonda (16.51 en España), tal y como estaba previsto. Sin contratiempos, con un despegue que puede considerarse perfecto, la nave ponia rumbo a su destino: la ISS. «El equipo de Starliner ha demostrado perseverancia, algo que tiene en común con la NASA –afirmó en la rueda de prensa posterior Bill Nelson, administrador de la agencia espacial estadounidense—. Ahora es el momento



Sunita Williams y Butch Wilmore, la tripulación de la Starliner AFP

de que los astronautas hagan lo que mejor saben hacer: son pilotos de pruebas, y eso harán en los proximos dias»

Porque la idea es que a continuación la primera tripulacion de la Starliner, formada por los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams, ambos expilotos de pruebas de la Marina de los EE UU., pasen las 25 horas de camino probando sus sistemas y pilotándola de forma manual. Cuando lleguen a la ISS -hoy a las 18.15 hora española-, la nave se acoplará de forma autonoma. A partir de aqui, los astronautas permaneceran allí al menos hasta el día 14 realizando pruebas en el entorno espacial y ayudando en tareas de la ISS. El regreso también se hará en parte pilotado por los astronautas, quienes aternizarán en White Sands Missile Range, en Nuevo México.

Aunque es la primera vez que Starliner viaja con tripulación, la nave ya ha estado en el espacio en dos ocasiones, una en 2019 y otra en 2022.

# Una inversión millonaria

Starliner no ha salido precisamente 'barata' a la NASA. A principios de 2010 le otorgó a Boeing 18 millones de dolares (16,5 millones de euros) para el desarrollo preliminar de una futura nave que transportara a los astronautas americanos a la ISS y dejar de depender de las Soyuz rusas, las únicas con capacidad para alojar tripulaciones. Durante una segunda fase, la agencia espacial estadounidense financió con otros 93 mí-

llones de dolares (85 millones de euros) el mismo proyecto. Ya en 2012, se anunció una nueva adjudicación por valor de 460 millones de dólares (423 millones de euros)

La confianza en la nave de Boeing era tal que en 2014 la NASA seleccionó al vehículo de Boeing como principal beneficiario del programa Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), recibiendo 4.200 millones de dolares (algo más de 3.900 millones de euros). El montante era el doble de lo que la agencia le otorgó a SpaceX, segunda adjudicataria del contrato, que consiguió 2.600 millones de dolares (2.400 millones de euros).

Aunque al principio la reputación y la experiencia de Boeing pesaba más que el arrojo y la ambición de SpaceX, dado los éxitos de la compañía de Elon Musk primero con los pioneros cohetes reutilizables Falcon y después con la nave espacial Crew Dragon, han cambiado las tornas, ahora la empresa de Musk es la principal contratista de la NASA

El propio Musk fue uno de los primeros en felicitar a través de las redes sociales al equipo de Boeing, «¡Enhorabuena por el lanzamiento exitoso!», escribia a través de X. «Hemos recibido muchas felicitaciones y mensajes de apoyo, incluidas de la comunidad de SpaceX», afirmó Mark Nappi, vicepresidente de Boeing y director del programa de tripulación comercial de la comparita aeroespacial. «Esto no es una competicion. Es algo que la NASA tenía planeado hace tiempo. Es algo bueno para todo el país», indicaba ante los periodistas al ser preguntado por la rivalidad entre su compañía y la de Musk.

Como bien recalcaron tanto desde la NASA como desde Boeing, el despegue solo ha sido el primer paso de un test largo, que abrira la puerta a que, por primera vez, un país cuente con dos vehículos propios para alcanzar y explorar el espacio.

# «La gran contribución de internet es llevar el porno a los hogares»

# **Terry Hayes**

Escritor

El exitoso escritor. guionista de películas como 'Mad Max 2' o 'Calma total', publica 'El año de la langosta', su segunda novela

**TUCÍA CABANELAS** MADRID

erry Hayes (Reino Unido, 1951) habla como escribe, sentado, manejando el tiempo, con calma. Despacio, largo y tendido. Pum, pum, pum. Golpeando con el dedo indice la mesa, midiendo el rit mo, tomándole el pulso a las palabras que dice. Gesticula, entrecierra los ojos y rie. Y cuando le sobreviene una ocurrencia, que son muchas, se echa hacia atrás, levanta las manos y estira las palmas, como si quisiera disfrutar de su genialidad en primera línea.

Hayes, corresponsal político y pemodista de investigación en su juventud, jubilado guionista de Hollywood y escritor de éxito ahora en su retiro, publica 'El año de la langosta' (Planeta Internacional), su segunda novela después del fenómeno con el que de butó en 'Soy Pilgrim', con más de cinco millones de ejemplares vendidos Un thriller de espionaje al más puro estilo John Le Carré, a quien considera «brillante» y en cuyas obras, «de enorme inteligencia», lee una melancolía propia de quienes han experimentado un fracaso, motivo por el que, dice, no ha triunfado tanto en Estados Unidos, «donde el éxito lo dan los relatos de victorias, de imperios crecientes, cuando eso ya terminó»

«Siempre he querido ser escritor Esa ha sido mi ambición desde que era un niño», dice durante la entrevista A veces los sueños llevan su tiempo. como sus libros, siempre por encima de las 800 paginas. En época de TikTok. donde todo es rápido y al momento, Terry Hayes es un especimen de museo. Pero él no lo ve así, claro, «TikTok no es el problema sino el síntoma de un deseo del publico de recibir material que sea de interés y que le resulte estimulante», explica, después de ir y volver al tema. El, revela, pretende algo que no consigue la red social, que la gente quiera leer un par de paginas antes de dormir y, cuando se den cuenta, sean las seis de la mañana. Los lectores estarán enfadados, sugiere, pero el será «tremendamente feliz» por lo conseguido. «No es que la gente no quiera un libro largo, es que nadie quie-



re un libro aburrido. Estoy escribiendo 'Soy Pilgrim 2' y me digo que me bastaran 300 páginas [hace el gesto de que se dispara en la cabezaj. ¡Eso no va a suceder'», rie

### Un Hollywood problemático

Debutó como guionista en los ochenta y, reconoce, no le gustó todo lo que sí conquistó al Nuevo Hollywood. «Era un sitio problematico, habia muchisimas drogas, muchisima prostitución. demasiado dinero», recuerda. «Me pagaban muy bien por las películas, pero no me satisfacía mi trabajo. No me atrata ese Hollywood. Me sedujeron los coches rapidos y las casas hermosas, pero cambié, me hice más viejo, volví a la que siempre había sido mi ambición: escribir una novela. Y fue muy bien recibida, por el

publico y la crítica. Soy muy afortunado, no es que ahora haya mucha demanda de viejos hombres blancos en Hollywood», bromea.

En su época en Los Angeles, Hayes escribió los guiones de 'Desde el infierno'. Limite vertical' o 'Calma

pesimista con la humanidad» total, con Nicole Kidman. Pero fue su primer trabajo, con George Miller y Mel Gibson en 'Mad Max 2: El guerrero de la carretera' -con quien repitió en 'Mad Max 3: Más allá de la cupula

del trueno'-, el que siempre le «persi

gue», «Nos espera un futuro peor que

Una distopia muy real

«Nos espera un futuro

peor que el de 'Mad

Max'; soy bastante

el de 'Mad Max' La gripe aviar podria dejar la pandemia del Covid en un resfriado menor: nadie sabe explicar qué es la inteligencia artificial, pero nos dicen que puede reemplazar o dañar al ser humano. Los expertos cuentan que no, ¿pero podemos confiar en

> 'ELANO DE LA LANGOSTA'

De Terry Hayes, Ed. Planeta Internacional, 23,90 euros

unos expertos que decian que internet iba a aumentar el nivel educativo en el mundo? La gran contribución de internet ha sido acercar la pornografia a nuestros hogares. Y mira Gaza, con millones de desplazados que no son ni siquiera combatientes, una población al borde de la hambruna. Soy bastante pesimista con la humanidad Imaginar un futuro con pandillas callejeras de hombres vestidos de cuero y motos, como en la pelicula, seria la menor de nuestras preocupaciones», sentencia Hayes.

El panorama no mejora en sus novelas. En 'El año de la langosta', destierra a su espía de la ClA a algunas de las zonas más peligrosas del planeta. La novela viaja a Pakistán, Irán y Afganistán; a Washington, Nueva York y Rusia. El lector conocerá los entresijos del mundo a traves de Kane, el protagonista, y de paso se llevará una lección de geopolítica de un impecable observador de la realidad actual

### «Países estúpidos»

«Es muy facil decir que existen potencias de enorme inteligencia y maldad como Estados Unidos, Rusia, China o Corea del Norte. Yo creo que buscan oportunidades y hay otros países lo suficientemente estúpidos para no oponerse a su influencia, como algunas naciones africanas tremendamente corruptas. Siempre se necesita a dos actores para crear la tragedia perfecta, y estoy plenamente de acuerdo con la dedicatoria que aparece al principio del libro: 'Hemos encontrado al enemigo, somos nosotros'. Así lo veo, el enemigo somos nosotros», repite el escritor, que no es que se inspire en la realidad, sino en la estupidez humana. «Tal vez la realidad y la estupidez humana sean lo mismo», concede. después de soltar una carcajada

El escritor, a pesar de hacer caja con la ficción, no confía en los poderes en la sombra ni en los villanos que se pasan el dia en una silla acariciando gatitos y amenazando con pulsar un botón rojo. «No es que haya una gran conspiración detrás, es solo que el mundo está lleno de vulnerabilidades psicológicas, de deseo de poder, de influencia. No hay un bunker secreto donde Putin, los chinos y el doctor No juegan a James Bond para explotar el desastre del mundo», se jacta

Terry Hayes renegó de Hollywood mudándose a Nueva York, luego a Florida y finalmente instalandose en Irianda. Huyó lo más lejos posible de las cámaras sin reparar en que él era la cámara. A pesar de estar centrado en su faceta como escritor de éxito, su pensamiento vuelve una y otra vez al cine. Dice que ya no se hacen buenas películas. pero menciona varias veces à 'Oppenheimer' como ejemplo de virtuosismo: «El problema con las películas es que tienen mucho ruido y explosiones y, sin embargo, resultan aburridas. La de 'Oppenheimer' solo tiene una explosión, pero es absolutamente fascinante»

Luego gira la conversación a 'Napoléon, un ejemplo de todo lo contrario: «Aburridisima, una pelicula que dormiría a cualquiera». Todo para explicar la clave del éxito, que tantos escurren pero Hayes no duda en señalar incluso sin que se le pida. «'Napoleon' está contada de forma antiquísima, la estructura de la película de Ridiey Scott es lineal: esto pasó, esto pasó y esto pasó. Boom, boom, boom; la audacia de Christopher Nolan fue crear un relato que tenia al público preguntándose constantemente qué iba a pasar después. Me recuerda a Picasso, capaz de coger elementos convencionales, reordenarlos y generar un producto totalmente nuevo». O. como expresó el malagueño, «los grandes artistas copian, los genios roban»

Termina la charla, larga, divertida, pero Terry Hayes tiene ganas de más. «¿No me preguntas por Nicole Kidman?». Le mandan levantarse para la foto, pone morros y susurra: «Dicen que los españoles sois geniales, pero es mentira». Y se despide con un estruendo. No de bombas, que ya hay muchas en la realidad, en las películas y en sus libros, sino de risa



El escritor francés Albert Camus // Abo

# Medio millón de euros por el manuscrito que Camus firmó durante la ocupación nazi

Dos años después de lanzar 'El extranjero', trató de «colar» el texto para ganar dinero

JUAN PEDRO QUINONERO CORRESPONSAL EN PARÍS

Un manuscrito de 'El extranjero', la primera novela de Albert Camus, dos años posterior a la publicación del manuscrito original, ha sido vendida en subasta publica por 500.000 euros, cifra relativamente más baja de lo esperado.

La casa de subastas Tajan habían estimado que ese manuscrito podria venderse entre 500 000 y 800.000 euros Poco antes de las cuatro de la tarde de este miercoles, la subasta comenzó por 400 euros. En menos de diez minutos, un comprador anónimo, en principio, ofreció por teléfono la cifra final. No hubo puja superior

Así terminaba, provisionalmente, la historia de un manuscrito con el que Camus esperaba ganar algun dinero, vendiendolo personalmente a algun co-leccionista, entre los muchos que apa-

recieron en la Francia ocupada por las tropas nazas, esperando hacer «negocios artísticos»

'El extranjero' se terminó de imprimir del 21 de abril de 1942, durante uno de los años mas negros de la Ocupación alemana. Gallimard, su editor parisino, decidio hacer una primera edición de 4.400 ejemplares. 4.000 para la venta y 400 para regalar a la

prensa, sedienta de novedades incluso sometidas a la censura militar nazi.

La ocupación de la capital francesa por los nazis duró hasta el 25 de agosto de 1944. Entre 1940 y 1944, un pequeno grupo de editores decidieron entrar en resistencia contra el invasor. Fue el caso de Editions de Minuit, que publicó durante la ocupación, al margen de la Ley, una novela célebre, 'El silencio del mar', de Vercors, seudónimo de Jean Bruller. Existe una legendaria versión cinematográfica de ese libro, filmada por Jean-Pierre Melville. La gran mayoria de los editores pansinos, por el con-

La casa de subastas Tajan había estimado que ese manuscrito podría venderse entre 500.000 y 800.000 euros

trario, aceptaron sumisos la ocupación, sometiendose a la censura militar nazi. Gallimard incluso incrementó su implantación libresca.

Las ventas de 'El extranjero' y el éxito de 'El malentendido', interpretada por Maria Casares, con quien Camus sostenia una de sus apasionadas historias de amor, fuera del matrimonio, no satisfacian plenamente todas las necesidades financieras del escritor, que debia sostener a su familia y los gastos del cuidado de su tuberculosis.

### Necesidades económicas

Alguien, si no fue él mismo, tuvo la idea de escribir un nuevo y segundo manuscrito de 'El extranjero' para venderlo a un coleccionista. Durante la ocupacion había florecido un gran mercado de obras de arte, joyas y manuscritos. Grandes escritores, como Louis Aragon, Jean Giono y Jacques Prevert, pusieron a la venta algunos de sus manuscritos

Desde hace años, no era un secreto que Camus habia copiado, a mano, siguiendo el dictado de Josette Cloris, amante de André Malraux, una segunda copia de 'El extranjero', en 1944, dos años después de publicada la primera edicion

Francine Camus (Faure, de soltera), esposa y madre de los dos hijos del escritor, gemelos, Catherine y Jean, declaró hace muchos años: «Albert reescri-

bió el manuscrito de su novela para

satisfacer sus necesidades de joven escritor». Catherine Camus, hija, también certificó, en su día, la autoria del segundo y «falso» manuscrito: «No solamente ese documento está escrito de su puño y letra. Camus deseó darle la apariencia de más autentico. Robert Gallimard llegó a decirme que Camus había pisoteado el segundo manuscrito para darle un aire algo más viejo».

Tras el éxito de 'El extranjero' y el estreno

de El malentendido', los ingresos económicos de Camus, en el París ocupado de 1943, eran aproximadamente estos: 2.500 francos mensuales por derechos de autor; y 4.000 euros mensuales como lector de Gallimard. Cifra quiza coqueta, pero quiza insuficiente para el escritor

¿Cuanto dinero hubiera podido conseguir el escritor de llegar a vender él mismo, en su dia, el manuscrito concebido para ganar algun dinero? Ochenta años más tarde, el comprador en subasta pública del manuscrito ha aceptado pagar 500.000 euros.



Portada de 'El extranjero', del que Gallimard imprimió 4.400 libros en 1942 // ABC

S CULTURA ABC



El violinista cordobés Paco Montalvo durante una actuación de su gira 'Grandes clásicos 2.0' // ARC

# «Muchos me dicen que cuando toco parece que el violín canta»

# Paco Montalvo

Violinista

El artista llega a Córdoba este sábado para poner el broche a su gira, tras 7 años sin actuar en su ciudad

#### DAVINIA DELGADO CÓRDOBA

El flamenco tiene muchas voces, pero hasta que Paco Montalvo (Córdoba, 1992) no 'desenfundó' su arco nadie habia logrado que el violin 'cantase' este idioma universal. Considerado el mejor violinista en España y uno de los más destacados a nivel mundial, el joven artista despunta como fenómeno musical con un estilo propio que desborda cada una de sus actuaciones.

Este próximo sábado, Paco Montalvo llega al Teatro de la Axerquía de Córdoba para cerrar su gira 'Grandes clásicos 2.0', con la que ha recorrido las principales ciudades de la geografia española y algunos escenarios de otros países.

-Vuelve a actuar ante el publico cordobes después de siete años sin dar un concierto aquí. ¿Qué significa para usted poner el broche a su gira en su ciudad natal?

-- Una ilusión muy grande. Llevo muchos años, siete, sin tocar en Córdoba y tengo la fecha marcada en el calendario como una cita muy importante. Como cordobés, le puedo decir que no hay nada más bonito que poder actuar aquí. Mi ausencia no ha sido por gusto, he intentado hacer lo imposible, pero ha sido complicado. Tengo que dar las gracias al alcalde, José María Bellido, y al coordinador general de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, por su apoyo e interes en que pueda estar este sabado en el Teatro de la Axerquía.

-¿Cómo será el espectáculo que trae a Cordoba?

-Vamos a liar una buena en la Axerquía. Llegamos con el equipo al completo y el concierto va a estar cargado de sorpresas, artistas invitados y todas las ganas del mundo. Lo hemos preparado para que sea un concierto increible. Y este espectáculo arrancará de una forma especial: después de darle muchas vueltas, he decidido que voy a comenzar con una rumba, 'Calleja del pañuelo', que compuse en honor a Córdoba

-¿'Grandes clásicos 2.0' le ha llevado por Barcelona, Milán, el Teatro Cervantes de Málaga, la Cartuja de Sevilla, El Teatro Real de Madrid... ¿Como está siendo la gira?

—Apasionante. He pasado por algunos de los mejores teatros de España, también de fuera. El concierto en el Teatro Real de Madrid fue un sueño cumplido; no me han aplaudido más en toda mi vida, con el publico durante muchos minutos en pie. Fue una noche increible. De Malaga y Se-

villa también me llevo momentos para el recuerdo. La verdad es que está siendo un año muy bonito, con casi todos los teatros llenos.

## **Proyectos**

-¿Cómo se ileva esa carga de conciertos y viajes?

-No le voy a engañar si le digo que no he vivido momentos complicados, pero llevo muchos años de esta manera y si dejara de hacer esto lo echaria en falta. Ahora mismo no cambiaría mi vida por nada porque me llena muchisimo subir al escenario, disfrutar con todo el equipo y, sobre todo, hacer que la gente vuelva a su casa llena de música

-¿Saldrá algún disco de esta gira? ¿Qué proyectos tiene en mente?

-Sé que algunos de los conciertos se han grabado. Ya se verá lo que sale, no sé si un disco completo, pero algo se podrá sacar seguro. En cuanto a mis proyectos, estoy trabajando desde hace tiempo en un nuevo disco. Si todo sigue su curso, podrá ver la luz el año que viene

-¿El violin le 'corre' por las venas.



«Vamos a liar una buena en la Axerquía; traemos sorpresas, artistas invitados y todas las ganas del mundo» Su padre tocaba este instrumento, pero, ¿y el flamenco? ¿De donde le viene a Paco Montalvo el interés por este género?

En primer lugar, siendo de Córdoba es difícil no toparse con una guitarra, un cantaor o un cajón; forma parte de nuestra cultura. Yo escuchaba flamenco con mi abuela en su casa, a Paco de Lucía, sobre todo. También en una de la casa de mis padres, justo a 15 metros, había una peña flamenca. El flamenco ha sido para mí un sueño siempre. Mi carrera fue clásica en mis inicios, pero siempre tuve la ilusión de hacer flamenco por haberlo escuchado y sentido.

–¿Cómo 'cala' el violín flamenco en el publico?

-Le llega mucho. Hay gente que me dice que el violin parece que está cantando, 'entonando' melodias y letras populares del flamenco, que unido a su virtuosismo único resulta impactante. Y lo es más con todo el cuadro flamenco completo. Este año he introducido el contrabajo como acompañamiento. El baile tampoco falta en mi espectáculo.

—¿Entonces, ¿violin clasico o flamenco?

—Ahora mismo, estoy completamente entregado al violín fiamenco, pero no he abandonado el clásico. De hecho, este espectáculo es especial por eso, le das la vuelta a grandes compositores como Albéniz, Tárrega, Granados; y además de piezas clásicas recojo otras flamencas, tanguillos de Cádiz, alegrias, bulerías... A todo ello se suman otros géneros como el tango y el bolero.

-¿Ha pensado en adentrarse en otros estilos?

—Si, claro que sí, y mi intencion es seguir evolucionando, sin romper el camino que he iniciado, pero probando nuevos sonidos y ritmos. ABC JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024

# Luis Flores será el nuevo gerente del Instituto de Artes Escénicas

 El Ayuntamiento busca incorporar a un profesional con amplia experiencia en la gestión cultural

L, MIRANDA CÓRDOBA

El fin de la internidad en el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba podría estar tocando a su fin. El Ayuntamiento ya tiene a la persona que, con bastante probabilidad, estará al frente en los próximos tiempos. Su nombre es Luis Flores y ahora trabaja en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, una entidad autonómica que agrupa a varias más.

ABC pudo confirmar que el Gobierno municipal ha optado por él y sólo
faltaría su aprobación en la Junta de
Gobierno Local para que el nombramiento sea efectivo. No se ha optado
por un procedimiento abierto, como
en la ocasión anterior

Luis Flores llegana a los teatros públicos de Córdoba con un amplio curriculum en gestión cultural. Es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, experto en Gestión de Fundaciones, ONG y Asociaciones sin Ánimo de Lucro y Master en Turismo Cultural, entre otras titulaciones y cursos a lo largo de los años.

# De la docencia a la cultura

Fue becano y profesor colaborador en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide y desde hace 18 años, como técnico superior en Musica y Artes Escénicas, trabaja en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en concreto en la Red Andaluza de Teatros Publicos, se-



Luis Flores, en su visita a la exposicion 'Cambio de era' // ABC

gun consta en su perfil de la red Linkedin

Su perfil, con un profundo conocimiento de la musica y del teatro, está próximo, entonces, a lo que busca el Ayuntamiento para hacerse cargo del IMAE, que en los últimos tiempos ha atravesado tiempos convulsos. Tras la muerte del anterior gerente, Juan Carlos Limia, en enero de 2023, se convocó un concurso para elegir al nuevo.

Lo ganó, entre una veintena de aspirantes, Carlos Aladro, que comenzó a comienzos del otoño, pero apenas duró cinco meses. En febrero de este año 2024 el Gobierno municipal decidió destituirlo por «pérdida de confianza», a la que no serian ajenos problemas con los trabajadores casi desde el comienzo.

Aladro contestó denunciando que habia una estructura propia de los años 80, y por lo tanto también una resistencia notable a un proyecto planteado por un director «con experiencia nacional e internacional». El caso es que Juan Miguel Moreno Calderón, coordinador de Politicas Culturales, asumió sus funciones de forma interina

La etapa podría terminar en breve con el nombramiento efectivo de Luis Flores, cuya experiencia en la gestión cultural, en el campo de la musica y el teatro lo harian apropiado para el cargo, segun el criterio del Gobierno municipal.

#### .

**PROGRAMACIÓN** 

# El Palacio de Viana acogerá obras de teatro los viernes de julio

L. M. CÓRDOBA

El calor de las noches de verano en Córdoba tiene en el Palacio de Viana el antidoto de la cultura y la creatividad. Como cada mes de julio, la Fundación Cajasur ha preparado el ciclo Viana a Escena, en que habrá cuatro representaciones teatrales, a cargo de grupos y autores de Córdoba, para deleitar a los espectadores.

Como explicó el director de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo, será en los cuatro viernes del mes y comenzará el dia 5 con la obra 'Trágicas!!!!, en que la compañia Cinco Mujeres y Punto desarrollará un texto de Máximo Ortega. Como todas las demás, comenzará a las 22 00 horas en el Patio de las Columnas y las entradas costarán diez euros.

El autor explicó que es una obra en clave feminista y cómica en que Julieta Capuleto, Helena de Troya, Celestina y Anastasia (de '50 sombras de Grey') se encuentran en la consulta de un ginecólogo y hablan sobre sus vidas y su relación con el mundo. El dia 12 la propuesta se titulará '¿A que no

te lo esperabas?', un texto en clave de comedia con toques del absurdo, pero también con algo de compromiso social, puesto en escena por Maroma Teatro. Es la historia de una mujer cuyo marido está en coma y ve aparecer por el hospital a parientes algo estrambóticos. La Vidriera será la encargada de la función del dia 19 de julio, titulada 'El sonido de Babilonia' y con carácter de teatro musical. Su protagonista es Federico Garcia Lorca, que entre 1929 y 1930 vivió en Nueva York y quedó fascinado por su encuentro con la música negra.

Se cerrará el ciclo el dia 26 con 'Las cuatro estaciones', una propuesta de la compañía Antea Teatro en que se relata la vida de una pareja, desde que se enamoran cuando son adolescentes hasta la ancianidad.

TEATRO POPULAR

# 'Fuenteovejuna' volverá a representarse por los vecinos del 21 al 25 de agosto

S. L. CORDOBA

El municipio de Fuente Obejuna se prepara para acoger la representación de 'Fuenteovejuna', una de las obras cumbre de Lope de Vega. Se trata de una «propuesta cultural muy esperada por el público de nuestra provincia que, bajo la dirección de Monica Mayén, se escenificará del 21 al 25 de agosto», como explicó el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes.

Fuentes insistió en que 'Fuenteovejuna' «conlleva el fondo espiritual de todo un pueblo, de 1.200 personas, que durante cinco días transforman los principales enclaves de su localidad en escenario; de ahí la importancia de que esta institución provincial se sume al esfuerzo para mantener esta propuesta».

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, agradeció «el posicionamiento de la institución provincial que en esta ocasión incrementa su aportación, hasta alcanzar los 50.000 euros, una cantidad importante del presupuesto total de 200.000 euros» El escenario volverá a ser la plaza de Lope de Vega.

La directora de esta edición del montaje, Monica Mayén, afirmó que «se trata de un importante proyecto personal al que me enfrento con la necesidad de poner en valor el propio hecho de la representatividad de la obra». Mayén insistió en que su objetivo «no es otro que dar protagonismo a los vecinos que hacen posible que este proyecto salga adelante, y lo haga con una calidad y puesta en escena excepcional».

# La fuerza de Laurencia

«Del mismo modo, esta adaptación pretende visibilizar el personaje femenino, la fuerza, valentía y arrojo de Laurencia, y es algo que se evidenciará en la propuesta de representación», continuó Mayén.

Será la ocasión para asomarse a la obra, escrita entre 1612 y 1614, en que Lope de Vega contó la historia real de cómo el pueblo hoy llamado Fuente Obejuna se levantó contra los abusos del comendador, al que dan muerte. Luego todos se inculpan y evitan una condena para alguien en particular. «¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor», son versos muy conocidos.

La directora de Fuenteovejuna 2024 resaltó que se recupera la escenografia de los años 1992 y 1994 y la musica vendrá de la mano de Javier Sepulveda. Las entradas estarán disponibles durante junio a través de la página web del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

# Por el Rey y por España: la faena más sentida y solemne

▶ Paco Ureña da la única vuelta al ruedo en una exigente corrida de Victorino, a la que se le hizo casi todo al revés

#### ELRIA DE SAN ISIDRO

#### MONUMENTAL DE LAS VENTAS

Miércoles, 5 de junio. Vigésima tercera de feria. Corrida de la Prensa, 'No hay billetes'. Toros de Victorino Martin, serios y muy bien presentados, exigentes, sin terminar de entregarse; muy encastado el 2º

PACO UREÑA, de rosa y oro: dos pinchazos, estocada desprendida atravesada y nueve descabellos (silencio tras dos avisos); estocada corta (petición y vuelta al ruedo tras aviso); pinchazo, media atravesadísima, estocada corta baja muy atravesada (silencio trasa aviso).

BORJA JIMENEZ, de verde y oro: pinchazo, media tendida y ocho descabellos (silencio tras aviso); estocada desprendida y descabello (silencio); estocada corta (silencio)

**ROSARIO PÉREZ** MADRID

nsordecedora la ovación cuando Felipe VI apareció en el Palco Real para presidir la Corrida de la Prensa, que acabó el papel en una nueva bofetada al Ministerio de la Censura. Un aplauso espontáneo, sincero y sentido del pueblo venteño, que acudió en masa y colgó el undécimo 'No hay billetes' de la feria. Más de veintitrés mil gargantas se unirian en un coro de vítores al Rey y a España a lo largo del festejo, que arrancó con el Himno Nacional. Fue la faena más solemne, la de la unidad nacional, con el sol y la sombra emocionados, mientras el Monarca correspondia con un gesto de agradecimiento. Un baño de cariño y de multitudes que jamas se llevará Urtasun, el ministro que no respeta la Cultura ni a sus artistas

En los toros de la A Coronada depositaba su fe la aficion para que levantase el vuelo de un San Isidro que en lo artístico no remonta. Qué seriedad trata la corrida de Las Tiesas de Santa María, completamente cinqueña, cárdena y entrepelada. Un runrún de expectación brotaba cada vez que uno de los grises aparecía por chiqueros con todo su trapio a cuestas. Caras de rabia y decepción cuando iban al peto, donde no pudieron hacerles las cosas peor. Aunque la bravura categónica de los grandes victorinos no apareció y fue una dura y exigente corrida, qué manera de cargarse varios ejemplares en varas y en la lidia. Vaya cuadrilla! Todo (o casi) al revés. Y con las faenas en el tercio, menos una...



Hubo un toro de abrumadora casta. precisamente al que, tal vez, le faltó un puyacito más para atemperarse. Fue el segundo, Garañuelo de nombre, en el que sonaron lo primeros oles en las decididas veronicas de Borja Jiménez, con este numero 78 descolgando su generoso cuello y con el hocipo por delante Dos leños de pavor lucía, con esa fiera embestida. Se presentía un toma y daca antes del brindis del torero de Espartinas al Rey: «Majestad, va por usted, por la tauromaguia, por la Monarquia y por España. Gracias por apoyar la cultura de la tauromaquia». Trepó la ovación hasta el Palco, entre los aplausos de Planas, Ayuso y Maria Rey, a la vera de Don Felipe. Más retirado andaba Francisco Rivera Ordonez, lo que no se entendia siendo el asesor artístico. Seguramen-

## DON FELIPE PRESIDE LA **CORRIDA DE LA PRENSA**

La plaza se puso en pie para escuchar el Himno Nacional y recibir a Don Felipe, acompañado en el Palco Real por Isabel Diaz Ayuso, Luis Planas, Maria Rey y Rivera Ordonez, como asesor artistico. // DESAM BERNARDO

te Paquirn tratana de explicarle al Monarca la dificultad de encauzar y dominar esas embestidas de desbordante casta. Porque Garanuelo hubiese desbordado a escalafon y medio y, también, desbordó a Jiménez. Hizo un esfuezo tremendo el seviliano, el espada al que le falta una cita isidril para cambiar la moneda, pero la sensación es que no termino de gobernar al victorino. Pese

a su humillación, el toro se revolvía con pezuñas de pólvora, con un carbón que asustaba. Cortas tenían que ser las series, series de pasar un mal trago. Innegable el ménto de aguantar ahí y de plantearle batalla, mientras se veía obligado a perder pasos con un toro que pedia el carné, con el que era imposible dormirse en los laureles, con esa forma de ganar la acción. Fue una faena de máxima intensidad, con la plaza en tensión. Y fue un toro más de público y ganadero que de torero: la gente, cómo no, se posicionó con Garañuelo, al que despidieron en el arrastre en medio de una ovación. Porque ese victorino, con todas sus dificultades, es de los que esconden premio en la capital si uno se aleja de los cauces modernos del toreo.

Sin opciones con el cuarto, Borja cerró la tarde con un toro prometedor, con unas serias hechuras y una forma de colocar la cara que anunciaba la locura. Nunca llegaria: se lo cargaron en el peto y entre todos no pudieron dar más capotazos. Total, que Misterioso no desarrolló lo apuntado en las telas y Jiménez tampoco dio el paso adelante de verdad. Mañana tiene su último cartucho.

Lo mas sincero nació de las muñecas de Paco Ureña, que dio la única vuelta al ruedo tras una fulminante estocada al Japonés tercero, con esos ojos de sapo y esas imponentes velas. Encampanado, mucho se lo pensó en banderillas. Mejor embroque que finales -tónica del conjunto- tuvo Japonés, en el que el de Lorca firmó los pasajes más desnudos y apasionados. Mediada la labor, dibujó la tanda más dominadora, con el sol volcado. En una tarde en la que todas las faenas transcurrieron en el tercio, sólo el murciano tuvo la listeza de sacar a los medios al desentendido quinto hasta extraerle mentonos pases. Demasiado alargó sus faenas y llegó a sumar cuatro avisos, dos en el complicado primero, un toro duro que no humillaba y no pasaba. Para el Rey fue el brindis: «Va por usted y por España, que la defienda como necesitamos en la actualidad». Y entre «¡vivas!» despidieron a Su Majestad, que se llevó las grandes ovaciones de la tarde en el paseillo más sentido y solemne.



Paco Ureña, en un natural al tercer toro, Japonés, con el que dio una vuelta al ruedo // DE SAN BERNARDO

# Suspenden la corrida Goyesca por el mal estado de la plaza de toros de Ronda

 Un informe técnico avisa del peligro para la seguridad de los asistentes

JESUS BAYORT SEVILLA

No habrá toros este año en Ronda, pese a que Francisco Rivera ya anunció hace dos meses el cartel de la Corrida Goyesca - Diego Ventura, Morante de la Puebla, Talavante y Daniel Luque, con toros de Santiago Domecq- y preten día organizar un festival con figuras retiradas dentro del marco de la Feria Taurina Pedro Romero. El teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, Rafael Atienza, anunció ayer que debido a unos problemas de seguridad del coso se ven

obligados a suspender todas las citas taurinas del ciclo.

Según Rafael Atienza, «la plaza de toros de Ronda presenta una edificación extremadamente sensible, especialmente debido a la falta de cimentación. A lo largo de los años, la plaza ha requerido numerosas obras de mantenimiento y consolidación para asegurar su estabilidad». Tras realizar un reciente estudio con «mediciones de vibración ambiental mediante acelerometros sismicos, analisis modal experimental sobre las columnas, y un escaneo tridimensional completo de la estructura», se concluyó el peligroso estado de seguridad del coso

La Real Maestranza de Caballeria de Ronda recibió el informe el pasado 30 de mayo y «ante esta situación, y priorizando la segundad de todos los asistentes, la Junta de Gobierno de la Maestranza decidió por unanimidad



Los problemas de seguridad impiden hacer la Goyesca en Ronda RALL DOBLADO

suspender preventivamente los eventos que implican el lleno de la plaza»

Rafael Atienza ha lamentado que esta situación coincida con el veinticinco aniversario de la muerte de An-

Rafael Atienza destaca que la «falta de cimentación» hace de la plaza de toros de Ronda «una edificación extremadamente sensible» tonio Ordoñez y el cuarenta aniversario de la muerte de Francisco Rivera
'Paquirri'. «Habiamos preparado una
sene de actos en homenaje a estos dos
grandes toreros, que lamentablemente deberan ser pospuestos. Sin embargo, quiero enfatizar que esta cancelación es solo un aplazamiento. Seguimos comprometidos a garantizar que
el próximo año y los años sucesivos
podamos celebrar todos los festejos
de la Feria de Pedro Romero con la segundad y esplendor que merecen»



# CARTELERA

## CÓRDOBA

## CINES AXION CORDOBA

Avenida dei Arcangel S, N. Web www.cinesoxaan.com

Amagos imaginarios, 18 10 20 20 Arthur 20:40 22:40 Back to Black 17:30 19:50 22-10 Calladita, 20.20 El especialista. 22.20 El exorcismo de Georgetown, 18.40 20.30 22.50. El reino del planeta de los simuos. 15 00 - 20 10 | 22,20 Furiosa. De la saga Mad Max. 17:50 - 20:00 | 22:30 | Garfield, La pelicula, Ik.00 20.30 lris. IS3d 2240 La familia Benetón, 1740 La mujer dormida, 20.30 22.30. Pandilla al rescate 18/20 Tarot 19/25 21:15 23:00 Tatami (# 10 - 22 10)

#### CINESUR EL TABLERO 3D Poeta Juan Ramon Jimenes s, n

Tel. 962 221 622 Web emesur. In

Amigos imaginarios, 1700 1915. Arthur 15 55 18 10 20 10 22 15 Back to Black 1 0 19:30 - 22:00. Dragonkeeper Guardiana de dragones, 15.50 El especialista. 22 30 El enercismo de Georgetown, 16.30 18.30 20 30 22 30 El reino del planeta de los atmios, 16 (5 17 L5 19 (5 20 L5 72.15 El ultimo inte night. 20 JO 22.00

Furiosa: De la saga Mad Max. 16 00 17:30 19 00 20 30 22 00 Furiosa: De la saga Mad Max V.O.S.E. 21 30 Garfield: La pelicula, 16.05 - 18.10 | 20.20 | Haikyn!" La batada del basurero V.O.S.E. 18.00 Historian, 1745. La promesa de frene, 18-30 19.00 Zl 30 La zona de interes. 22 10 Los ruños de Winton 1710 Pandilla al rescate, 16 15 18 15 Perfect Days, 19 40 Segundo premio. 19 10 21 30. Tarot. 20 15 22 15 Un año dificil 16 20 18 45 21 15

#### FILMOTECA DE ANDALUCIA Medina v Coretta, 5

Tel: 957 (til.) 225

Web, unow firmatecadeandatucia es

Perdicion VO.5 E 20 K

# GLADALOUTVIR CINEMAS 10 3D

Poligono Guadaigunitt parcela 46 Tet: 957 427 326

Web www.cinectudad.com

Amagos imaginarios 16.00 18.00 20.00 22:00 Arthur (6:00 (8:00 20:00 22:00 Back to Black, 16 00 18 30 20 10 22 15 El exercismo de Georgetown, 16.15 - 12 15 20 15 - 22 15. El reino del planeta de los sumos. 18 00 20 15 21 30 Furiosa. De la saga Mad Max. 16.00 - 17.30 19.00 20.30 22 00 Garfield, La pelicula, 17 30 - 19:30 Haikyu!! La batatla del basurero. IB.IS. La familia Benetón, 16.30 Menudas piezas. 30 00 Pandilla al rescate 16 25 18 15

Red. 16 15 Se abre la veda 22 00 Tarot. 20.30 22.45

### LUCENA

ARTESIETE LUCENA Ronda de San Francisco s/n.

Tel. 902 530 500 Web musicalthodologs

Amigos imaginarios, 1730 2030 Arthur. 1700 1900 2100 Back to Black, 1910 21.30 El exorcismo de Georgetown, 19 30 22.30 El reino del planeta de los simios. 18:00 20:45 Furiosa, De la saga Mad Max. sk.00 20.45 Garffeld: La pelicula, 17.00 Pandilla al rescate 1700 18-45

#### POZOBLANCO

CINE POSITO

Plaza del Pasta 6. Web pozoblanco es

Furiosa: De la saga Mad Max. 21 00

#### PLENTE GENIL

MULTICINES PUENTE GENTE Mirrasa, 3 Tel. 96.2 (01 00%)

Amigos imaginanos, 17-15 Arthur, 18:00 21.00. El exorcismo de Georgetown, 18.00. 21.00. El reino del planeta de los struos. 20.30. Furition, De la saga Mad Man, 1245 20,30, Eris. 18:30 21:00 Pandilla al rescale, (745 - 20:30

Web multicinepientegenil socutaentradaes

# ANUNCIOS BREVES POR TELEFONO \_\_\_ a domir lio)

ED STEIDED ZUND CHDAD | DAV 47 12 58

# **ESQUELAS**

ILUSTRÍSIMA SEÑORA

# DOÑA CARMIÑA GONZÁLEZ ALVAREZ

VIUDA DE DON JOSÉ LUIS ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPAÑOL DAMA DE LA REAL HERMANDAD DE CABALLEROS DE SAN FERNANDO

MURIÓ EN MADRID

EL DIA 16 DE MAYO DE 2024

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus hijas, Macarena y Xira Espinosa de los Monteros González, hijos políticos, Luis Ruiz de la Prada Mac-Crohon y José Ignacio Arenzana Hernández; nietos Luis Lucia e ínigo Ruiz de la Prada Espinosa de los Monteros Lucas Arenzana Espinosa de los Monteros, hermanos, sobrinos y demás familia, María Viera de Vega y Olga Israfilova

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro se celebró en la intimidad en la finca Dehesa de Aguanel, Toledo El funeral por su eterno descanso se celebrará (D.m.) el miercoles dia 19 de junio de 2024, a las diecinueve horas, en la Iglesia Parroquial de Santa Barbara, Plaza de las Salesas, de Madrid

ESQUELAS Córdoba 957 49 76 75 ESQUELA 1 (74 x 96 mm.) in ESQUELA 2 (113 x 96 mm.) 210,84 ( ESQUELA 3 (151 x 96 mm.) 2000-1-11 326.70 ( ESQUELA 4 Horizontal (229 x 96 mm.) ESQUELA 5 (151 x 198 mm.) ...675,18 ( ESQUELA 6 (229 x 195 mm.) .919,60 €



Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, cuya principal finalidad es la promoción personal, educativa y sociolaboral de menores y jóvenes, preferentemente aquellos que se encuentran en especial dificultad, y colectivos en alto riesgo social y en situación de exclusión.

> Si quieres colaborar con nosotros estamos en

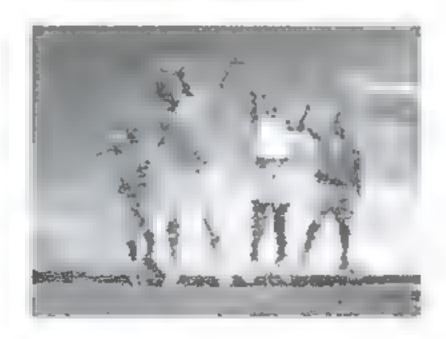

MODELO PAGINA (229 x 299 mm.)

San Álvaro n.º 8, 1.º 3 = 14003 Córdoba.

Precios I.Y.A. Incluido.

≛.1.j02,3j **(** 

C/ San Francisco de Sales, s/n - 14010 Córdoba Thio: 957 475 267 Fox: 957 487 928 fundation i proyectodonbosco com

Cuenta Bancaria: 2100 / 2850 / 59 / 0210023023



www.proyectodonbosco.com

# El otro partido ante la 'Ponfe' se jugará durante todo el domingo

La 'Fan Zone' abrirá de 12.00 a 19.15 y de 20.30 a 0.00 horas, estará ubicada en la explanada de Fondo Norte y habrá un mosaico para recibir al equipo

JAVIER GÓMEZ CÓRDOBA

ODO está listo para la Fan Zone que amenizará junto al estadio las horas previas y posteriores al partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda entre el Córdoba y la Ponferradina, que se disputa este domingo a partir de las 20 15 horas en El Arcángel.

El club blanquiverde ha diseñado junto a una empresa una gran fiesta para que los aficionados del Córdoba puedan disfrutar durante todo el dia del encuentro que los cordobesistas disputarán ante los bercianos. El bloque de Iván Ania parte con la ventaja de haber ganado en la ida a domícilio por 0-1. Lo primero que debe conocer el seguidor blanquiverde es la hora de apertura de la Fan Zone. El pistoletazo de salida se dará a las 12 00 horas y el cierre se producirá a las 19.15, una hora antes del encuentro.

Tras el inicio del encuentro, la zona de ocio reabrirá para atender a las personas sin entradas y sobre todo para que los cordobesistas, cuando acabe el partido, puedan seguir en la calle si el equipo sigue adelante en la lucha por el ascenso. Las barras y 'food truck' volverán a funcionar desde las 20 30 hasta la medianoche

Además, la ubicación elegida será, finalmente, en el recinto ferial del Arenal, junto al estadio municipal El Arcángel. En concreto, la fiesta de la previa se desarrollará en el espacio terrizo que hay enfrente del graderio de Fondo Norte

La Pan Zone serà un espacio abierto que ocupará miles de metros cuadrados. En primer lugar habrá una estructura de casi 8 metros para dar la bienvenida a los seguidores blanquiverdes, que estará mirando hacia el puente del Arenal, A izquierda, es decir, en el lateral más cercano a la carretera se colocará una carpa de 350 metros cuadrados con veladores para poder consumir sentado y a la sombra. Tras el, se colocará una barra de 60 metros de longitud. En lado corto más pegado a Preferencia irá situado

un escenario de grandes dimensiones. Allí se situará una pantalla gigante de 40 metros cuadrados para contar todo lo que vaya ocurriendo durante la fiesta de la previa (sin incluir el partido). Se celebrarán actuaciones musicales y un presentador irá preguntando a los asistentes por cuestiones del cordobesismo.

Además, en el lateral largo más cercano a las taquillas del Fondo Norte del estadio irá otra hilera con varias atracciones infantiles hinchables y también un futbolin humano. Igualmente, en este espacio se ubicarán las 'food truck' para alimentar a los asistentes. En concreto, se venderá la hamburguesa especial Pasión Infinita, Además, tambien habrá una caravana para nuggets y patatas, un menu más dirigido a los niños.

## Horarios

El objetivo del Cordoba y de los empresarios que desarrollan la Fan Zone. una celebración que avanzó ABC Córdoba hace semanas, es que los seguidores blanquiverdes puedan disfrutar durante todo el dia del partido. De hecho, la fiesta, antes y después, está destinada a «todos los publicos, para que las familias con hijos puedan pasárselo bien, pero también los solteros

La apertura de puertas se producirá una hora y media antes del encuentro, es decir, desde las 18.45 horas para evitar colas



La aficion del Córdoba CF anima al equipo en El Arcángel // VALERIO MERINO

# El central Martínez, una pieza más para el encuentro de vuelta en El Arcángel

El Córdoba viajó con solo una baja para medirse a la Ponferradina en el partido de ida de las semifinales del play off de ascenso a Segunda, el central Martinez. La ausencia no impidió que el conjunto blanquiverde ganase la primera batalla en El Toralín, tras imponerse por 0-1 gracias a un gol de Carlos Albarrán despues de una jugada a balón parado. En el partido de vuelta, el entrenador cordobesista, Iván Ania, dispondrá, en principio, de todo el vestuario a su disposicion. Martinez pudo

trabajar ayer con el resto de sus companeros en la primera sesion, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez, de la semana para preparar el choque del domingo. Si nada se tuerce durante la misma, el defensa podrá regresar a la convocatoria para enfrentarse al bloque bergiano, Además, el delantero del Córdoba Antonio Casas pasó ayer por la sala de prensa del estadio El Arcangel para dejar claro que la plantilla no quiere confianzas por el resultado de la ida.

que vengan a disfrutar y las parejas», apuntan desde la organización.

El otro partido no solo se vivirá antes del encuentro. También está previsto que haya un gran ambiente durante. En este sentido, el club ha preparado un mosaico para las más de 21.500 localidades del aforo completo del estadio. Los paneles se desplegaran cuando el equipo salte al terreno de juego para comenzar el duelo. Las cartulinas para el mosaico se colocarán durante la mañana del domingo por representantes de las peñas cordobesistas de forma voluntaria

Por otra parte, el Córdoba tiene previsto reforzar en la medida de lo posible la seguridad para el partido, a pesar de que coincide con la jornada de las elecciones europeas. Sin embargo, otra decisión importante es la apertura de puerta. El horario fijado por el club para la misma es una hora y media antes del inicio del partido, para que el acceso de aficionados pueda ser lo más escalonado posible. Todas las puertas disponibles (algunas no tienen tornos y no pueden usarse) estaran abiertas desde las 18 45 horas. El club ha solicitado a los aficionados que asistan con tiempo suficiente.

# Una selección anodina sin Rodri

 España no genera entusiasmo sino dudas pese a la goleada con suplentes ante Andorra

JOSÉ CARLOS CARABIAS BADAJOZ

A una semana y media del debut en la Eurocopa de Alemania, la selección genera más dudas que entusiasmo en un amistoso de serie B ante la dulce Andorra. Juegan los suplentes, seguramente los tres descartes de Luis de la Fuente, y en el ánimo del aficionado se echa en falta a los futbolistas llamados a ilusionar al personal, Rodri, el eje, Lamine Yamal y Nico Williams, talento puro. La goleada dice poco. Fue una selección anodina que espolvoreo goles en el segundo tiempo.

«Esto solo pasa aquí», se escucha el lamento en la grada cuando la solemnidad del protocolo antes del partido se desmorona por un fallo técnico. No suenan los himnos, ni la tonadilla dedicada a Carlomagno que habla de liberaciones en el Principado ni la Marcha Real española. La técnica del sonido se desploma y un eco ensordecedor decreta la ausencia de este momento siempre simbolico en el futbol

El Nuevo Vivero, un estadio coqueto a las afueras de Badajoz, butacas salteadas de una alegre combinación en blanco, negro y gris, amplias praderas y espacios en los margenes, encuentra entonces un resquicio para la fatalidad, el recuerdo del AVE que nunca llega a Extremadura, la sensación de aislamiento.

Pero la gente quiere pasarlo bien El publico en las provincias es agradecido por sistema. Los aficionados impulsan a la selección, generan el clima propicio del aplauso anticipado como carta de presentación. Badajoz es lo mejor de la primera parte ante el Andorra, una colección de entusiastas futbolistas desconocidos. La parroquia hace la ola, se activa con nada, siente la pertenencia a este equipo

España le ofrece poco con una altneación llena de suplentes, prueba de
calidad para los no habituales y para
los tres descartes que no quieren irse,
lógicamente. Una defensa nueva, con
Llorente, Vivian, Cubarsí y Grimaldo
en casting, en el centro regresa Pedri,
gran noticia para la selección. Aleix
García y Baena no generan juego, Ayoze en la banda tipo test y Morata el único titular para recuperar confianza.

El futbol es anodino en el primer acto. Hay carencias de todo tipo. Falta dinamismo, vigor en la disputa, ideas en ataque, último pase, futbolistas que

L Alvarez (62) D. Raya. Liorente (46) San Nicolás Christian G. Vivian Cubarsi (46) Liovers Gramaldo (46) Bryan A. Garcta (67) Cervos Pedri 621 Rubio 791 A Baena Guilden (NS) Fergus Eric Vales 46, Marc G (79) Murata 461 Ricard F 851 Ayoze Cucurella (46) Marc Vales (46) Le Normand (46) Games (62) Navas (46) Dacu (79) Clemente (79) Oyarzabal 461 Fermin (62) Putol (85) Zubimendi (67) Marcio (85)

GULES 1-0. m.23 Ayoze 2-0. m.53 Oyarzabal 3-0. m.66 Oyarzabal 4-0. m.73. Oyarzabal 5-0. m.81 Ferran

EL AND TRE

G. Correta (Portugal) No hubo amonestados

| £51ADI5 | TICAS              |         |
|---------|--------------------|---------|
| España  |                    | Andorra |
| 22      | Remates            | 3       |
| 15      | Remaies a portería | 2       |
| 678     | Pases buenos       | E3      |
| 69      | Pases fallados     | 6.3     |
| 3       | Fueras de juego    | 2       |
| B       | Saques de esquina  | 1       |
| 8       | Faltas cometidas   | 5       |
| 83%     | Posesión           | 17%     |

encaren al rival, giro de guion ante el previsible intercambio de plano que, con los minutos, se vuelve aburrido De Vivian a Cubarsí, de Grimaldo a los centrales, de ahí a Llorente y vuelta a empezar sin que los centrocampistas aporten lucidez para crear situaciones, romper líneas o ganar alguna superioridad por la banda

El asunto se vuelve tedio porque el adversario es un grupo sin nivel. Los jugadores andorranos apenas pasan del centro del campo en los primeros veinte minutos, superados por la presión de España y sus propias limitaciones en el manejo del balón y los conceptos del juego. A la selección le fal-La velocidad, en la circulación de balón, en la intensidad del planteamiento, en la clarividencia de sus creadores. Se echa de menos a Rodri, el jugador más determinante de este equipo y sin cuyo concurso el grupo cae en una vulgaridad inquietante. Ni siguiera Pedri, un talento superlativo, lo arregla en el primer periodo. A sus pases les falta métrica, esa precisión que lo convierte en un futbolista deseguilibrante. Faltan, claro, Lamine Yamal y Nico Williams.

El gol de Ayoze es lo mejor de este periodo desertico. El delantero del Betis caza un rechace de un córner, se gira con vértigo y maxima aceleración y la clava en la cazuela en un tiro violento. Una gota de agua en la inmensidad del vacío creativo. Morata marca y el Nuevo Vivero lo celebra alborozado antes de percatarse que algún hechizo peligroso persigue al delantero del Atlético. Está, sí, en fuera de

juego

El publico vuelve a la ola porque el futbol de la selección no lo entretiene Los vaivenes de brazos duran minutos porque en el campo nada reseñable pasa, de Vivian a Cubarsí. No se explaya Grimaldo, la sensacion del Leverkusen que se muestra repleto de confianza en sus declaraciones. Ferran no mejora lo presente. A Marcos Llorente se le ve cohibido, sin la desmesura del Atlético... España necesita otra cosa para alentar al personal

Lo tiene en conserva, son Lamine y Nico, a quien reserva De la Fuente para empresas mayores. Al menos cunde una certeza en este equipo, con los dos extremos más Rodri, España puede plantearse cosas. Sin ellos, ya se vio ante Colombia en Wembley, el asunto adquiere tintes inquietantes.

De la Fuente prosigue con sus pruebas en Badajoz y su ola perpetua. Oyarzabal, que tuvo un fantástico inicio de temporada y se fue apagando con su Real Sociedad, se hincha a meter goles en la segunda parte. Lo más natural y previsible con la gente de refresco que aporta pierna y pulmones a la selección (Navas, Cucurella, Fermín) y el desgaste físico de los andorranos, que esta vez sí no pasan del centro del campo en toda la segunda mitad, extenuados por un partido que obviamente está por encima de sus posibilidades.



Oyarzabal, en un lance del partido ante el guardameta lker Álvarez // EFE

## Luis de la Fuente

«Rodri y Lamine son dos de los mejores del mundo, pero hay alternativas»

## Ayoze

«Es una sensación única, lo estoy disfrutando y espero quedarme» ABC JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024

# **ROLAND GARROS**

# El tenis femenino se vuelve invisible

Entre la salud y los derechos de televisión, controversia entre las jugadoras sobre la ausencia de partidos de la WTA en sesión nocturna, la más mediática y atractiva

LAURA MARTA ENVIADA ESPECIAL A PARIS



ró la sesión nocturna. Un horano, a partir de las 20.15 de la tarde, en el que el tenis se vuelve
más espectacular por las luces y un ambiente distinto que en ocasiones es como
un concierto y en otras como una exhibición de arte. También, claro, es el que
más afición trae... segun el cartel. En
esta edición del Grand Slam parisino no
se ha programado ningún partido femenino. Y solo uno en 2021 (SwiatekKostyuk) y solo uno en 2022 (Cornet-Ostapenko) y solo uno en 2023 (Sabalenka-Stephens).

Hay división de opiniones entre las jugadoras, pues el horario nocturno es muy atractivo para marcas y afición, pero también conflictivo para recuperar a tiempo para el siguiente partido. Hay quien prefiere jugar de día, como lga Swiatek: «Hay muchos factores implicados. Entiendo que mi partido contra Osaka fuera de día porque jugaba Gasquet, y el jugador francés tiene prioridad en el horario nocturno. Prefiero jugar de día, aunque sé que esto que digo es malo para el tenis femenino».

Hay quien se mantiene neutral, como Daniil Medvedev: «Preguntadle a Amazon Ellos ponen el dinero». Y también Paula Badosa: «No pienso mucho en esas cosas. Cada uno genera lo suyo. Serena Williams te llena la pista, Sharapova también. Iga y Osaka. Pero luego Nadal, Djokovic... Eres lo que generas. Siempre he opinado así, no me gusta comparar hombre y mujer. Me cuadraba que pudieran jugar Iga y Osaka en ese turno, pero si hay un jugador francés... Depende de la televisión»

Se refiere a ese estupendo duelo de dos horas y 57 minutos que disputaron la polaca y la japonesa en la segunda ronda y que tuvo a la numero 1 contra las cuerdas, con un punto de partido en contra. Incluso Andy Murray subrayó su espectacularidad y reivindicó mayor protagonismo para el circuito femenino: «Está siendo un partido brillante ¡La WTA necesita sacar mas provecho de estos enfrentamientos!»,

Por eso hay quien critica esta falta de tenis femenino en los horarios de mayor audiencia, como Ons Jabeur, relegadas a la primera sesión de la manana cuando las gradas están prácticamente vacías: «Diez partidos de noche sin jugadoras. No esperaba que jugaran por la tarde, pero tampoco que unos cuartos de final empezaran a las once de la mañana. Jugar por la tarde es me-



La bielorrusa Sabalenka, ayer durante su partido de cuartos de final contra la rusa Andreeva // EFF

jor: hay más gente viendonos y las gradas estan llenas. Me gustaria ver el contrato con la televisión. Hay muchos partidos de mujeres muy buenos. Quizá no llegan a las cuatro horas, pero quien dice que sea sano para los deportistas acabar a las doce de la noche o a la una».

Esa, normalmente, menor duración de los partidos femeninos es la razón que esgrimió Amélie Mauresmo, directora del torneo, en años antenores. Que fueran tan cortos que los espectadores quedaran defraudados. En 2023 hubo aficionados que devolvian las entradas al enterarse de que la sesión nocturna sena un partido WTA. Y es verdad que Swiatek ganó a Potapova por 6-0 y 6-0

# **Iga Swiatek**

«Yo prefiero jugar de día. Para la recuperación es mejor, Pero sé que es malo para el tenis femenino»

Ons Jabeur

«Hay muy buenos partidos femeninos. No duran cuatro horas, pero tampoco es sano acabar a medianoche» en 40 minutos, pero todos los que ha visto la Chatrier bajo sus focos han rozado las dos horas.

Precisamente en esta edición hubieran venido muy bien los partidos nocturnos femeninos, mas cortos como norma general, pues el punto problemático en este 2024 ha sido el lado contrario. Comprimido el calendario por la lluvia y la sesión de noche en exclusiva para la ATP, muchos han 'cerrado' la Chatrier pasada la media noche. Ahí está Casper Ruud en su discurso tras ganar a Etcheverry: «Me encanta el tenis y me encanta Roland Garros, pero no se si me encanta jugar a la 1 de la madrugada». Ahi está Alexander Zverev, con su victoria ante Holger Rune cerca de las dos. Y ahi está Novak Djokovic -operado ayer en la rodilla para llegar a tiempo a los Juegos-, con el récord histórico de cierre de jornada, con el último punto ante Musetti a las 3.06 de la madrugada.

«La gente piensa que terminas a las 3, pero hay prensa, ducha, comer, tratamientos. No te vas a la cama hasta las 5 o incluso las 6 de la madrugada. No es saludable», concedía Coco Gauff, igual que Alcaraz; «Es realmente dificil recuperarse cuando te vas a dormir tan, tan tarde». «Si me dieran a elegir, desde luego prefiero jugar de día que acabar de madrugada», admite Sabalenka. Por derechos de televisión o por salud, ellas no aparecen y ellos sufren, nadie brilla en la noche en Roland Garros.

# Alcaraz y la vitamina N antes de Sinner: «Es un reto, pero estoy preparado»

«Siempre estoy más nervioso cuando tengo un partido con Jannik. Es uno de los más retos más dificiles del tenis, uno de los mejores jugadores ahora mismo. Y es número 1. No me siento favorito ante él», admitia Carlos Alcaraz tras superar a Tsitsipas y citarse con Sinner en las semifinales de mañana. Se quita presion aunque ha ofrecido un nivel muy alto en los ultimos encuentros y está listo para el reto: desequili-

brar el cara a cara a su favor (4-4).
Para recargar energia y preparase para el choque, 'vitamina N', Asi llama su equipo a las excursiones que hacen en los dias libres sobre todo a zonas verdes, ayer, como el pasado lunes, tocó Bosque de Boulogne. Hoy, eso si, empuñara la raqueta y preparará el partido en la pista. Este jueves, en Roland Garros, semifinales femeninas: Paolini- Andreeva y Swiatek-Gauff.

56 DEPORTES



Al-Attityah es toda una leyenda en el mundo de los railys // ABC

# «Aprendí a conducir con 13 años, en mi pueblo no había policía»

# Nasser Al-Attiyah

Piloto de rallys

El cinco veces campeón del Dakar y príncipe de Qatar admira la cultura del motor que existe en España, donde tiene un complejo de circuitos

RICARD LÓPEZ BARCELONA

Nasser Al-Attıyah es el piloto qatari de 52 años que lo ha ganado todo en el mundo de los rallys: cinco Dakar, diecisiete Raily de Oriente Medio, cinco Mundiales de Rally Cross-Country, dos Mundiales de Rally-2 y un Mundial de Rally de Producción. Sin embargo, el interés que despierta internacionalmente la figura de Al-Attiyah, que tiene un trofeo de Dakar más que Carlos Sainz, es fruto de, además de su destreza al volante, sus peculiaridades. Decidió llevar al terreno de lo profesional una de sus aficiones, el tiro al plato, deporte en el que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olimpicos de Londres 2012. Además, viene de una de las familias más privilegiadas de Qatar: su primo es el actual emir del país, su padre fue ministro de Energia y él mismo goza del titulo y tratamiento de príncipe. Y para más inri, en 2019 construyó en una finca que compró en Castellfollit del Boix (Barcelona) el 'Nasser Racing Camp', un complejo de circuitos de todo tipo en el que él y sus invitados entrenan

-¿Qué vio en Cataluña para decidir asentar aqui el 'Nasser Racing Camp'? -Hacía mucho tiempo que quería tener un sitio en el que poder disfrutar con mi familia y amigos a la vez que entrenar Mis compañeros siempre me hablaban sobre lo bien que se vive en Barcelona, así que en 2019 vine por primera vez a esta gran ciudad y descubrí en esta comarca (Bages) las caracteristicas perfectas para poder construir un lugar para entrenar y pasar tiempo con mis allegados. La idea del 'Racing Camp' fue posterior Quise ir mas alla del disfrute personal y usar este proyecto para dar más oportunidades a mi equipo y a los demás pilotos, hasta el punto de que han venido muchas otras companias a probar nuevas tecnologias en nuestras instalaciones.

-¿Cuándo y cómo empezó a conducir?

-A los trece años. Vivía en un pueblo muy pequeño en Qatar en el que no hay policía, por lo que no habia problema... Fue en esa época en la que me enamoré del motor.

-¿Qué ha supuesto en su carrera que

su familia goce de una situación socioeconómica tan privilegiada?

-Yo siempre he trabajado por mí solo y siempre me he empeñado en tener una vida propia, fuera de todo lo que es mi familia. Con mucho esfuerzo y la ayuda del Gobierno qatarí he conseguido tener una gran carrera aparte

-Ahora que ha podido vivir en España, ¿qué opina de la vida española y sus diferencias con la qatarí?

-Todos los gataries venimos a vuestro pais y nos sentimos como en casa Aquí nunca te aburres, en el sur tenéis una de las costas más preciosas del mundo y en el norte una larga gama de montaña y verde. Además, es eso mismo, la variedad de ecosistemas, lo que hace de España un gran país para el motor y los deportes sobre ruedas

-¿Y sobre el motor en España?

-Admiro la cultura del motor que hay en España, la afición que hay por la Fórmula 1, Moto GP, el Dakar... y las grandes personalidades que han reinando y reinan aún en la cima de estos deportes. Cuando piensas en mo-



«Todos los qataries que venimos a España nos sentimos como en casa; aquí nunca te aburres» tor, lo primero que te viene a la cabeza es Espana.

-A sus 52 años ha conseguido ganar cinco veces el Dakar. ¿Cuantos cree que podrá ganar hasta su retirada?

No me gusta ponerme límites numéricos, pero estoy seguro de que aun puedo dar muchos más triunfos a mi equipo y la gente en mi país

-Ganó su primer Dakar en 2011 y paso a ser conocido internacionalmente. ¿Cómo cambió su vida desde aquel triunfo?

-Fue una sorpresa para todos los que siguen el Dakar que un piloto gatarí ganara. Somos algo más de 2,8 millones de gataries (en aquel momento 1,7), y siento que con aquella primera victona el mundo vio el potencial de nuestro país en el motor, lo cual hizo que el gobierno comenzara a apoyar este talento. De hecho, cuando gané el primer Dakar (2011), ni Qatar tenia Embajada en Argentina, por ejemplo, ni Qatar Airways proporcionaba vuelos a Buenos Aires. Pero, tras mi victoria, tanto el Gobierno gatarí como la aerolinea vieron el interés que había por nuestro pais en Sudamérica y decidieron abrir la embajada y una línea aérea para fortalecer las relaciones entre ambas naciones y continentes

-Dejó el Dakar 2024 por una avería en el motor de su Dacia, marca con la que firmó a finales de 2023. ¿Sigue su confianza intacta con ellos?

-Claro. Siento que esta es la marca perfecta y la que más posibilidades de ganar el siguiente Dakar nos da.

-Este año decidió debutar en la modalidad mixta que usa motores electricos Extreme-E. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión? ¿Cree que esta modalidad se irá desarrollando con los años?

-Simplemente quería probar algo nuevo. Mi agenda es tan ajetreada que tan solo pudimos participar en una carrera. Hay que darle tiempo a este modo de correr El tema de los motores eléctricos es muy novedoso, y seguramente se terminen implementando también los motores de hidrógeno. Es una manera de dar oportunidades a más personas y hacer crecer los deportes de motor

-Otra de sus pasiones es el tiro al plato. ¿A qué dificultades se enfrenta al combinar ambos deportes?

-Es una relación de mutua conveniencia. El tiro me ayuda mucho en las carreras, sobre todo en el aspecto psicológico. Me aporta una alta capacidad de concentración y consolida mentalmente el valor de la precisión. En cambio, los rallys me ayudan a estar fuerte físicamente, que es algo fundamental en el tiro, mucho más importante de lo que se suele pensar, por las horas que puedes llegar a estar de pie

-¿Qué espera de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, para los que ya está clasificado?

-Seran durisimos. Entiendo que haya mucha gente que no esté muy metida en el mundo del tiro, pero hay una nueva generación, joven, que está llegando con mucha fuerza. De todas maneras, me aferraré a la experiencia para tratar de ganar otra medalla.

ABC JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 57

# Doncic, gigante en tiempo récord

Líder de los Mavericks. el esloveno debuta hoy en las finales de la NBA, donde le esperan los Celtics

#### PABLO LODEIRO

'Sic parvis magna', 'la grandeza nace de pequeños comienzos' traducido del latin. Con acné, 16 años y un fisico mucho más languido del que porta hoy el fornido astro, Luka Doncic dejó maravillada a la afición del Real Madrid. que rápidamente se enamoró con locura del base. Ha pasado casí una década desde que saltó por primera vez a la pista del WiZink Center y, aunque sea dificil de creer, ha cumplido con cada una las expectativas que le rodeaban. Tras arrasar en Europa y ganarlo todo con los blancos, emigró a la NBA en 2018, donde alcanzó el estatus de estrella en tiempo récord. Y esta noche, en su sexta temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo, comenzará a subir las escaleras basta el cielo. Debuta Doncic en las finales de la NBA (2.30 horas, Movistar Plus) y lo hará contra los históricos **Boston Celtics** 

Estaba predestinado a ello. Sus Dallas Mavericks no eran favoritos, acabaron la temporada regular como quintos de la Conferencia Oeste, pero cuando el balcánico vio una oportunidad, no hizo prisioneros. Así lo demuestran sus 28.8 puntos, 9.6 rebotes y 8.8 asistencias que ha promediado durante los playoff, cifras que nadie ha alcanzado en la actual carrera por el título. También es el mejor en tiros de campo anotados, en triples y en tiros libres. Un jugador total que zarandeó sin piedad a Los Angeles Clippers, los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves, los cadáveres que ha ido dejando por el camino.

Y aunque Doncic sea «uno de los nuestros», como dice Iturnaga, el balcánico es un villano en Estados Unidos. Solo podía tener un papel así un hombre con la majestuosa sangre de los Balcanes corriendo por sus venas y criado en el mayor templo del deporte mundial, el Real Madrid. No cae bien porque le gana, protesta, tiene una mirada asesina que intimidaría al mismisimo diablo y pasa facturas a todo aquel que intenta desestabilizarle. De hecho, durante el último partido contra los Timberwolves (la serie acabo 4-1), varios aficionados le acusaron de quejica. Cuando metió la canasta decisiva, se giró hacia ellos y les gritó. «¿Quién coño está llorando ahora?».

No ha sido facil el camino de los tejanos, que el año pasado firmaron una temporada desastrosa. Llevaban mucho tiempo buscando un escudero para Luka, el experimento con el letón Porzingis, hoy rival en los Celtics, fue fatal. Pero en febrero de 2023 llegó una



El esloveno Luka Doncic, la estrella de los Dallas Maverick // REUTERS

oportunidad de mercado tan jugosa como peliaguda. Kyrie Irving, un superjugador convertido en caricatura. campeón con los Cavalters en 2016, antivacunas en el apogeo del Covid y terraplanista se puso a tiro y Dallas se lanzó al vacío. Pero los primeros meses del base como un Maverick fueron de difícil digestión y el equipo se quedó fuera de los playoff

# Su mejor socio

Nada que ver con lo vivido este año, donde esloveno y estadounidense han mostrado una comunidad total. Kyrie descarga a Luka, la amenaza es doble y los rivales no tienen respuesta cuando ambos entran en ebullición. También ha ayudado la sacrificada y completa plantilla que la dirección deportiva les ha regalado. El pivot novato Dereck Lively hunde todo lo que Doncic le envia y Derrick Jones Junior se ha destapado como un titular que cualquier aspirante querría en su bando. Además, las incorporaciones en el mercado invernal de Da-

9,6 rebotes y 8,8 asistencias ha promediado el jugador esloveno durante los playoff, cifras que nadie ha alcanzado en la actual carrera por el titulo

niel Gafford y P J. Washington han dotado al grupo de un carácter y musculo difíciles de doblegar

En el otro extremo del ring esperan los Celtics, equipo con más anillos de la NBA junto con los Lakers, 17 para cada uno. Los verdes no han gozado de la famosa suerte del irlandes en los ultimos tiempos, pues no conquistan la liga desde 2008. Una larga travesia que estuvo a punto de acabar en 2022, pero terminaron sucumbiendo ante el ultimo golpe sobre la mesa de la gran dinastia del siglo XXI, los Golden State Warriors, cuatro anillos y seis finales desde 2015.

Son favoritos los de Boston, que en su camino hasta la final se han quitado de encima con mucha facilidad a Miami Heat (4-1), Cleveland Cavaliers (4-1) e Indiana Pacers (4-1) Cuentan con uno de los mejores jugadores de la NBA, Jason Tatum, y un fantástico secundario, Jaylen Brown, escolta tan capaz de decantar un partido con su talento como de dar charlas en el MIT (Instituto Tecnologico de Massachusetts), uno de los centros con más prestigio de Estados Unidos. Holiday, White, Horford y el ya mencionado Porzingis completan un grupo temible Pero será Doncic el rival, un hombre que se enfrenta a su destino. Y eso lo convierte en un jugador terriblemente peligroso

MOTOGP

# Márquez correrá con la Ducati oficial hasta 2026

J. A. P.

El efecto dominó que suelen suponer los cambios de cromos en el Mundial de MotoGP vivió un nuevo capítulo ayer con el anuncio del fichaje de Marc Marquez por el equipo oficial Ducati, el acontecimiento más esperado para los aficionados a las motos. El español, ocho veces campeón del mundo, será el compañero de Pecco Bagnaia durante las dos próximas temporadas, hasta el final del curso 2026, un paso adelante con el que aspira a volver a pelear por el título mundial

Marquez se asegura un asiento que en principio parecía destinado a Jorge Martin, pero todo se precipitó a finales de la semana pasada. El madrileño se cansó de esperar a Ducati y el lunes se anunció su fichaje por Aprilia, en sustitución de Aleix Espargaro

Con ese anuncio todo quedo más claro para Marquez. Ya no habia dudas de que sería el elegido por Ducati. El catalán llegó esta temporada al equipo Gresini, una de las escuderias satélite del fabricante italiano, después de toda una vida en el Repsol Honda, y su desempeño en el inicio de temporada, con tres podios y una pole a pesar de montar la moto de 2023, han llevado a la marca de Borgo Panigale a reforzar su confianza en él. Marquez sustituirá a Enea Bastianini, que dejará Ducati después de dos temporadas en el equipo oficial, y que ya se ha asegurado un sillin en el equipo GasGas Tech3

Marquez tendrá el mismo material del que ya dispone Bagnaia, y a la vez que el doble campeón mundial. Será una batalla intensa entre ambos por convertirse en el primer piloto de la escuderia. «Estoy muy contento de vestir de rojo», escribia Marquez en el comunicado que anunciaba su fichaje. «Desde el primer contacto con la Desmosedici disfruté pilotando y mi adaptación ha sido muy buena. A partir de ese momento entendi que mi objetivo era seguir el camino natural, seguir creciendo y pasar al equipo oficial».



Marc Marquez // EFE





El director del programa 'Herrera en Cope', ayer en Elche // ABC

# Carlos Herrera, doctor 'honoris causa' por la Universidad de Elche

▶ Reivindicó el periodismo como contrapoder: «No hay libertad sin prensa»

ABC ELCHE (ALICANTE)

A las 12.30 horas de ayer y ya con el árbol a su nombre en un parque de Elche que acredita a los doctorados más ilustres de su reputada universidad, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Miguel Hernández, Carmen Victoria Escolano, loaba la travectoria profesional y la capacidad de trabajo de Carlos Herrera. Al director del programa Herre-

ra en Cope' le llovian los elogios. También de parte de compañeros y colegas como Julián Quirós, director de ABC, o las periodistas Nieves Herrero y Gloria Lomana, entre otros. Herrera fue investido doctor 'honoris causa' en la misma tierra donde nacio su mujer, comentó, y en su discurso reflexionó sobre la valía del periodismo y, especificamente, de la radio

## «Me confían sus días»

Porque ese medio es su cordon umbilical con el oyente. Por él enciende la luz roja de su estudio cada dia y a él se dirige en exclusiva, aunque escuchen otros tres millones de personas, incidió. Este medio -añadió- «es la comunicación de persona a persona», «La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma intima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si me dirigiera a él, porque yo me dirijo a él y él me manda al carajo o me confía sus dias»

Poco antes Herrera habia recibido los atributos que le cualifican como doctor (el birrete, el anillo, el libro de la Ciencia y la Sabiduria o los guantes biancos). El maestro en el relato de lo cotidiano recordó el momento trágico en que le quisieron «matar un par de veces», precisamente por ejercer esa profesión que tanto ama, algo que «provoca una sensación incómoda. solo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados». Lamentará, dijo, «cada una de las palabras que dejaré de pronunciar cuando ya no abra la puerta de mi pequeno locutorio»

Pero la radio va más alla. «Es algo más que la vocación periodistica de testigo de las cosas, es un vocerio de la libertad, un palco privilegiado de la vida». A juicio de Herrera. «no puede haber libertad sin prensa, porque nuestro trabajo es vigilar al poder». Y esa labor estriba en «hacer que sienta la incomodidad de un tábano que no le permita expandirse a su voluntad, de hacer y deshacer, sin rendir cuentas ante la ciudadania»

Con todo. Herrera se dolio de que exista «populismo periodistico de la misma manera que hay populismo políti-

# Luis María Cazorla recibe el premio FIES por una Tercera de ABC

ABC MADRID

Luis Maria Cazorla Prieto. academico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, ha recibido de manos del Rey Felipe VI el premio FIES de periodismo correspondiente a la XXXIII de los galardones de la Fundación Institucional Española.

El artículo galardonado se titulaba 'El juramento de la Princesa Leonor' y se publicó en la Tercera de ABC el 19 de octubre de 2021. En él se subrayaba «el profundo sentido político y jurídico del juramento de quien está llamada a ocupar en el futuro la Jefatura del Estado».

En el mismo acto de entrega, celebrado en el Palacio de la Zarzuela, tambien recibieron las correspondientes placas Joseba Arregi Aramburu y Jordi Canal i Morell, galardonados en la XXXII y la XXXIV edición de los premios FIES por sendos artículos publicados en el diario El Mun-

La Fundación Institucional Española es una fundación cultural privada, creada en 1976 tras la restauración de la Monarquía con la proclamación de Don Juan Carlos, con el fin de hacer presente en la sociedad el valor de la Corona como institución integradora e impulsora de la convivencia.

El certamen distingue cada año desde 1989, un artículo publicado en cualquier medio de comunicación espanol que informe o reflexione sobre la Corona y sus funciones constitucionales y actividades publicas.



Don Felipe saluda a Luis Maria Cazorla // CASA REAL

RAMON TAMAMES, DISTINGUIDO POR LA REAL **ACADEMIA** DE DOCTORES

La Real Academia de Doctores de España (RADE) entregó ayer el premio 'Historia sobre la accion de España en America' a Ramón Tamames. El acto solemne tuvo lugar, bajo la presidencia de honor del Rey Felipe VI, en el Paraninfo de la **Universidad Complutense** de Madrid, La RADE reconoce de esta manera al economista, historiador y figura clave de la Transición por sus aportaciones al estudio de la presencia histórica de España en las Américas.

# La Fundación 'la Caixa' concede becas de posgrado en el extranjero a un centenar de estudiantes

**ABC MADRID** 

El Rey presidió ayer la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', dadas a los 100

universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023. Están repartidas entre dos continentes: 65 becas son para estudiar en Europa y 33 para América del Norte



El Rey, en la entrega de becas en el CaixaForum Madrid // ABC

Esta es la 42 edición que fomenta el talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

Al acto, que se celebró en CaixaForum Madrid. asistieron además del presidente de Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

«El programa de becas nació con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado. anualmente, nuevo talento a la red», destacó Isidro Fainé

# PASATIEMPOS

#### SORILOS DE AVER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 5)
26966 Serie: 024

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 5)
S.1: 700 S.2 974 S.3: 272

S.4. 487 S.5. 721 MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 5,

Fecha: 29 JUL 2015 N° suerte 02

BONOLOTO (Mié 5)
24 30 31 32 35 43

Complementario: 11 Reintegro. 6

SUPER ONCE (Mié 5)

Sorteo 1

01-13-19-22-27-28-30-32-43-45-59-60-62-63-66-67-69-70-71-77 Sorteo 2:

04-05-18-21-30-31-36-37-51-53-54-56-59-63-65-66-70-71-76-79 Sorteo 3:

05-06-07-10-15-21-32-36-37-39-45-52-56-58-62-65-66-69-73-82 Sorteo 4

03-07-08-17-21-30-32-34-36-40-48-53-56-60-63-64-65-66-72-74 Sorteo 5:

10-12-16-17-18-19-25-26-34-35-45-51-56-57-60-61-66-82-83-85

# Suscribete ya a

# ABCPremium\*



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 2: 45392 Serie: 047 Lunes 3: 55507 LaPaga: 029 Martes 4: 52478 LaPaga: 007

TRIPLEX DE LA ONCE

Do. 2: 124 / 559 / 040 / 747 / 634 Lu. 3: 845 / 299 / 207 / 690 / 006 Ma. 4: 278 / 065 / 250 / 628 / 223

BONOLOTO

Domingo 2: 18-21 27 34-41-45 C:46 R:8 Lunes 3: 19-27 31 43-47-48 C:22 R:5 Martes 4: 11-13-25-32-40-41 C:2 R:6

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado I: 08-12-19-20-24-35 C 49 R 0 Lunes 3: 14-18-35-37-47-49 C 28 R 8

GORDO DE LA PRIMITIVA
Domingo 2: 03-18-26-28-34 C:0

**EUROMILLONES** 

Vternes 31. 04-07-16-33-34 E. 7-8 Martes 4: 06-07-09-14-43 E. 3-4

LOTERÍA NACIONAL Sábado 1 de mino

Sábado 1 de junio
Primer premio: 58787
Segundo premio: 39400
Tercer premio: 53407
Reintegros: 1, 7 y 8

LOTERÍA NACIONAL Jueves 30 de mayo

Jueves 30 de mayo Primer premio: 75683 Segundo premio: 48097 Reintegros: 3, 6 y 7

# Crucigrama blanco Por Óscar

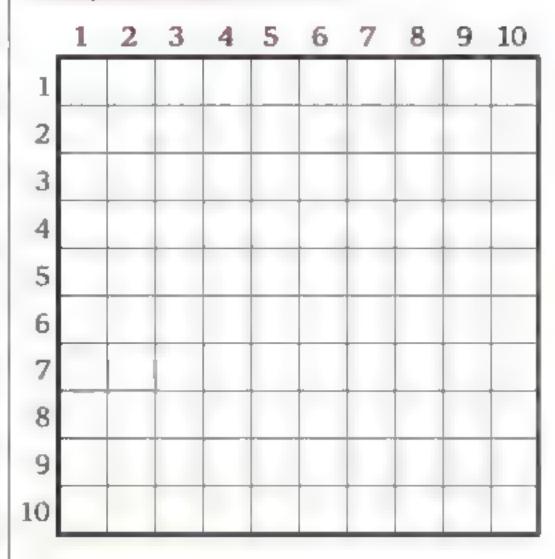

HORIZONTALES. 1: Cantidad de poivo que se levanta de la tierra, agitada por el viento, plural. 2: Al revés, volveré a caer Dona. 3: Al revés, videoarbitraje. Utilicemos. 4: Haces que el aire dé en algo para que se seque. Batració del orden de los anuros. 5: Símbolo del galio. Al revés, parte útil de una explotación minera. 6: Muy severos, crueles. 7: Al revés, dulce hecho con bizcocho empapado en cafe y mezclado con un queso suave y nata montada Símbolo del carbono. 8: Cincuenta. Nota musical

## Contiene 10 cuadros en negro

Grato, placentero, deleitable. 9: Iguales y extendidos, sin altos ni bajos. Ai revés, astilla de madera muy impregnada en resina. 10: Al revés, cada una de las capas gruesas de la cebolla. Parte delantera de la embarcación, con la cual corta las aguas.

VERTICALES .- 1: Personaje ficticio a quien se atribuye presentar obviedades de manera sentenciosa. 2: Rezarais. Al revés, simbolo del cloro 3. Ligero, de poco peso. Emitas sonidos que expresan dolor o pena. 4: Camina de acá para allá. Oxido de aluminio que se halla en la naturaleza algunas veces puro y cristalizado, y por lo común formando, en combinación con la silice y otros cuerpos, los feldespatos y las arcillas. 5: Denunciara, delatara. Lengua provenzal. 6: Cabeza de ganado. Cubres de rocio. 7: Al revés, salmo 50, que, en la traducción de la Vulgata, empieza con esta palabra. Símbolo del fosforo. 8: Quinientos. Dar golpes con las manos. 9: Joven de gran belleza Nuevo. 10: Al revés, mezcla de harina con agua para hacer pan. Piel callosa que cubre la espaldilla y costillar dei iabalı.

#### Jeroglifico

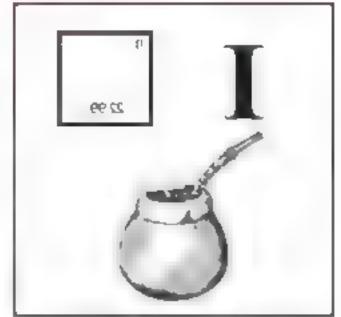

El mundo no se acaba aqui

# Ajedrez

#### Blancas juegan y ganan

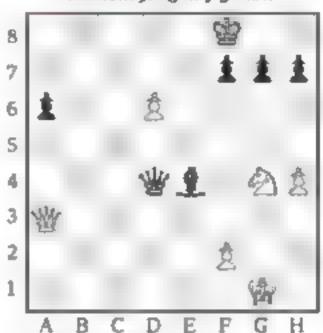

Svidler - Nyback (Khanty Mansiysk, 2009)

# Crucigrama Por Cova-3

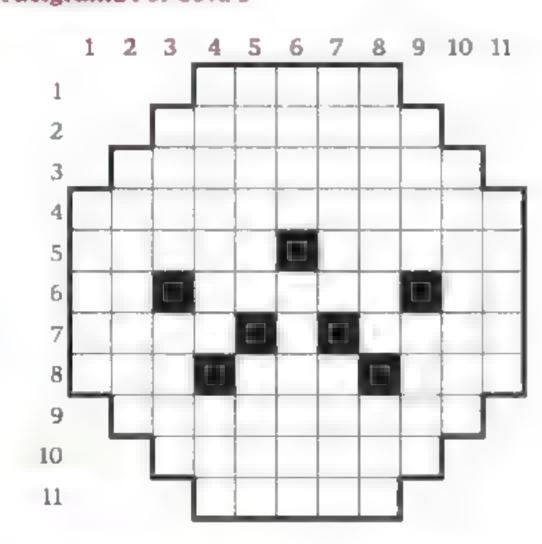

HORIZONTALES: 1: Parte posterior baja de la cabeza, plural. 2: Manchas. 3: Anteojos, prismaticos. 4: Lo harán los que consigan controlar la voluntad de otros con ingeniería linguistica. 5: Al revés, el que tiene uno, tiene un tesoro. Al revés, artrópodo de ocho patas. 6: Nota musical. Al revés, mes que para muchos empieza con resaca. Al revés, marcha, se dirige a un lugar. 7: Estropean por el uso. Conocí una información. 8: Entidad, viva o inerte. Al revés, Centro de Investigaciones Sociológicas. Percibes imágenes. 9: Parecidos. 10: El que dirige a los caballos que tiran de un carruaje, plural. 11: Al revés, existáis

VERTICALES: 1: Burlas. 2: Conjunto de conocimientos que tiene una persona, plural. 3: Elemento compositivo que significa pequeno. Subgenero dentro de la ópera para una sola voz. 4: Al reves, documentos que indican el salario de un trabajador. Juego de cartas con baraja española. 5: Hacer que las plantas formen buena copa. Al revés, parte coloreada del ojo. 6: Lo que dice el cuco. Nombre de mujer. 7: Lo hacen los buhos. De nombre Nicolas, actor estadounidense 8: Al revés, indican con el dedo. Igualdad en la superficie de las cosas. 9: Al revés, hay cinco en el logo olímpico. Consonante plural. 10: Al revés, pones dos cosas a distancia una de la otra. 11: Vehículos de transporte espacial o marítimo

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   |   |   | 5 |   | 4 |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   | 9 | * |   | 7 |   |
| 3 |   |   | 6 | 2 |   |   |   |   |
| 1 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 6 |   |   |   |   |   | 1 |   |
|   |   | 3 |   |   |   | 5 |   |   |
|   | 7 |   |   | 5 |   |   | 2 |   |
| 2 |   |   |   | 1 |   | 4 | 8 |   |
| 4 |   | 9 |   |   | 3 |   |   | 7 |

## Soluciones de hoy



SAVEN II SAGETES

Aurigas II siges

Crucigrama

nalanes, Ras, 9 sort Uves, 10

Cuch Emilia 7 Diulan Cage 8

a litiz teqood & auM Momines

8, Ser SIC Ves 9; Similares, 10

Manapularán, 5: ognaA. anarA.

6. Fa. oren£ aV 7. Ajan. Supe

2. Maculas, 3. Binoculos 4

HORIZONTALES I SacuN

Bagayes, 2 Mini. Aria. 4:

VERTICALES 1 Mofas 2

ANMAIR ANVIVMATE

Jeroglifico AMMAIE

VERTICALES I Perograllo 2
Oracais 1 Lc 3 Leve 1 Gimas 4
Va 1 Alumina 5 Acusara 1 Oc 6
Res 1 Roras 1 7 ereresim 1 P 8
D 2 Manotear 9 Adoms 1 Neo 10
sasaM 1 Cota
L1 representa cuadro en negro

HORIZONTALES 1 Polyaredas 2 éreaceR.\* Da. 3 RAV.\* Usemos 4 Oreas.\* Rana. 5 Ca.\* lareniM 6 Rigurosos.\* 7 úsmarit.\* C. 8 L. \* Mi.\* Ameno. 9 Llanos.\* act 10 cosac.\* 2 Froa

Crucigrama blanco

Patrico 📞

Snlida Sol

Puesta Sol

Luna Hena

22 de Junio

06.45

21 42

## HORÓSCOPO

Aries (20-III at 19-IV)

Tus ganas de trabajar y tu entusiasmo por hacer cosas se están conviruendo en algo contagioso en tu entorno. Los demás te siguen, no decepciones.

Tauro

S. estas buscando un colaborador. un empleado, fijate sobre todo en la actitud, porque el que no sabe pero quiere saber. aprenderá muy tápido.

Geminis 12 Val 20-VI

Si denes problemas de insomnio procura realizar ejercicios de relalación mental antes de meterte en la cama. Evita ver demastado la televisión

ancer

Antes de decidirte por una opción profesional que le han ofrecido, tienes que sopesar muy bien los beneficios, pero tambien las desventajas.

Leo (21-VII al 22-VIII)

En lo que se refiere a tu trabajo continua la buena racha, las oportunidades siguen floviendo y de momento tienes fuerzus suficientes.

No dejes las cosas para más tarde. es preferible que afrontes tus asuntos cuanto antes para que no se conviertan en graves problemas en el futuro.

Si le preocupan las cuestiones relacionadas con la seguridad, no olvides que el hogar es uno de los focos más frecuentes de accodentes.

Escorpio (23-3K ali 24-3K)

Te hace falta un poco más de espiritu deportivo, si pierdes también debes felichar a tu adversario y a ti mismo si es que lo has dado todo.

Bad to 7

Sagitario

No dejes has cosas a medias hoy, porque quizá mañana te sea mucho más complicado terminarlas. Con un plus de esfuerzo lograras cerrar los asuntos.

Capricornio

Las pequenas derrotas son grandes trupfos si consigues aprender de los errores. Busca en ana deception que hoysufriras el lado positivo la ensenanza.

- Acuario

Los assintos del corazon se ponen. hoy de lu parte, una persona que quieres dará muestras de correspondente y te infundirá esperanzas.

Tu desahogada situación económica le permite realizar gastos que en otros tiempos hubieras considerado superfluos y totalmente masumibies.

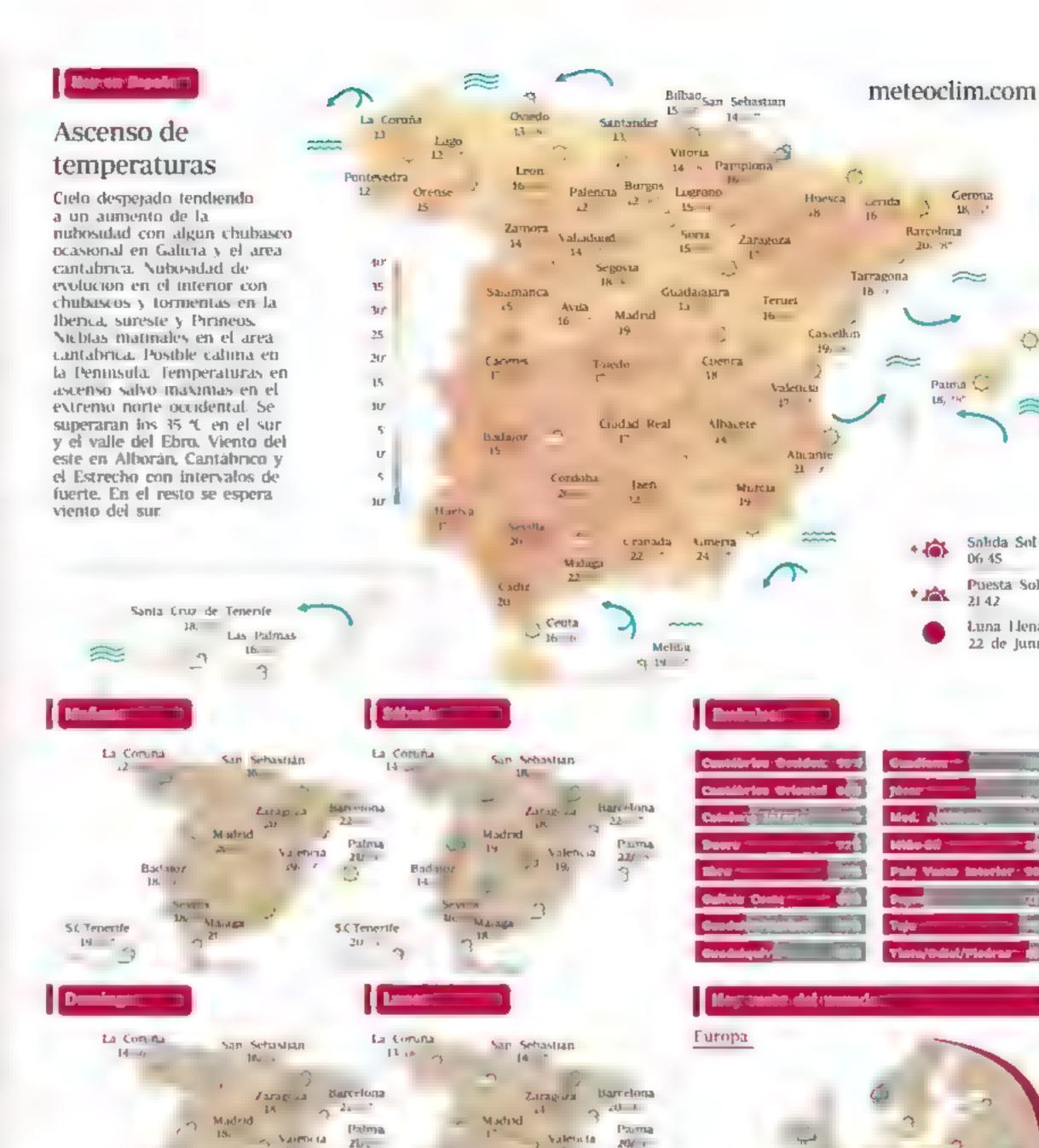

Elast Herr









Ana Duato, en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional // EFE

# Ana Duato descarta pactar con la Fiscalía e insiste en que ya pagó a Hacienda

La actriz de 'Cuéntame cómo pasó'

Los abogados de la defensa defiende su inocencia en la segunda sesión del juicio de Nummaria

CARMEN LUCAS-TORRES MADRID

La actriz protagonista de 'Cuéntame cómo pasó', Ana Duato, defendió su inocencia este miércoles ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzga hasta a 30 personas acusadas de defraudar a Hacienda con la ocultación de ingresos de su actividad laboral y el impago de los correspondientes impuestos.

Un día después de que su compañero de reparto en la famosa serie reconociera hasta cinco delitos fiscales. llegando a un pacto tanto con la Fiscalía como con la Abogacía del Estado que ejercen la acusación en el caso Nummaria, evitando así la prisión, la defensa de la actriz rechazó reconocer los hechos y avanzó que defenderá su inocencia hasta el final.

La Fiscalía acusa a la actriz de no declarar los ingresos por su trabajo entre 2010 v 2017, achacándole siete delitos fiscales y solicitando para ella una pena de prisión de 32 años.

En el trámite de las cuestiones previas, el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacio-

nal Enrique Molina, que la representa, sostuvo que Duato ya pagó a Hacienda por tres años en los que ingresó menos de 120.000 euros y no los declaró a Hacienda.

Respecto a los otros cuatro cursos de los que se le achaca no haber rendido cuentas. Molina defendió que no han sido objeto de la causa en el periodo de instrucción y, por lo tanto, que ahora formen parte de los hechos enjuiciados supone una vulneración de su derecho a la defensa. «No se han respetado las reglas del juego», se quejó el letrado.

La actriz estuvo entre los tres únicos acusados que asistieron al segundo día de la vista en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), puesto que la presidenta del Tribunal permitió que no estén en la sala hasta que comiencen las declaraciones.

La actriz estuvo entre los tres únicos acusados que asistieron al segundo día de la vista en San Fernando de Henares continuaron ayer con las cuestiones previas, que previsiblemente se alargarán hasta el final de la semana.

## Precedente de Naseiro

El catedrático y abogado penalista Luis Rodríguez Ramos, representante del procurador del despacho Nummaria y a quien se acusa de pertenecer a una organización delictiva para evadir pagos a Hacienda, consideró que el tribunal debe resolver las peticiones de nulidad antes de dictar sentencia.

Igual que las defensas que le precedieron, aludió a una posible nulidad en la obtención de la prueba en la que se basa toda la causa. Tras los registros en el despacho de Fernando Peña, el responsable de gestionar las cuentas de los actores y otras personalidades, los abogados se quejan de que toda la documentación fue directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), sin pasar por el juez.

Rodríguez Ramos recordo. como precedente para el caso, que en 1984 el Tribunal Supremo decidió anular las pruebas del caso Naseiro, uno de los primeros casos de corrupción juzgados en España, que se basaron en escuchas telefónicas. En aquella causa, el letrado defendía al diputado del Partido Popular Ángel Sanchis.

# Sara Sálamo e Isco Alarcón se casan en secreto

«Siete años, tres niños, cuatro perros...;Y desde hace unos días, nos dijimos de nuevo en el altar: que nos amamos de aquí a Marte! Seguimos viviendo en una burbuja por haber vivido un día especial rodeados de personas tan increíbles e importantes», han escrito Sara Sálamo e Isco Alarcón a través de sus

respectivos perfiles en Instagram junto a un carrusel de fotos de su boda, celebrada en la más estricta intimidad.

Para su gran día, la novia confió en la firma de moda Rosa Clará para que diseñase dos vestidos; uno más clásico para la ceremonia civil y un modelo palabra de honor para la fiesta posterior.



# Daniel Sancho pacta una multa por la agresión cometida en 2019

Daniel Sancho ha alcanzado un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado ayer por agredir a un ioven en la cola de un taxi en 2019, por el que ha aceptado una multa de 450 euros frente al año de cárcel que solicitaba la Fiscalía de Madrid. De este modo, se le impone un a multa de tres meses a razón de una cuota diaria

de 5 euros. El hijo de Rodolfo Sancho ha comparecido en el juicio a través de videconferencia desde una sala de la prisión tailandesa de Koh Samui, donde está a la espera de la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta. El chef se ha mostrado tranquilo y correcto en sus respuestas.



62 TELEVISIÓN

# TELEVIDENTE

# Euforias

BRUNO PARDO PORTO



l jueves pasado, ya en la medianoche, las 'swifties' bajaban por Goya como una procesión de brillibrilli y juventud al son de una música que ya no escuchaban pero aún recordaban: ¿y no es eso la fe, en alguna esquina del alma? Empecé a delirar con el humor, el destello de las lentejuelas, la leyenda de los pañales que por lo visto algunas se pusieron para no perder su sitio en primera fila y en un ataque de nostalgia de lo no vivido acabé invocando los gritos de Lorca aquel día de 1927, en Sevilla, cuando la autoproclamada generación quiso extender su estancia en la ciudad pero ya

pagando ellos la cuenta y tuvieron que mudarse de la planta principal del hotel en que se alojaban a la buhardilla, lejos del lujo y la comodidad, pero no del ruido, «¡Así cayó Nínive! ¡Así cayó Babilonia!», soltaba el poeta cada pocos escalones, cansado de arrastrar sus trastos, en un quejido similar al de esos hombres heridos por el tiempo que, de pronto, se sienten expulsados del mundo porque no entienden la euforia de unas adolescentes que llenan el Bernabéu. «El mundo se va a la mierda», repiten ellos, más prosaicos. Pero caben muchos mundos en el mundo, aunque no todos son tuyos.

El sábado, claro, el Madrid ganó la Champions y dejó en el aire la belleza de las cosas que se repiten, como el verano: los gritos frente al televisor, las lágrimas de alegría en tipos que parecían rudos o estirados, los clichés de la victoria blanca y la tradicional fiesta en Cibeles, que es otra procesión (las cosas no vienen de la nada, aunque vayan ahí).

A los tres días, por lo que sea, Mbappé no resucitó pero sí se redimió. Era uno de esos lunes en los que hay que poner 'El chiringuito'. Pedrerol anunció la buena nueva con una seriedad digna de un Arias Navarro, solo que luego alguien le dio al play en Spotify y el programa volvió de pronto a su orilla particular, allá en Magaluf.

Hay una distancia (no diré cuál, es un secreto) en la que es indistinguible el madridista cuarentón y canoso que flora los goles de su equipo de la joven que grita de éxtasis ante la aparición de su estrella. La euforia, como la felicidad, como el placer, como casi todo lo que merece la pena, solo se entiende desde dentro. Desde fuera somos seres ridículos.

# Telecinco confía en Jorge Javier un año después del fin de 'Sálvame'

El fracaso de 'Cuentos chinos' ya se ha olvidado: estrenará tres programas, además de ser la cara de 'Supervivientes'

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Telecinco vuelve a encomendarse a una de sus estrellas, Jorge Javier Vázquez. El presentador resurge en su casa tras el cierre de 'Sálvame' en junio de 2023 y la aventura fallida de 'Cuentos chinos', que terminó tras solo diez emisiones. Y lo ha hecho a lo grande. Lleva inmerso desde hace cuatro meses en Supervivientes' y ahora se embarcará en tres nuevos proyectos con la cadena. El pasado martes 28 de mayo, durante un evento de Publiespaña (Mediaset España), se anunció que Vázquez será el presentador, una vez más, de la nueva edición con anónimos de 'Gran Hermano' y del regreso del espacio de testimonios 'Hay una cosa que te quiero decir; que ya presentó también anteriormente.

Pero hay más. Según 'El plural', el presentador se lanzará a un nuevo proyecto muy parecido al programa de 'El diario de Patricia' que se emitirá antes de 'Tarde AR' tras el cierre de 'Así es la vida'. El espacio durará menos de dos horas y se estrenará a finales de julio. En caso de que la cadena diera luz verde a este nuevo programa, Jorge Javier tendrá que competir con sus excompañeros en 'Ni que fuéramos shhh', que se emite ahora en TEN.

«El encuentro con Ana Rosa dio para mucho», escribia Jorge Javier en su columna semanal de 'Lecturas'. Y es que la

relación entre el presentador y la periodista siempre ha sido peculiar. En 1998, Ana Rosa contrató a Vázquez en el programa 'Sabor a ti', de Antena 3. Aunque fue una gran oportunidad para él, el presentador reconoce que no lo vivió como una bonita etapa: «Lo pasaba muy mal», dijo en Drama Queen', el pódcast de ABC. Cuando Vázquez triunfaba con 'Sálvame', Ana Rosa conquistaba las mañanas. Tras el cierre de 'Salvame', la periodista ocupó su franja. Ahora, será el catalán quién arrebate un tramo de la suya para su nuevo programa.



Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco // TANIA SIEIRA

# EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

# 'Malditos bastardos'

EE.UU. 2009. Bélica. 146 m. Dir: Quentin Tarantino. Con Brad Pitt, Diane Kruger, Christoph Waltz.

#### 23.55 BeMad \*\*\*

Puro Tarantino en su arranque de wéstern, aunque sea en la Francia ocupada por los nazis, y en su magistral manoseo a lo que es Historia, con un argumento que pretende reescribir la realidad con un osadísimo desenlace y muy gracioso y provoca-



dor en su falsedad. Arranca la película con la mejor primera escena de todo el cine de Tarantino, con ese coronel Hans Landa (Christoph Waltz) que husmea judíos en un granja..., y luego coge velocidad entre monumentales diálogos y músicas, y algunas otras escenas inolvidables de gracia y salvajismo. Como todo el cine de Tarantino, deja una impresión gruesa de frivolidad e intrascendencia a la vez de que algo profundo se esconde detrás de lo trivial.

'Así en el Cielo como en la Tierra' 23.00 Somos \*\*

España. 1995. Comedia. 90 m. Dir: José Luis Cuerda. Con Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Jesús Bonilla.

Inclasificable mezcla de delirio y blasfemia por parte del director con más arte para esa coctelera, Cuerda, que encuentra, como en 'Amanece que no es poco, el lugar propicio para el batido, el Cielo. Todo queda dicho con el apunte de que Gómez es Dios y que Rabal es San Pedro, y el arcángel san Gabriel, San Francisco... Un disparate perfecto.

'Su majestad de los mares del Sur' 14.50 Trece \*\*

EE.UU. 1954. Aventuras, 89 m. Dir: Byron Haskin. Con Burt Lancaster, Joan Rice.

Burt Lancaster en uno de sus personajes favoritos, el de duro avennoble, que en este caso es junto a unos indígenas en una pequeña isla exótica repleta de copra y que tiene que defenderse del pirateo de una compañía alemana. Byron Haskin, el director de 'Cuando ruge la marabunta', con un buen guion de Borden Chase y música de Dimitri Tiomkin.

# "The Poison Rose" 22.30 LaSexta \*

EE.UU. 2019. Thriller. 98 m. Dir. Francesco Cinquemani, George Gallo, Luca Giliberto. Con John Travolta, Morgan Freeman. Un reparto de lujo para una historia sin timón, a pesar de que hay tres directores al mando de un argumento confuso. El personaje, un futbolista retirado y metido a detective privado y en un caso que no se enfoca ni se sigue con interés. Travolta no está bien, pero tampoco Freeman y menos Fraser y su caricatura.

## PARRILLA DEPORTIVA

12.00 Tenis. Roland Garros. En directo. Final mixto de dobles. Eurosport 1

13.00 Golf. DP World Tour. Volvo Car Scandinavian Mixed (World Feed VO) Jornada 1. En directo. M+ Golf

13.15 Ciclismo. Critérium du Dauphiné Libéré: Amplepuis-Saint Priest. En directo. Teledeporte

15.00 Golf. DP World Tour: Volvo Car Scandinavian Mixed (World Feed) Jornada 1. En directo. M+ Golf 15.00 Tenis. Roland Garros: Swiatek-Gauff. En directo. Semifinal femenina. Eurosport 1

17.00 Tenis. Roland Garros: Paolini-Sabalenka. En directo. Semifinal femenina. Eurosport 1

20.25 Fútbol sala. Liga Nacional de Fútbol Sala: Jimbee Cartagena-Barça. En directo. Teledeporte

2.30 Baloncesto. NBA: Celtics-Mavericks. En directo. M+ Deportes

#### LAT

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Presentado por Jaime Cantizano. 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mônica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Modегпа

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodriguez

19.30 El cazador. Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aqui la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2, Presentado por Marta Carazo.

22.00 9J, el debate decisivo, Presentado por Xabier Fortes.

0.00 Cine\_ «Operación Concha» España 2017 Dir: Antonio Cuadri, Int. Jordi Mollà, Karra Elejalde.

1.35 Cine. «Las leandras». España. 1969. Dir Eugenio Martin, Int. Rocio Durcal, Alfredo Landa.

#### 1.00 Zec

9.55 La aventura del saber 10.55 Documenta2, «La cocina en el Neolitico».

11.50 Culturas 2. Invitada: Rosario Raro, escritora. 12.20 Mañanas de cine. «El

piel roja», EE.UU, 1951, Dir. George Sherman, Int. Van Heffin, Yvonne de Carlo.

13.40 Rico rico. «La patata frita rica, rica, Francia vs. Belgica».

14.45 Las rutas Capone. «Pais Vasco».

15.45 Saber y ganar

16.30 Grandes documentales. Incluye «Eden: paraisos remotos» y «El rey de la sabana».

18.10 Documenta2. «Extincion».

19.05 El Paraiso de las Senoras

20.25 ¡Cómo nos reimos! Xpress

20.35 Diario de un nómada 21.30 Cifras y letras

22.00 La matemàtica del espejo. «Isabel Coixet». 22.45 En primícia. «José

Gabriel Mujika». 23.40 Documentos TV. «Guardianes del Mar Muer-

0.35 Comprar, tirar, comprar

1.30 Conciertos de Radio 3. «Los buenos valedores».

#### AND BURNS

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes 15.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

18.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra, Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Valles y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 21.45 El hormiguero 3,0, in-

vitada: Maria Hervas, actriz. Presentado por Pablo Motos. 22.45 La pasión turca. Emisión de los capítulos «Una jaula» y «Una nueva vida». 1.15 Cine. «Coincidencia mortale Canadá 2018 Dir. David Langlois, Int. Alyssa.

2.30 The Game Show

Lynch, Mitch Ainley.

#### CUATRO-

7.50 Planeta Calleja. «Malena Alterio». Presentado por Jesus Calleja.

9.25 Alerta Cobra. Emisión de los capítulos «Joven, mujer y altamente explosiva» y «Dolor silencioso».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo

21.05 First Dates. (Rep.) 21.45 First Dates, Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Horizonte. Presentado por Iker Jiménez.

1.50 Callejeros. «Prostitución en la Costa del Sol».

2.25 The Game Show, Presentado por Cristina Porta. Gemma Manzanero y Aitor Fernandez

#### TELM INCOM

8.55 La mirada critica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquin Prat.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco, Presentado por Lucia Taboada.

15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y Cesar Muñoz.

17.00 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo 22.00 Supervivientes.

Presentado por Jorge Javier Vázquez. Con la colaboración de Laura Madrueño. Concurso en el que los participantes se trasladan a una isla, donde deben luchar por su supervivencia.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TWECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida. Presentado por jesus Higueras.

11.40 Adoración eucaristica 12.00 Angelus

12.05 Ecclesia al día, Presentado por Raquel Caldas.

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G\* Jara.

14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Sesión doble. «Su majestad de los mares del Surv. EE.UU. 1954. Dir. Byron Haskin Int: Burt Lancaster, loan Rice.

16.30 Sesion doble. «El hombre de Kentucky». EE.UU. 1955. Dir. Burt Lancaster, Int. John McIntire, Diana Lynn.

18.30 Western, «Fort Comanche». EE.UU. 1961. Dir Joseph M. Newman. Int Richard Boone, George Hamilton.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al dia. Presentado por José Luis Pérez.

21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansola.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope

# HOY NO SE PIERDA...

# 'Segunda muerte'

Movistare | Bajo demanda | Sandra, auxiliar de policia e hija de una leyenda de la UCO

jubilado, halla un cadáver

que se enterro hace 7 años.



# 'La pasión turca'

Antena 3 | 22.45 |

El silencio de Olivia la conduce a prision preventiva donde conoce a Tuba, la esposa de Yaman.



## LO MÁS VISTO del martes 4 de junio

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

1.995.000 espectadores 21.7% de cuota

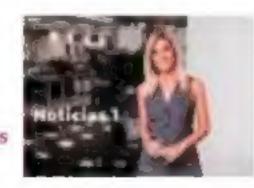

## LA SEXTA

9.00 Aruser@s

11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1º edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones, Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Pre-

sentado por Inaki López y

Cristina Pardo. 20.00 La Sexta noticias 2" edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo

Blazquez. 21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín

Castellon. 21.20 La Sexta meteo

21.25 La Sexta deportes 21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 Cine. «The Poison Rose», Italia, 2019, Dir. Francesco Cinquemant, George Gallo, Int. John Travolta, Famke Janssen.

0.45 Cine. «Paris: infierno helado».

2.20 Pokerstars

# TELEDEPORTE

12.15 BWF World Tour. «Super 1000 Indonesia: Wen Chi Hsu-Carolina Marino.

13.15 Critérium du Dauphiné Liberé 14.45 FIM Hard Enduro

World Championship, «Red Bull Erzbergrodeo». 14.55 Primera División de Futbol Playa Femenino. «CD

Fun And Learning-Mazarron

Feminas». Primera jornada. 16.15 Campeonato de Europa de Parapente. 16.25 Primera División de Futbol Playa Femenino.

«Escola F. Bonaire-Playas de San Javier». Primera jornada. 17.40 BWF World Tour. «Super 1000 Indonesia. Wen Chi Hsu-Carolina Marin».

18.25 Objetivo: Paris 2024. 19.00 Gala de presentación equipación oficial del equipo paralimpico español. Desde Málaga. En directo.

20.00 París, una historia de amor. «Desi Vila». 20.10 Moto Avenue

20.25 Liga Nacional de Fût-

bol Sala. «Jimbee Cartagena-

Barça». 22.15 Objetivo: Paris 2024. 22.45 UEFA Euro 2016. «Portugal-Francia».

# MOVISTAR PLUS+

8.25 Antiguas civilizaciones 10.57 El ascenso de los nazis: La caida

13.35 La Resistencia 14.55 Ilustres ignorantes. «Medicos».

15.25 El consultorio de Berto. «Comestibles sexis y actuaciones postumas».

15.55 Cine. «Malditos bastardos». Alemania, EE.UU. 2009. Dir Quentin Tarantino Int Brad Pitt, Mélanie Laurent.

18.27 Núñez. «Renacer». 19.36 Informe Plus+. «El

espiritu de San Marino».

20.30 InfoDeportePlus+ 21.00 Dia D: en primera persona.

21.45 Segunda muerte. Emisión de los capítulos «La segunda muerte» y «La ballena».

23.30 La Resistencia 0.51 El consultorio de Berto. «Comestibles sexis y actuaciones póstumas».

1.18 llustres ignorantes

1.45 Lo mejor de Bakală 2.00 NBA, The Finals. 2.30 NBA. «Boston Celtics-Dallas Mavericks», En directo.

## CANAL SUR

7.30 Buenos días. Presentado por Mari Paz Oliver.

8.00 Despierta Andalucía 9.55 Hoy en dia. Presentado

por Toni Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos Roldan y Victoria Romero.

15.25 La tarde. Aquí y ahora.

Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. 18.00 Andalucia directo. Presentado por Modesto

Barragan y Paz Santana. 19.50 Cómetelo, «Empanada de atún con cebolla caramelizada (y gambones al ajıllo con huevos fritos)». Presentado por Enrique Sánchez...

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Angel Sánchez.

21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.45 Cine, "Premonicion". EE.UU. 2000. Dir. Sam Raimi. Int: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi.

0.30 Cine. «Polar».

# 'Premonición'

Canal Sur | 22.45 h. |

Esta sólida película del año 2000 ('The Gift' en inglés original) está dirigida por Sam Raimi con guion de Billy Bob Thornton y Tom Epperson. En su estreno logró buenas críticas, destacando la actuación de Blanchet. La cinta narra la historia de Annie Wilson (Cate Blanchett), una viuda que se gana la vida leyendo las cartas y que asegura tener visiones premonitorias. La vida de la localidad de Brixton, Georgia, se ve sacudida por la desaparición de Jessica King (Katie Holmes), la joven novia del director de escuela Wayne Collins (Greg Kinnear). Un caso en el que la policia local es incapaz de hallar pistas que revelen su paradero. El padre de la joven, desesperado, decide recurrir a Annie



Tallatinna 62 atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00

Escanea el cod go QR con tu movil para acceder sin limites desde la app

# Verbolario



POR RODRIGO CORTÉS

Constructivo, adj. Malo, pero para algo.

#### BALA PERDIDA

ANGEL ANTONIO HERRERA

# Epístolas Sánchez

Mientras el amor, hoy, se resuelve en Tinder, va Sánchez y recupera la carta para confesar que ama a su esposa

o diré que me embelesan las cartas de Pedro Sánchez, aunque si ha inaugurado el género de la epistola, que es una reliquia de bohemia de otros siglos. Eso sí. Sánchez es que está en todo. Igual redacta una amnistía que perpetra una postal sin postal. Igual echa a rodar la palabra resiliencia que la palabra epístola, que queda entre eclesial y Gustavo Adolfo Bécquer. La carta no es que no se lleve, es que ya no existe, y puedo dar fe, porque yo aun escribo alguna carta, cuando viajo, pero me cuesta mucho encontrar un sello. No existía la carta, hasta que se ha puesto a la faena Sánchez y nos ha colocado dos, en un par de soplos, la primera para decir que se lo piensa en cuatro días, y la segunda para orear que aquí está para el resto de legislatura. Yo no le di ni mucha ni poca importancia al mensaje político de ambas, pero sí a la declaración reiterada de amor que incluyen, un amor declarado por lo alto, y a la vista de la afición que lee, que es mucha o poca, según se mire. Los destinatarios de las dos cartas somos todos, pero en rigor es Begoña Gómez, que ya reúne el privilegio exótico de tener a un Romeo que vive en La Moncloa, mientras presume de enamoramiento, vía circular en papel, porque algo de circular de papelería también tiene esa primera carta. Cuando sólo escriben los niños a los Reyes Magos, y los administradores de fincas al vecindario. Sánchez se da el hábito, que ya es casi vicio, de escribirnos a los españoles para contar, de fondo, el amor por Begoña. Sánchez es incalculable. Mientras el amor, hoy, se resuelve en Tinder, y el gentio se explica por WhatsApp, va Sánchez y recupera la carta al ciudadano, para confesar, en rigor, que ama a su esposa. Vivimos a merced de la anomalía, pero no habíamos sospechado que el presidente se iba a emboscar de poeta enamorado a bordo de la epístola, esa antigualla. Nos faltaban verdades, pero aqui van dos, que son la misma: «Begoña, te quiero».

# EL PEOR VIAJE DE MI VIDA JUDIT MASCÓ

# Es hora de volver a Japón

La modelo catalana recuerda una de sus primeras experiencias laborales intercontinentales: en 1989 pasó un mes y medio con una agencia local, en su particular 'mili'

PEP GORGORI



«Fue uno de mis primeros viajes lejanos, fuera de Europa», recuerda la modelo catalana. Había debutado en
el mundo de la moda cuatro años antes, cuando tenía 15,
y ya había trabajado en una plaza tan emblemática como
Milán. En esas, una agencia la contrató para irse un mes
y medio a Japón. El acuerdo implicaba una buena remuneración a cambio de disponibilidad absoluta durante
esas seis semanas: si salía trabajo, trabajaba. Si no, pues
trabajaba menos y cobraba lo mismo. «Lo hacían así porque si no ninguna modelo quería ir a Tokio, todas preferíamos Milán, o París o Nueva York».

Ahora viene una advertencia: «Yo soy mujer de batalla. Soy resistente, sé viajar, vengo de una familia de maestros, que teníamos una autocaravana y nos pateábamos Europa». Vamos, que no suele lamentarse por tonterías. Precisamente por esa seguridad –y algo de inconsciencia, se sospecha– dijo a la agencia que «no quería nada especial, que se adaptaría a las costumbres y la alimentación del país».

Nada más bajar del avión (recordemos, vuelo Barcelona-Tokio en 1989), se encontró a la persona que la iba a recoger y que la llevó directamente a hacer castings. «Sin ni ducharme». Lo tuvo claro: «Entendí enseguida que la premisa era que yo iba a pasar ahí un mes y medio, pero ellos se iban a encargar de que les salieran las cuentas. Ni sábados, ni domingos, ni hacer demasiado turismo...».

«El carácter de la gente me sorprendió muchisimo», recuerda de los primeros días ahí: «Cuando le preguntaba a alguien cualquier cosa, eran incapaces de decir que no. No entendía nada». Además, encontró una sociedad aún más machista que la española en aquella época. En algún momento incluso la hicieron sentir mal: «Me llevaban a los trabajos como si fuera un objeto al que explotar, Yo les entregaba el 'book' de fotos, y ellos ni me miraban a la cara, y se dirigian a mi representante, no a mí». Y aun sí, pensaba que era simplemente parte de su trabajo: «Pensé que era lo normal, no me pare-



Judit Mascô, en una imagen de 2007 // ANGEL DE ANTONIO

ció raro, pero ahora sí que lo veo como algo muy bestia». Luego estaba la comida, porque «un día, dos, tres, una semana, desayunando esos triángulos de arroz apretado, con un trozo de pescado crudo encima» tiene un pase, pero «claro, va cansando». Tuvo que claudicar: «Al final me dije: 'Haz como las modelos americanas, pídeles un café, croissant y para almorzar, espaguetis'».

Por si todo esto fuera poco, estuvo «a punto de morir» en un turbulento vuelo Osaka-Japón. Saltaron las masca-rillas, dejaron de hablar en inglés, las azafatas desapare-cieron... «Yo estaba rodeada de tíos con ese traje gris, inex-

Está volcada con causas solidarias y es embajadora de una marca de alta cosmética presivos, me puse en posición fetal y empecé a rezar». «Creo que es el único lugar en el mundo en el que me he colgado un calendario en la pared para ir tachando los días. Como si hiciera la 'mili'», asegura. Desde entonces no ha vuelto a pisar

Japón, pero simplemente porque «no se ha dado la circunstancia» «Considero que Tokio es mi asignatura pendiente, y ahora hora soy una fan de la comida japonesa», añade.

Ahora sigue sin parar de trabajar. Actualmente es la embajadora global de una marca de productos de alta cosmética. En paralelo, está volcada en causas solidarias. Está a punto de presentar la sexta edición de la iniciativa Pañuelos Solidarios, con la que se financian proyectos para la investigación oncológica en el Hospital Vall d'Hebron. Destaca también ser presidenta de la Fundación Ared, que acompaña «a mujeres con riesgo de vulnerabilidad».\*